

orge Lanata Los K le marcan la cancha a Massa

La era del arco iris







Clarin

Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos

Sábado 8.10.2022

El escándalo por el operativo de la Policía bonaerense

## Berni quedó al borde de la renuncia por la represión a hinchas de Gimnasia

Luego del escándalo del jueves en La Plata, el ministro de Seguridad de la Provincia tuvo que admitir que la Policía bonaerense "resolvió la situación de la peor manera". También puso su

renuncia a disposición de Axel Kicillof, pero buscó deslindar su responsabilidad en los hechos. La Cámpora criticó el despliegue policial y la represión, en la que murió un hombre. P.4

#### Suerte atada a la causa

El gobernador seguirá el avance de la investigación.

Reanudación. Gimnasia-Boca se reprogramó para el miércoles 19, aún sin sede.



### Otra argentina, víctima en la tragedia de Punta Cana

Después de Valeria Brovelli y una turista peruana, otra argentina -Paula Medina, de 44 años- murió ayer por el vuelco de un micro en Dominicana. Era madre de dos chicas y estaba de excursión con su pareja. Tres argentinos más están graves. P.42

CRISIS EN EL GABINETE

#### Dejó su cargo la ministra de la Mujer acusando al Gobierno de violar los DDHH

Es Elizabeth Gómez Alcorta. Se fue con una carta al Presidente en la que cuestiona muy duramente el desalojo de la toma mapuche de Villa Mascardi. Dijo que en el operativo "se ha traspuesto un límite" y que hubo "violaciones evidentes a los Derechos Humanos", P.22

#### Del Editor

Ignacio Miri

El plan de la postergación no evita las renuncias

P. 3

EL FRENTE FINANCIERO

#### El FMI libera fondos, pero Economía pidió dos excepciones

El organismo concedió "waivers" por el dólar soja y por las exiguas reservas en el Banco Central. Llegan US\$ 3.800 millones. P.28

NOBEL DE LA PAZ

#### Un Nobel con mensaje a Putin, pero que disgustó a Ucrania

Un activista bielorruso encarcelado, una ONG rusa perseguida por Putin y otra de Ucrania, distinguidas. P.34

2 | SUMARIO

LA COLUMNA DE LOS SÁBADOS

## El kirchnerismo le marca la cancha a Massa

### Jorge Lanata



assa lleva poco más de dos meses en el cargo y el pacto de silencio que se había autoimpuesto el kirchnerismo ya empezó a resquebrajarse: la aceleración de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo fueron motivo suficiente. Cristina abrió el fuego cuando se difundieron los datos de pobreza e indigencia.

Luego Máximo, hace una semana en un acto en Morón: "Me preguntaba por qué nuestro país fue puesto de rodillas por la cerealeras. Hubo que generarles otro dólar para que liquiden lo que producen en nuestro suelo y que es parte de la riqueza y de los bienes naturales de nuestra patria". Después el Cuervo Larroque en Futurock: "Hay un obsceno espectáculo de ganancias siderales que son privilegio de ciertos grupos concentrados de la economía, que además tienen un excedente para operar y especular en el mercado financiero. El Estado tiene que ir a fondo para ordenar esa situación".

Remató Pablo Moyano en la reapertura de la paritaria de Camioneros, el martes: "Creo que así como se le dio el beneficio al campo, que en un mes se la llevaron con pala, el gobierno también tiene que empezar a distribuir entre los trabajadores. Queremos más de un 100 por ciento, más un bono a fin de año y la suba de todos los adicionales que tenemos en más de dieciocho ramas".

El kirchnerismo volvió a hablar de economía para marcar posición frente a su propia tropa y a la vez, para diferenciarse de un gobierno que no aprueba.

"No quedaba más opción que hacer el dólar soja, pero tenemos que marcar que la medida nos repele y tampoco es para festejarla", le dijo a este diario un funcionario de La Cámpora.

El kirchnerismo cree que las elecciones del

año pasado se perdieron por la economía y no por las mala administración de la pandemia. A la vez, según números que maneja el propio Ministerio de Economía, la inflación escaló hasta el principal nivel de preocupación entre los votantes del Frente de Todos. El último trimestre del año va a estar signado por las renegociaciones salariales, mientras el ministro de Trabajo-que se resiste con uñas y dientes a abandonar su escritorio- aseguró que "es muy difícil que los salarios se recuperen con una inflación tan alta".

"Las opiniones están divididas en dos-sostiene un funcionario nacional alineado con La Cámpora- La mitad del gabinete económico, con Rubinstein a la cabeza, llevaría adelante

El kirchnerismo volvió a hablar de economía para fijar posición frente a su propia tropa.

Kicillof milita en la línea de "poner más plata en el bolsillo de la gente" y cuestiona a las empresas un plan de estabilización que incluyera una devaluación, reducción del déficit y acuerdo de precios y salarios. Ellos dicen que con eso se baja la inflación, pero no hay marco político para eso".

La otra mitad es la del equipo "vamos viendo": hay que ir,mes a mes, viendo cómo va la cosa. El objetivo hasta fin de año es acumular reservas. Es muy difícil que la inflación esté por debajo de los tres dígitos este año. La necesidad política implica que por lo menos la inflación sea a la baja en los cuatro meses anteriores a la elección.

Massa está a favor de eliminar las primarias, porque cree que puede mejorar la economía. A la vez Massa, como político, sabe que necesitará pequeños "planes platita" para compensar el humor social. Por un lado, un grupo de diputados de extracción sindical entre los que está Sergio Palazzo reclamó adelantar la suba del mínimo no imponible de Ganancias para evitar que los aumentos salariales sean alcanzados por el gravamen.

Este mes se anunciará también un bono para indigentes, promesa que se le hizo a Grabois. El bono debería llegar a unos cuatro millones de personas y supone un aporte de unos 50.000 millones de pesos. El pequeño problema es que los fondos que separó Massa de la recaudación por el dólar soja apenas alcanzan para un tercio de la suma necesaria.

Del lado de los trabajadores un bono para fin de año comenzó a ser el reclamo en las paritarias. Axel es uno de los que milita en "poner más plata en el bolsillo de la gente" y hace hincapié en las "ganancias extraordinarias" que tuvieron las empresas. Algunos costados del ajuste, entre tanto, quedan en suspenso: la quita de subsidios a la energía quedó en el limbo por la dificultad de avanzar con la segmentación y las dudas sobre el impacto que podría tener un incremento en las facturas en la antesala del año electoral. Todo está en discusión:

"No le tenemos que hacer el ajuste a Juntos por el Cambio", le dice a Clarín un dirigente que ya da por perdida la elección.



Guillermo Kellmer gkellmer@clarin.com



Sergio Berni Ministro de Seguridad bonaerense.



#### En el foco de la tormenta

Admitió la represión policial en los graves incidentes de Gimnasia-Boca en La Plata, aunque responsabilizó al jefe del operativo (al que cesantearon ayer). Un hincha muerto-cuando era trasladado al hospitalheridos e intoxicados fue el saldo de una noche durísima para el fútbol, que obligó a parar el partido cuando apenas iban 9 minutos.



Sebastián Rosales Funcionario de Cancillería.



Sin condena al régimen de Maduro
La Argentina se abstuvo en la votación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se aprobó
que siga la misión para investigar
los crímenes de lesa humanidad en
Venezuela. Fue un giro de la posición argentina, que hasta ahora
avalaba la misión y que en esta votación aprobaron 19 países, incluyendo EE.UU. y los europeos.



Ales Bialitski Activista bielorruso.



Un Nobel, frente a un autócrata
Director del grupo Viasna, fue uno
de los líderes de las marchas del
2020 contra el autócrata de su país y
aliado de Putin, Alexander
Luashenko, que lleva casi tres décadas en el poder. Bialitski fue encarcelado el año pasado y ayer lo distinguieron con el Premio Nobel de
la Paz junto a organizaciones de
DDHH de Rusia y Ucrania.



SUMARIO 3 CLARIN SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

HUMOR

El Niño Rodríguez



FRASES DE LA SEMANA



El accionar de la Policía no fue el correcto. Estamos poniendo a disposición del fiscal todos los elementos y no tengo dudas de que es una muerte que debió evitarse".

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, luego de los graves incidentes.



Mauricio Macritiene que reflexionar ya que en su gobierno tuvo un populismo institucional. Hubo operadores que manejaban la Justicia y se espió a gente de su propio gobierno".

El diputado radical Facundo Manes agitó la interna opositora con sus críticas a Macri.



La relación entre la toma en Mascardi y el vandalismo es alocada. Solamente es manipulada por personas racistas y que tienen intereses rentistas, inmobiliarios".

Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación, criticó el operativo actual.

DEL EDITOR

## El plan de la postergación no evita renuncias





imiri@clarin.com

pesar de las características mágicas que le asigna el Presidente al paso del tiempo, una vez más la acumulación de horas no alcanzó a solucionar la crisis en el Gabinete y Elizabeth Gómez Alcorta se fue del Ministerio de las Mujeres.

La ministra había hablado con el Presidente el jueves por la tarde, pero algunas de las funcionarias con puestos importantes habían intentado contenerla, entre otras cuestiones para evitar que Gómez Alcorta dejara su puesto justo en el comienzo del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries, que se abre hoy en San Luis. Ese intento fracasó.

Mientras eso ocurría, Fernández estaba en Escobar, recorriendo la Fiesta de la Flor. Acaso sabedor de que no podría torcer la voluntad de su ministra, el Presidente optó por seguir adelante con esa agenda y pasó más de cinco horas en ese municipio. Vio la película "Argentina, 1985" junto a un grupo de estudiantes y al final de la proyección habló un rato con el público. Les contó de su amistad con el camarista León Arslanian y también relató que mantuvo algún trato con el fiscal del Juicio a las Juntas y protagonista de la película, Julio César Strassera. Reveló, incluso, un dato desconocido: dijo que trabajó como cronista en algunas de las jornadas de audiencias, en momentos en que el periodismo te-

Elizabeth Gómez Alcorta se fue del Ministerio de las Mujeres y su salida no será la única.

nía pocos especialistas en el área judicial y los medios convocaban a algunos abogados para que relataran lo que ocurría a redactores que terminaban dándole forma a las notas que se publicaban. La crisis en su Gobierno-con una ministra acusando al Gobierno de encabezar un operativo que terminó violando los derechos humanos- no parecía apurar al Presidente: había llegado a Escobar a las 18 y se fue de allí a las 23.30.

Gómez Alcorta, se sabe, no será la última funcionaria en dejar este Gobierno. Juan Zabaleta ya tiene decidido irse del Ministerio de Desarrollo Social para volver a la intendencia de Hurlingham.

Zabaleta quiere transitar un camino de salida más ordenado, que incluya una conversación con Alberto Fernández y otra, más importante para su futuro, con Cristina Kirchner. El ministro quiere seguir haciendo política dentro del peronismo bonaerense, un espacio en el que el apellido Kirchner seguirá pesando en el futuro próximo.

Las de Gómez Alcorta y Zabaleta son situaciones distintas, pero algo las une. El Presidente no puede parar ninguna de las dos renuncias. En rigor, no hace nada por evitarlas, en una actitud que podría considerarse una de las características distintivas de su forma de gestionar: siempre toma la mínima decisión posible. Si hay posibilidades de no tomar esa decisión, Fernández se aferra a esas posibilidades y no emprende modificacio-

Es posible que ese temperamento sirva para postergar los estallidos en algunas ocasiones particulares, pero es seguro que nunca soluciona los problemas que originaron la crisis.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYNIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

4 | TEMA DEL DÍA SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

Caos y violencia en La Plata • Incidentes en el frustrado partido entre Gimnasia y Boca



Marcha en La Plata. Más de mil personas protesaron ayer por la represión a los hinchas de Gimansia luego de la suspensión del partido con Boca. FOTO FEDERICO IMAS

## Berni quedó al borde de la renuncia por la represión a los hinchas de Gimnasia

El ministro de Seguridad dijo que su dimisión "está a disposición de Kicillof". Buscó deslindar responsabilidades en el caso. Y habló de sobreventa de entradas.

El día después de los graves incidentes ocurridos en el partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca, el ministro de Seguridad bonarense, Sergio Berni, responsabilizó al jefe del operativo por los disturbios y enfatizó que "la Policía resolvió la situación de la peor manera".

El funcionario de Axel Kicillof insistió, en declaraciones a TN, con que el origen de los incidentes fue la sobreventa de entradas para el partido, que se suspendió el jueves a los pocos minutos de comenzado.

"No tengo ninguna duda de que el accionar de la policia no fue el correcto. Estamos poniendo a disposición del fiscal que está investigando todos los elementos. y no tengo dudas de que es una muerte que debería haber sido evitada", declaró Berni respecto al fallecimiento de César Regueiro, el hincha de Gimnasia que murió en medio de los incidentes.

Sin embargo, rehusó hablar de "inoperancia" en el accionar de la fuerza policial. "No resolvieron la situación de la manera más conveniente (...) Puede ser impericia, puede ser negligencia", enfatizó el funcionario.

En tanto, consultado en A24 acerca de la posibilidad de dejar su cargo en el gabinete tras la represión policial, respondió: "Mi renuncia está todos los días a disposición del gobernador (Axel Kicillof), pero acá hay responsables que tenían una función de llevar adelante el operativo que no ha sido bien resuelto".

El gobernador evaluaba anoche

qué hacer con Berni (Ver página 5).

"Soy el ministro de Seguridad, pero hay responsables que tenían la función de llevar adelante este operativoy no lo resolvieron bien. Yo no me considero responsable de lo que pasó. No estuve a cargo del operativo de seguridad. Para eso hay toda una cadena de mando", recalcó.

Sin embargo, señaló que al ver lo que estaba sucediendo en La Plata cuando la situación ya se había desmadrado decidió apersonarse en el lugar para liderar el operativo.

"Yo entiendo que a esta altura todos buscan responsables. Yo me hice cargo a partir de que vi lo que estaba pasando. Agarré el helicóptero y me fui para allá", contó Berni en TN.

En tanto, expresó que el jefe del

operativo de seguridad, el comisario Juan Gorbarán, fue "quien firmó el acta con el club, dispuso el operativo y el responsable de algo que se resolvió de la peor forma". Corbalán fue suspendido en sus funciones.

La Unidad Fiscal de La Plata N.º8, a cargo del Dr. Martín Almirón quedó a cargo de la investigación.

En un comunicado se informó que la fiscalía "se encuentra abocada a llevar a cabo las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y evaluar las imputaciones".

Por su parte, Berni expuso que "por cada entrada que vendió la AFA, había 20 de cortesía", explicó que "el control de las entradas no lo hace la policía, sino el mismo club que hizo la vista gorda".

A su turno, el titular de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide), Eduardo Aparicio, dijo que hubo una responsabilidad compartida entre los encargados de la seguridad y el club.

El funcionario bonaerense denunció que el estadio "estuvo sumamente desbordado" desde unos 20 minutos antes del inicio.

La versión de Aparicio contrasta con la del presidente del club, Gabriel Pellegrino, quien ofreció la documentación para aclarar que el club estuvo dentro del marco de la legalidad con el aforo. El dirigente informó que el estadio estaba habilitado para 29.953 espectadores y que las autoridades aprobaron la venta de 4.450 localidades, descontada la cantidad de socios con cuota al día que estaban habilitados para asistir por voluntad propia (25.890). "Sevendieron 3.224 tickets", afirmó Pellegrino (Ver página 10). Entendió que el error que provocó los desmanes fue que "la policía dejó que gente sin entradas llegara hasta la puerta de la cancha", lo que evidenció "una falla en los controles y los cacheos".

Luego, cuestionó la actitud del ministro Berni, quien llegó al estadio en helicóptero mientras ocurrían los incidentes. "Fue a la cancha para hablar con la prensa y se fue. Con nosotros nunca habló", dijo.

Por su parte, el abogado del club Gimnasia y Esgrima, Mariano Cúneo Libarona, dijo que pretende "determinar los roles de la Policía y de Utedyc (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) para llegar "a la verdad" en la causa que se abrió. Así aludió a la posibilidad de la entrada de colados.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYNIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

CLARIN SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

#### Caos y violencia en La Plata • Las repercusiones políticas de la represión



Escape. Hinchas de Gimnasia ingresan el jueves al campo de juego para escapar de las gases lacrimógenos.

LA AGRUPACIÓN DE MÁXIMO KIRCHNER

## También La Cámpora cargó duro y repudió la "represión" de los efectivos policiales

La agrupación kirchnerista se sumó así a las críticas contra la fuerza que dirige Sergio Berni.

A menos de 24 horas de los incidentes que se registraron durante el partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima de La Plata, la agrupación política La Cámpora salió ayer a repudiar "la represión ejercida por la Policía Bonaerense".

"Repudiamos la violencia y la represión ejercida anoche por la Policía Bonaerense en la ciudad de La Plata", publicó La Cámpora en su cuenta oficial de Twitter en momentos en que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, es fuertemente cuestionado por lo sucedido.

En ese marco, la agrupación que llidera Máximo Kirchner subrayó: "Acompañamos a la familia y a los seres queridos del hincha fallecido, y a todos los hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata que resultaron heridos y heridas".

En sintonía con los cuestionamientos al accionar policial, la diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz destacó que "las fuerzas de seguridad están para garantizar el ordeny la seguridad de la gente, NO para lastimar y matar".

"Repudio la brutal represión que llevó adelante la Policía Bonaerense contra hinchas, jugadores, periodistas y chicos/as en nuestra ciudad de La Plata. Las fuerzas de seguridad están para garantizar el orden y la seguridad de la gente, NO para lastimar y matar a nuestro pueblo!!!", subrayó Tolosa Paz a través de las redes.

Además, se refirió al hincha que falleció durante los incidentes: "Siento una tristeza absoluta, el 'Lolo' así le decían los que lo conocieron y querían, compañero que amaba al lobo como muchos platenses, hoy se fue y era evitable. Mi más sentido pésame, acompaño en el dolor a sus familiares y seres queridos. QEPD César 'Lolo' Regueiro ".

También se expresó vía redes la senadora nacional kirchnerista Juliana Di Tullio: "¿Qué les pasa? Repudio total por la salvaje represión de la policía. ¿Cuál? Todas".

"Pero la que más me duele, angustia y lascera, es la represión de la policía bonaerense porque es la que tiene que cuidar a las familias bonaeren-

#### LA EX GOBERNADORA

#### Vidal le apuntó a Kicillof

En sus redes sociales, la diputada nacional y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se refirió a la represión llevada adelante por la Policía Bonaerense y apuntó: "No es la policía. Es la gestión de Axel Kicillof y Sergio Berni". "Me duele ver cómo el delito y la violencia se adueñan de la Provincia después de tanto trabajo que hicimos para recuperar la Ley y el orden", publicó Vidal en Twitter ses; no lastimarlas con las armas que el Estado les da. No creo en las casualidades. Nunca", apuntó.

En tanto, la legisladora porteña del Frente de Todos **Ofelia Fernández** redobló la apuesta y pidió la renuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

"Intervino la policía en un partido de fútbol y termino en cientos de heridos o aterrados, un nene que perdió la vista, un muerto... Berni tiene que renunciar. Que la violencia institucional es una deuda de la democracia lo dicen todos, pero además de reconocerlo hay que repararlo", disparó.

Por su parte, el Frente Patria Grande, espacio liderado por el dirigente oficialista Juan Grabois, manifestó su repudio a "la injustificable represión de la Policía Bonaerense de ayer que dejó un muerto, heridos y un nene que perdió la visión". "Es responsabilidad del Ministro de Seguridad Sergio Berni el desastroso operativo y sus consecuencias. Un gobierno popular no puede reprimir al pueblo", agregó.

Al igual que representantes del oficialismo, los dirigentes de la oposición salieron a cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad, de las que Sergio Berni es el jefe máximo.

Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich, apuntó: "DESTRUYE-RON TODO LO CONSTRUIDO EN CUATRO AÑOS EN SEGURIDAD. El objetivo de Tribuna Segura era cuidar familias y controlar el fútbol. Abandonaron los avances y ahora lamentamos la vuelta del descontrol. Acompaño a los familiares y amigos de César Regueiro y a todos los heridos", entre otros cuestionamientos desde la oposición. ■

**Decisión.** El gobernador quiere ver los resultados de la investigación judicial para resolver si echa al ministro.

### Kicillof definirá el futuro de Berni en función de la causa

LA PLATA, CORRESPONSAL

Rodolfo Lara laplata@clarin.com

Sergio Berni seguirá como ministro de Seguridad bonaerense hasta que terminen las investigaciones que lleva adelante la Justicia local así como la de Asuntos Internos de la fuerza policial, sobre la trágica represión en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Hoy está a cargo", señalan cerca de Axel Kicillof quien quiere ver el avance de esas dos áreas investigativas y allí, definir la suerte final del médico y militar. El gobernador y su ministro estuvieron en línea tras la suspensión del partido Gimnasia-Boca y se reunieron ayer para evaluar el caso, en el que murió un hincha del equipo platense por problemas cardíacos.

No es sencilla la ecuación para del gobernador. Nunca tuvo reemplazante a mano y plan de Seguridad alternativo. Su primera reacción fue ordenar la separación del jefe del operativo policial, comisario Juan Corbalán. El corte de sanciones podría llegar a un plano jerárquico superior de la Departamental La Plata, pero el objetivo es poner techo a las responsabilidades en la fuerza. Más allá de esos niveles, la afectación sería política e institucional.

Kicillof se encargó de explicitar que él ordenó la suspensión de Corbalán. Lo hizo con un comunicado oficial. Una forma de mostrar control sin riesgos subsidiarios. Para esa tarea está Berni, quien se adelantó en explicar "no soy responsable de lo que pasó". Hizo algo más: "Mi renuncia está todos los días a disposición del gobernador, pero acá hay responsables que tenían una función de llevar adelante el operativo que no ha sido bien resuelto". A esta altura de los acontecimientos, una formalidad más que un acto de conciencia. Ambos esperan transitar el fin de semana largo con menor estridencia que ayer, cuando aún está próximo el bochorno por la tragedia.

Berni atribuyó al sistema ilegal de reventa de entradas o tickets de favor que colmó la capacidad del estadio y dejó gente afuera, muchos de ellos socios que tienen el ingreso habilitado. Concuerda el director de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), Eduardo Aparicio, al estimar que la cantidad de personas que intentaban ingresar con sus entradas al estadio cuando ya estaba colmada la capacidad, pasaba las 8 mil.

En esa trenza incontrolable entran dirigentes, barras y una fauna habitante del fútbol. Berni se encargó de machacar sobre este desperfecto del deporte más popular de la Argentina. E incluso de encargó de comparar esa borrosa realidad con el reciente partido de Los Pumas "donde sólo había 50 policías y no pasó nada" con mínima custodia.

El fútbol profesional esta en manos de mafias. Berni lo ratifica. "Todo el mundo lo sabe. Yo no tengo pruebas, si no las presentaría", se puso a resguardo. Y es el ministro de Seguridad del principal distrito del país. Como sea, por ahora su preocupación es salvar el pellejo. Y evitar que el oleaje de críticas no suba un escalón y llegue al gobernador. Habrá sumario de Asuntos Internos del ministerio para juzgar la conducta de la oficialidad a cargo del operativo y castigar a los agentes excedidos en sus funciones. Entre ellos el policía que le disparó al camarógrafo de TyC, cuando

#### "Hoy Berni está a cargo del Ministerio de Seguridad", dijo un vocero del gobernador

filmaba el tumulto en la puerta del Juan Carmelo Zerillo.

Según la administración de Kicillof, es "inadmisible" que "miles de platenses hayan tenido que vivir lo que vivierony más aún, que se produjera el lamentable hecho de que César Regueiro perdiera la vida. Mientras la Justicia investiga si las condiciones de ingreso al estadio pudieron estar alteradas por una sobreventa de entradas, es evidente que el operativo realizado no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron", amplía el comunicado.

Si Berni supera el apremio del momento, le espera una eventual interpelación de la oposición parlamentaria en la Legislatura. Acaba de ingresar un pedido de comparecencia informal en la Cámara de Diputados. Un trámite para el ministro, menos traumático que un acuartelamiento o un desmadre represivo en un partido de primera división.

■

6 | TEMA DEL DÍA SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

#### Caos y violencia en La Plata • La causa judicial abierta

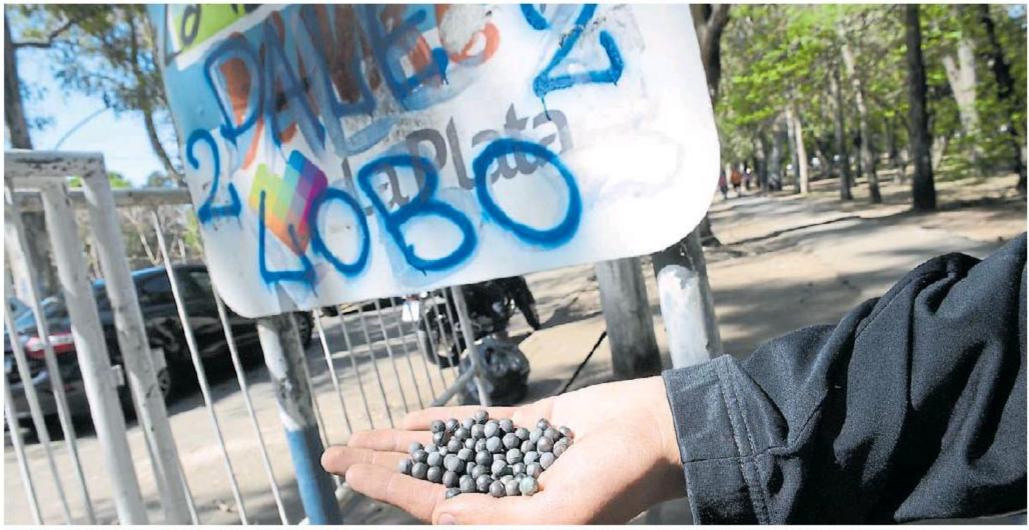

Balas de goma. La policía bonaerense disparó con estos proyectiles a los hinchas de Gimnasia en los alrededores de estadio. LUCIANO THIEBERGER

LAS PRIMERAS MEDIDAS EN LA CAUSA

## El fiscal investiga si la sobreventa de entradas fue la causa de los incidentes

El fiscal Almirón analiza, además, entradas repartidas sin numeración ni medidas de seguridad.

Alejandro Alfie

aalfie@clarin.com

El fiscal Martín Almirón investiga la

violenta represión de la Policía Bonaerense y la sobreventa y reventa de entradas, tras los incidentes del partido entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata, que provocaron un muerto y varios heridos.

La Policía Federal analiza las cámaras de seguridad y realiza "los peritajes de planimetría y fotografía. El fiscal desplazó a la Bonaerense de la investigación", señalaron a Clarín fuentes de la causa judicial. Ya se encontraron más de 400 cartuchos de

escopeta y tres granadas de gas lacrimógeno en la zona peritada.

Las áreas de la Policía Federal que participan en la investigación judicial son la División Búsqueda de Evidencia de la Superintendencia de Policía Científica y la seccional La Plata de la División Unidad Operativa Federal. La Asesoría Pericial de Lomas de Zamora, del Ministerio Público Fiscal, trabaja en la autopsia de César Regueiro, el hincha de Gimnasia que falleció de un paro cardíaco en medio de los incidentes en el estadio. El fiscal Almirón analiza si se trató de un homicidio, ya que la víctima falleció en una ambulancia, mientras detonaban gas lacrimógeno a su alrededor.

El resultado provisorio de la autopsia estableció este viernes por la tarde que el fallecimiento fue por "un paro cardiorrespiratorio no traumático, ad referéndum de los estudios hispatológicos de rigor", señaló la Unidad Fiscal 8 de La Plata, en un comu-

nicado. Los primeros testigos ya empezaron a pasar por la fiscalía, que planea tomar nuevas declaraciones durante el fin de semana, para analizar la violenta represión policial y la reventa de entradas.

Además, se incorporaron las presentaciones realizadas por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Sergio Berni, y el abogado Mariano Cúneo Libarona, en representación del club platense.

El ministro Berni y el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, se cruzaron duras acusaciones este viernes sobre la responsabilidad en los incidentes y la violenta represión en el club platense. Y esas declaraciones las acompañaron de pruebas que presentaron en la causa judicial. "Pedimos que se reconstruya lo sucedido. Apuntamos al desmedido y desproporcionado ataque policial contra los hinchas", dijo a Clarín Cúneo Libarona, en representación de Gimnasia. Y agregó: "Berni busca transferir su responsabilidad al club para tapar la responsabilidad policial, porque hubo una represión tremenda, donde agredieron sin motivo".

Además de la investigación judicial, arrancaron los sumarios de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, para sancionar a los oficiales que cometieron delitos en la violenta represión policial en la cancha de Gimnasia.

Ya desplazaron al comisario Juan Manuel Gorbaran, jefe del fallido operativo de seguridad; al comisario inspector Alejandro Morinigo, segundo jefe departamental; y al oficial principal Fernando Nahuel Falcon, segundo jefe de la División Equipo Motorizado Antidisturbios, que le disparó de frente al camarógrafo de TyC, Fernando Rivero, cuando filmaba el tumulto en la puerta del estadio.

Habrá que ver hasta donde escalan las responsabilidades políticas por la violenta represión de la Policía Bonaerense. Dirigentes de la oposición, pero también varios dirigentes kirchneristas, salieron a pedir la renuncia del ministro Berni.

## Los enemigos íntimos de Berni presionan y Alberto hace silencio

#### Guido Carelli Lynch

gcarelli@clarin.com

No los une el amor sino el espanto. En este caso, por Sergio Berni. El ministro de Seguridad bonaerense acumuló en la gestión poderosos adversarios dentro del mundo ecléctico del Frente de Todos. Desde los intendentes del PJ bonaerense a La Cámpora, pasando por el Movimiento Evita y las agrupaciones sociales que responden a Juan Grabois. Alberto Fernández y Aníbal Fernández, en cambio, por las internas desatadas por el conflicto mapuche están obligados a hacer silencio sobre el accionar de la Policía Bonaerense y su primer responsable político.

Luego de la violenta represión de la Policía bonaerense en las afueras del estadio de Gimnasia en La Plata, varios de los referentes del oficialismo salieron a presionar y pedir públicamente por la renuncia del médico y militar, que solo se mantiene en su cargo por el apoyo de Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

"Repudiamos la violencia y la represión ejercida anoche por la Policía Bonaerense en la ciudad de La Plata. Repudiamos la violencia y la represión ejercida anoche por la Policía Bonaerense en la ciudad de La Plata. Acompañamos a la familia y a los seres queridos del hincha fallecido,

y a todos los hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata que resultaron heridos y heridas", publicó la cuenta de la agrupación que conduce Máximo Kirchner.

La relación entre el hijo de la vicepresidenta y Berni se rompió después de la debacle oficialista en las PASO de 2021 y casi termina a las piñas. El ministro bonaerense cuestionó a Kirchner por haber obturado la competencia interna en los distritos de la Provincia.

Desde entonces, Berni se escudó en el gobernador, escenificó su ruptura con el kirchnerismo después de casi 4 décadas, desde Santa Cruz a Buenos Aires, pero resistió la intervención del Gabinete provincial a manos del jefe de La Cámpora y de Martín Insaurralde. "Es el único funcionario que dice que su jefe político es Kicillof", suele castigarlo un jefe comunal del PJ.

"A veces me da vergüenza cuando escucho la televisión, pelearse a dirigentes en sketchs cómicos para ver quién mete preso a quien por cortar la calle. Hay que hacerse cargo de la gestión, hay que hacerse cargo de la

#### En 2021, Berni casi termina a las piñas luego de una discusión con Máximo Kirchner

seguridad, hay que hacerse cargo de la comida, del trabajo", vociferó Kirchner en abril en un acto en Merlo, ya en su rol de presidente del PJ bonaerense.

Se refería a la ironía que lanzó Ber-

ni cuando se jactó de haber ordenado la detención de Grabois.

Con esa historia previa y después del operativo policial en La Plata, la diputada provincial Lucía Klug, del Frente Patria Grande pidió sin eufemismos la renuncia del ministro. "La sociedad escala en grado de violencia y desde el FDT se abona a eso de la mano de nuestro ministro de Seguridad. Lo de ayer marca un límite. Berni debe renunciar ya", reclamó en Twitter.

Alberto Fernández también quisiera ver a Berni afuera del Gabinete de Kicillof. Quiso avanzar con la salida de Berni varias veces en el pasado. No pudo.

El ministro bonaerense, un funcionario provincial al fin de cuentas, lo desafió desde los primeros días de 2019.

"El que trajo al borracho que se lo lleve", llegó a provocar Berni sobre el jefe de Estado y en un mensaje político para la vicepresidenta. Esta vez hubo silencio.

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW



## SÁBADO Y DOMINGO

O/O
DE DESCUENTO

ABONANDO CON TARJETAS DE

## DÉBITO

TAMBIÉN INCLUYE NUESTRA TARJETA DE CRÉDITO COTO TCI (EN UN PAGO)

APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE

20% DE DESCUENTO

**EN UN PAGO CON TARJETAS** 

VISA, MASTERCARD Y MASTERCARD DÉBITO (2)



Banco Nación

TOPE DE REINTEGRO \$2500 POR CUENTA APLICABLE EN LA PRIMERA TRANSACCIÓN REALIZABLE DURANTE LA VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN. APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE

20% DE DESCUENTO

**ABONANDO CON TARJETAS** 

DÉBITO MAESTRO<sup>(2)</sup>



Banco Nación

TOPE DE REINTEGRO \$2500, POR CUENTA APLICABLE EN LA PRIMERA COMPRA. APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE

20% DE DESCUENTO

ABONANDO CON

TARJETA DE DÉBITO (3)



APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE

500 DE DESCUENTO

ABONANDO CON



mercado

UTILIZANDO COMO MEDIO DE PAGO TARJETA DE DÉBITO O DINERO EN CUENTA. VER LEGALES AL PIE (4)



## SUPER 2.000 CHANGOS SORTEO DE \$40.000 CADA UNO

i SORTEAREMOS 80.000.000 EN PREMIOS!(5)

AND COLOR FOR THE SECRET OF SECRET AND AND COLOR OF THE SECRET AND AND ADDRESS OF THE SECRET AND



**DEL SÁBADO 8 AL LUNES 10** 









## **EN LA SEGUNDA** UNIDAD EN EL ACTO **LLEVANDO**



EN PAN RALLADO Y REBOZADORES, CONSERVA DE FRUTA®Y PESCADO, CHOCOLATE PARA TAZA, LEGUMBRES®Y POLENTA



COTO















Vitalite





























# COMBINALOS COMO QUIERAS

## EN VINOS FINOS, **ESPUMANTES Y** CHAMPANAS

TE REGALAMOS LA UNIDAD DE MENOR VALOR

EN **PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** DE DESCUENTO



PATAGONIA



Heineken







**IGUAL MARCA VARIEDAD** 













POUCH

BID. X 6 LT.







Villavicencio

BOT. X 1,5 LT.

Milkaut

**CREMAS** 



CHANCE

La Paulina

100

**HEBRAS Y FETAS** 

DE DESCUENTO

**EN LA SEGUNDA** UNIDAD EN EL **ACTO LLEVANDO 2 PRODUCTOS IGUALES** 











pepsi









**ROLLOS DE COCINA** 





EN TRAPOS Y PAÑOS, GUANTES DE LÁTEX, ESPONJAS<sup>(5)</sup>Y ANTIHUMEDAD

DR. EXTRA CHANCE

LEMON

LATAS

CHANCE

DE DESCUENTO **EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 



BRIGHTON

EXTRA CHANCE





Asepxia



Chomp





BOTELLAS

-- PA ---

Schneider





Ciuc EXTRA









52

PREDUCTO CON

ENCONTRÁ LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS CON ESTE CARTEL QUE TE DAN MÁS CHANCES DE PARTICIPAR

PROMICIDIES VIGENTES, PRODUCTOS DISPONIBLESEN TODA LA CADENA CONSULTE DOMICIJIOS DE LAS SUCURSALES EN WINNICOTO COULAR O LLAMANTO A FONCCOTO 0800-818-4848. EXCLUSIONES: PROMIDIDINES NO V

10 TEMA DEL DÍA SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

Caos y violencia en La Plata • La cadena de responsabilidades que tiene varios culpables

LO QUE PASÓ EN EL BOSQUE PLATENSE NO ES UN CASO AISLADO

## Un sistema agotado que quedó al desnudo en una noche de terror

Los operativos fallan desde hace décadas, la venta de entradas atrasa y los clubes solo quieren recaudar.

Luciano Bottesi lbottesi@clarin.com

Ir a la cancha y morir asesinado es una posibilidad concreta. Este año, cinco de las miles de personas que fueron a alguno de los partidos organizados por la AFA no volvieron del estadio. César Regueiro es la quinta víctima del fútbol de 2022. Esta vez no fue una interna entre barras, sino que fue el resultado de una represión injustificada por parte de la Policia que formó parte de un operativo organizado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), cuya matriz se replica en cada cancha. Una bomba de tiempo que explotó en La Plata.

¿Quienes son los responsables? Todos se señalan con el dedo. Aprevide acusa a Gimnasia de sobrevender entradas y clausuró el estadio; el club lo niega y anunció que será querellante por los incidentes; el Gobierno provincial, que acota la responsabilidad en el jefe del operativo y no en sus responsables políticos; La AFA, que "repudia enérgicamente lo sucedido" vía Twitter y sigue entregando entradas de papel; Utedyc, que es indulgente con las entradas de protocolo que todos saben de su existencia, pero ahora constituyen la prueba principal para explicar la represión del jueves.

Existen reglas y un conjunto de leyes que, por su sola aplicación, extirparían a las barras de la escena, devolverían al público visitante y achicaría el número de policias dispuestos para cada partido. Existen, pero no se cumplen. La lógica del fútbol implica el intento de resolver una problemática sin cumplir con los pasos previstos para que suceda.

#### El primer responsable, la Policía

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, instruyó al ministro de Seguridad, Sergio Berni, para que aparte de la fuerza al comisario Juan Corbarán, encargado del operativo de Seguridad en el Bosque.

El caso de La Plata dejó expuesta una realidad repetida: la singular preparación de la Policía. Abuso de autoridad, malas prácticas de seguridad y agresividad en el cumplimiento de sus funciones. La lógica del operativo, de todos, pone a los espectadores como potenciales criminales: son sometidos a cacheos, descarte de efectos personales y un trato hostil.



La previa del caos. Los hinchas con su entrada en las manos no pueden ingresar al estadio. FOTOS: M CARROLL

Los operativos ponen a los hinchas como potenciales criminales y blanco de un trato hostil.

¿Todos los policías son así? No. De hecho, también organizado por la Aprevide, el operativo en la cancha de Independiente cuando Los Pumas fueron locales de Australia por el Rugby Championship no hubo cacheosy la amabilidad de los efectivos para con el público fue llamativa. La cancha estuvo igual de llena que en un partido de fútbol.

#### La cuota de Aprevide

La Policia no es un ente autárquico. Depende, en este caso, del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobernador y el ministro de Seguridad trazaron el límite de la responsabilidad en la Fuerza. La génesis de la Aprevide es el Coprosede, el viejo Comité Provincial de Seguridad Deportiva creado en 2002 con los mismos objetivos y responsabilidades que hoy tienen a Eduardo Aparicio al

La cadena de mando, se cortó con el jefe del operativo que fue corrido y no llegó a las autoridades políticas. "Si yo tengo alguna responsabilidad, la pagaré", admitió en el aire de ESPN. Lo cierto es que desde hace 20 años, con la excusa de prevenir desmanes, el organismo encapsula a los micros

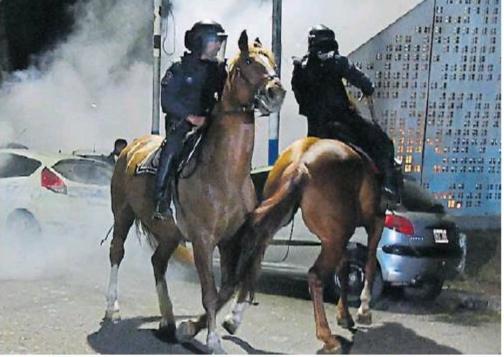

El desastre. Una escena de la Montada en plena represión.

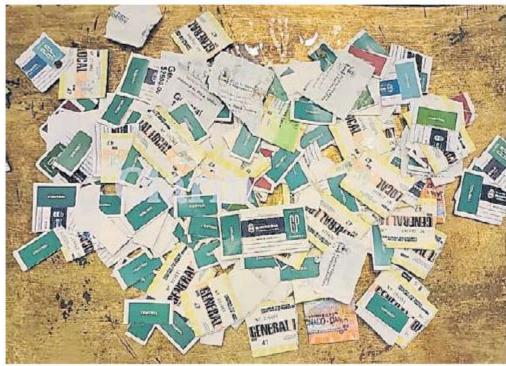

Protocolo. Las entradas oficiales y las que explicarían la sobreventa.

con barras bravas que van y vienen de las canchas. "Los violentos" van escoltados con patrulleros. En los operativos, la Policía no hace nada que no le pida Aprevide.

¿Por qué Aparicio no paró el accionar de la Policía? "Me comuniqué y pedí que no tiraran más gases", admitió el propio Aparicio en Radio La Red. "La responsabilidad es institucional, jerárquica, policial: hay un comisario, un jefe departamental, toda una línea de mando que da ordenes a su cuerpo. Uno tiene un cargo político en el ministerio. Pedí informes. Yo también sufrí los gases. Fue una desesperación de todos lados", remarcó Aparicio.

#### Los clubes y la AFA

La Aprevide denunció a Gimnasia por sobrevender entradas y el club redobló la apuesta negó la situación, detalló la cantidad de localidades vendidasy contrató al abogado Mariano Cúneo Libarona para que los represente en la causa abierta por la muerte del hincha.

"Quiero determinar los roles de la Policía, los roles de Utedyc y los operativos, queremos que se llegue a la verdad. El rol de Utedyc es fundamental, es el encargado de todos los estadios, los que mandan más de 100 personas para controlar las puertas, la gente en las entradas, cobran por ello", declaró el abogado a Radio Provincia.

En ese sentido, la inacción de la AFA es notable: con el solo hecho de habilitar entradas nominales-con el nombre y apellido del espectador-y una base de datos cruzada con el programa Tribuna Segura que no permita el expendio a aquellos con prohi-

#### Gimnasia contrató a Cúneo Libarona y quiere ser querellante por la muerte del hincha.

bición de concurrencia, se acabaría el problema. ¿AFA Plus? Esa iniciativa tantas veces anunciada que contó con empadronamiento de hinchas, fracasó.

Pero no es la única: existe un convenio firmado con la red Link para que directamente las entradas salgan impresas del cajero automático que terminaría sin mayor esfuerzo con las entradas de protocolo, para neutrales, barras u otras excusas, que nunca fue activado por la AFA.

#### La cadena de culpas

La Aprevide repitió un operativo identico a cualquier otro. El personal de Utedyc controló que el ingreso con tickets legítimos y permitió-la Justicia determinará por qué- las entradas de protocolo. Si fuesen nominales, no hubiese existido ese problema. Con el aforo casi completo y unas 5 mil personas afuera, la Policia decidió cerrar los accesos y lo que siguió fue el escenario del caótico Gimnasia-Boca que la AFA repudió enérgicamente, como si fuese ajena al asunto. Desde la creación de la Aprevide en 2012 y el anuncio de AFA Plus, son 75 los muertos. El último, todavía no fue velado.

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604





PRESENTAN



Empresas que hacen la diferencia

¡Extendimos el cierre de inscripción!

INSCRIBITE EN

premiospyme.com.ar

Tenés tiempo hasta el **23 de octubre** 









CABA, GBA



## DISFRUTÁ DEL FINDE XXL CON ESTAS OFERTAS!



Ahorropack Hiperpack/Superpack







\*NO INCLUYE OFERTAS, PROMOCIONES VIGENTES NI PRECIOS CUIDADOS \*EN PRODUCTOS SELECCIONADOS

# **EN LA 2° UNIDAD**

SOBRE PRECIOS MAYORIS1

#### LLEVANDO 2 PRODUCTOS IGUALES

#### **YERBAS DE KILO Y GALLETITAS**







































#### **TODO CERVEZAS**





Schneider



\* Heineken













LECHES LARGA VIDA (TETRABICK Y BOTELLA) **MANTECAS, QUESOS RALLADOS Y SALCHICHAS\*** 

























LECHES LARGA VIDA TETRA Y BOTELLA \*LLEVANDO POR PACK / LÁCTEOS SELECCIONADOS

#### LAVAVAJILLAS Y JABONES PARA LA ROPA























#### ALIMENTO PARA MASCOTAS





















\*NO INCLUYE OFERTAS, PROMOCIONES VIGENTES NI PRODUCTOS DE PRECIOS CUIDADOS



## DOMINGOS DE 10 A 20 HS. ABRIMOS TODAS LAS SUCURSALES

Seguinos en nuestras Redes



PRECIOS, OFERTAS Y PROMOCIONES VÁLIDAS DEL 08/10/2022 AL 10/10/2022 HASTA AGOTAR STOCK, LO QUE OCURRA PRIMERO. DISPONIBILIDAD DE 100 UNIDADES/KG DE CADA PRODUCTO. EXCEPTUANDO LOS PRODUCTOS INDICADOS EN SU CORRESPONDIENTE DIA. VÁLIDO PARA SUCURSALES DE CAPITAL FEDERAL, GBA. TODOS LOS PRODUCTOS PUBLICADOS SON DE ORIGEN ARGENTINA (EXCEPTO LOS EXPRESAMENTE INDICADOS). TODOS LOS PRECIOS SON COMPRANDO EN NUESTROS SALONES DE VENTA POR BULTO CERRADO. EL PRECIO VÁLIDO CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS QUE TIENEN IMPUESTOS INTERNOS ES EL INFORMADO CON IVA. LAS IMAGENES SON SOLO ILUSTRATIVAS. BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES DE 18 AÑOS, NO ARROJAR EN LA VIA PUBLICA. MAYCAR S.A. CHORROARIN 1002 CABA, CUIT:30-61286533-3. PROMOCIÓN 18 CUOTAS SIN INTERÉS VÁLIDO SÓLO PARA PRODUCTOS SELECCIONADOS DE ORIGEN NACIONAL. TODOS LOS DÍAS ABONANDO CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA, MASTERCARD Y CABAL DE TODOS LOS BANCOS.TASA NOMINAL ANUAL (TNA) 0,00% - TASA EFECTIVA ANUAL (TEM) 0,00% - COSTO FINANCIERO TOTAL (CFT) 0,00%. VER MÁS EN WWW.VITAL.COM.AR



**:CUMPLIMOS 35 AÑOS** Y SEGUIMOS 35 DÍAS A PURO FESTEJO!

CABA, GBA









### Sólo por este sábado 8/10 PAGANDO CON QR DÉBITO

000

Ver bases y condiciones en www.mercadopago.com.ar/pagar-con-qr.











x360gr. PRECIO XKG:\$552.78



LA SERENISIMA Dulce de leche colonial x400gr. PRECIO XKC:\$562.50 \*DESDE 2 UNIDADES



















FINAL POETT Limpiador desinfectante varias fragancias





PRECIO XLT:\$998.67

**QUEDA A:** 

Este fin de semana del 08 al 10/10

Tarjetas de crédito



TARJETAS DE CRÉDITO VISA, MASTERCARD Y CABAL DE TODOS LOS BANCOS.TASA NOMINAL ANUAL (TNA) 0,00% - TASA EFECTIVA ANUAL (TEM) 0,00% - COSTO FINANCIERO TOTAL (CFT) 0,00%. VER MÁS EN WWW.VITAL.COM.AR

VISA 6 OTHER

TV, Aires acondicionados, Lavarropas, Secarropas, Lavavajillas, Heladeras, Freezer, Cocinas, Hornos Eléctricos, Microondas y Termotanques

**QUEDA A:** \$39588

> **SMART TV FULL HD 32"** PRECIO XU:\$39588







Frío/Calor 2300/2700w PRECIO XU:\$99588

PRECIOS. OFERTAS Y PROMOCIONES VÁLIDAS DEL 08/10/2022 AL 10/10/2022 HASTA AGOTAR STOCK, LO QUE OCURRA PRIMERO. DISPONIBILIDAD DE 100 UNIDADES/KG DE CADA PRODUCTO. EXCEPTUANDO LOS PRODUCTOS INDICADOS EN SU CORRESPONDIENTE DIA. VÁLIDO PARA SUCURSALES DE CAPITAL FEDERAL, GBA.TODOS LOS PRODUCTOS PUBLICADOS SON DE ORIGEN ARGENTINA (EXCEPTO LOS EXPRESAMENTE INDICADOS). TODOS LOS PRECIOS SON COMPRANDO EN NUESTROS SALONES DE VENTA POR BULTO CERRADO. EL PRECIO VÁLIDO CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS QUE TIENEN IMPUESTOS INTERNOS ES EL INFORMADO CON IVA.LAS IMAGENES SON SOLO ILUSTRATIVAS. BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES DE 18 AÑOS. NO ARROJAR EN LA VIA PUBLICA. MAYCAR S.A. CHORROARIN 1002 CABA.CUIT:30-61286533-3. PROMOCIÓN 18 CUOTAS SIN INTERÉS VÁLIDO SÓLO PARA PRODUCTOS SELECCIONADOS DE ORIGEN NACIONAL. TODOS LOS DÍAS ABONANDO CON 14 | TEMA DEL DÍA

#### Caos y violencia en La Plata • La historia del hincha que perdió la vida durante los incidentes







Destrozados. Amigos se acercaron a la casa de Regueiro para saludar al hermano y a los hijos. Luciano THIEBERGER

HASTA LOS 42 JUGABA EN LA LIGA AMATEUR DE LA PLATA

## La muerte de Lolo Regueiro, el vecino de todos, y el dolor profundo de una familia

"Fue a ver un partido de fútbol y lo terminó matando la represión de la Policía", denunció su hermano Oscar.

De todas las voces de angustia, bronca y dolor, la más impactante fue la de Sergio Regueiro, uno de los hijos de César Gustavo, el hincha de Gimnasia de 57 años que falleció durante los incidentes en La Plata "El club de mis amores me sacó a mi viejo", destacó el hijo de Lolo.

El de ayer fue el día de la caída de lo sucedido para la familia de Regueiro. Y también el del pedido de justicia. "Toda la vida fuimos a la cancha y lo que pasó ami viejo nunca lo he visto. Fue un estilo Cromañón, pero dentro de una cancha. Mi hermana estuvo al lado de él yme contó todo lo que pasó. Me dijo que mi papá se empezó a desesperar y a poner mal porque los nenes, sus nietos, no podían respirar. Se sacó el buzo y les hacía viento en la cara. Quiso salir cuando se abrieron las puertas y ahí se descompuso", contó Sergio. Y agregó: "Lo corrieron para un costado y trataron de subirlo a una ambulancia. La misma gente le hizo RCP. Lo dejaron morir en la puerta del estadio. No tenía problemas de salud, era un hombre joven y fuerte".

La historia de *Lolo* Regueiro se replicó en todos los medios. Esa persona que se fue de manera injusta se parecía al vecino de la esquina, al hermano, al que maneja el colectivo o al verdulero. Por eso la empatía. *Lolo* era, además, un personaje reconocido en La Plata por sus años como futbolistas amateur en distintos equipos locales. Incluso llegó a jugar en Villa San Carlos. Todos contaron que era un criterioso volante derecho. Además, Regueiro era un conocido militante peronista. "Humilde, laburante y referente de Ringuelet, el barrio donde siempre vivió", lo definió un dirigente cercano a él.

Pero las imágenes de la jornada fueron, claro está, de dolor para la familia. Con la fuerza que encontraron, salieron a decir sus verdades. Lo hicieron temprano en la mañanay también por la tarde, cuando se conocieron los resultados preliminares de la autopsia: paro cardiorrespiratorio no traumático. "Informamos que se ha efectuado la autopsia del cuerpo del hombre fallecido en las inmediaciones del estadio, en circunstancias que aún

son objeto de investigación, y cuyo resultado provisorio es el fallecimiento por paro cardiorrespiratorio no traumático, ad referendum de los estudios histopatológicos de rigor. Destacamos que en tanto se produzcan avances y/o novedades en el proceso, se hará saber oficialmente a la opinión pública mediante un nuevo comunicado de la Fiscalía General del departamento Judicial La Plata", avisó el comunicado del Ministerio Público de La Plata.

"Mi hermano fue a ver un partido de fútbol y lo terminó matando la represión de la Policía Bonaerense". Con esa contundente frase, Oscar, uno de los hermanos de Regueiro denunció el accionar de los efectivos de la fuerza de la Provincia. "Hubo más de 40 minutos de disparos con itacas 1270", relató Oscar.

Visiblemente conmocionado por

la situación, el hermano de la víctima le contó a la prensa que los incidentes "no se iban a evitar porque estuvieron preparados y hechos por una mano negra".

También se expresaron las hijas de la víctima, una de ellas fue la quien vio morir a su padre en la puerta del estadio. "Jamás pensé pasar por esta locura, esta desgracia de perder a mi viejo yendo a ver una vez más a nuestro querido Lobo. Tantos tablones compartidos de local, de visitante, y jamás pensé que por una maldita represión policial te me ibas a ir. Te amo, Gordo. Y que se haga justicia de allá arriba", publicó en sus redes sociales Julieta. Y se acopló Estefanía, otra de las hijas de Regueiro: "Mi papá nunca sufrió del corazón como dicen los noticieros: mi papá se murió en la cancha. No lo asistieron, él estaba vivo, lo dejaron morirse ahí. Justicia por mi papá, que paguen todos los responsables. Lo mató la policía. Estando en el piso, descompuesto, no podía respirar y le tiraron gas lacrimógeno al lado. ¿Con qué necesidad? Qué mal que se manejaron, solo pido justicia y que paguen los responsables".

Y el adiós de César Regueiro también contó con el sentido saludo de los jugadores de Gimnasia. Tal vez haya sido un último mimo. ■

CENTENARES DE VECINOS SE AUTOCONVOCARON EN EL BOSQUE

## Una marcha para pedir justicia con el operativo policial en la mira

Miles de hinchas de Gimnasia se autoconvocaron ayer cerca de las 18 en las inmediaciones del Bosque exigiendo que se esclarezca lo sucedido con César Regueiro y que se vaya a fondo en busca de los culpables de la muerte del hombre de 57 años.

"Gimnasia/unido,/jamás será vencido", "que se vayan todos,/que no quede ni uno solo" y "el Lobo es del Bosque/del Bosque no se va", fueron alguno de los muchos cánticos que se escucharon. A demás, asistieron familiares y amigos de Regueiro, quienes prendieron velas y colgaron una bandera con la leyenda: "Justicia por Lolo". También se hicieron presentes dos mujeres hinchas de Estudiantes, madre e hija, de apellido Arias. "Es evidente que hubo inoperancia. A Regueiro no lo conozco pero me pongo en el lugar de la familia. Podría haberle pasado a cualquiera", sostuvo la mujer con la gorra del Pincha. "No importa que seamos de Estudiantes. Apoyamos a la familia. Fue una vergüenza lo que pasó", sumó la menor de las mujeres. Luego, entre ambas, dejaron un ramo de rosas en el suelo, cerca de donde ocurrió el fatal episodio. ■



Congoja. Vecinos y amigos de Lolo Regueiro en el Bosque. F. IMAS





¡SÁBADO Y DOMINGO!



VACIO (1) Envasado

Stock disponible 1.000 KG

\$889 final x KG

TAPA DE (1) ASADO **Envasado** 

Stock disponible 1.000 KG

\$899 final x KG

TAPA DE NALGA

Stock disponible 1.000 KG

Feteado x KG Stock disponible 1.000 KG

\$889 final x KG

PALETA Y ROAST BEEF

Stock disponible 1.000 KG

**BIFE ANCHO** Y ANGOSTO

Stock disponible 1.000 KG

\$269 final x KG

POLLO **CONGELADO** 

Stock disponible 1.000 KG

Cremoso

SOBRERO Y CAGNOLO Queso cremoso 1/2 horma

Stock disponible 1.000 KG

### ¡ Y ADEMÁS sobre nuestros precios mayoristas!

en la 2da unidad

**MASCOTAS** 



5%

**CATEGORIAS**(2)



**CERVEZAS** 

**ACEITUNAS Y ENCURTIDOS** 

SNACKS

YERBAS

**SABORIZADAS** 

ACEITES DE OLIVA

TAPAS Y PASTAS FRESCAS



**PAÑALES** 

**ENERGIZANTES** 

#### **¡POR EJEMPLO!**

BRAHMA Cerveza lata x473 ml

Stock disponible 5,000 U



KRACH Papas fritas corte trad. x400G.

Stock disponible 1.000 U



**OLIOVITA** Aceite oliva e/v pet x500 ml

Stock disponible 5.000 U



\$2.08499

**PAMPERS** 

Confort sec extra plus hiper pack x72

Stock disponible 200 U

#### **iSUPER DESCUENTOS!**



DON VICENTE Fideos al huevo x500 gr

Stock disponible 5.000 U



**NATURA** Mayonesa x1kg

Stock disponible 5.000 U



LUCCHETTI Arroz grano largo bolsa x1KG.

Stock disponible 5.000 U



**PUREZA** Aceite girasol x900 ml

Stock disponible 5.000 U

www.nini.com.ar

f /ninicomprasmayoristas

@ @ninimayorista

La Plata

Av. 520 entre 23 y 25

Lun a Sáb de 06 a 20 hs.

**Zona Oeste** 

Au. Acceso Oeste y Camino del Buen Ayre

tun a Sab de 06 a 20 hs. y Dom de 10 a 20 hs.

EXCLUSIVO SALÓN DE VENTAS, VIGENCIA SÁBADO 08 AL DOMINGO 09 DE OCTUBRE Y/O HASTA AGOTAR STOCK. NO ACUMULABLES CON OTRAS OFERTAS NI CON PRECIOS CUIDADOS. DESCUENTO APLICABLE EN LÍNEA DE CAJAS EXCLUSIVAMENTE. TODOS LOS PRODUCTOS PUBLICADOS SON DE ORIGEN ARGENTINA (EXCEPTO LOS EXPRESAMENTE INDICADOS) IMÁGENES ILUSTRATIVAS. BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS. NO ARROJAR A LA VÍA PÚBLICA. (1) MARCA CIABER O SIERRAS ARGENTINAS (2) COMPRA MINIMA 3 UNIDADES COMBINABLES DENTRO DE LA MISMA CATEGORIA.

16 TEMA DEL DÍA CLARIN SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

Caos y violencia en La Plata • Cómo continúa la Liga Profesional tras una noche negra

SERÁ A PUERTAS CERRADAS

## Lo que queda de Gimnasia-Boca seguirá el miércoles 19 en cancha neutral

Es una decisión tomada porque la cancha del Bosque, además, está clausurada. Aún no se decidió el escenario.

El jueves por la noche, Gimnasia y Boca jugaban un partido clave para la definición del campeonato. Así lo decía la tabla de posiciones y cada uno de los protagonistas de una Liga Profesional apasionante, con un pelotón de candidatos tratando de llevarse el título. Pero los incidentes en el estadio del Bosque platense cambiaron todo. El encuentro fue suspendido por falta de garantías a los 9 minutos, con el marcador 0-0, luego de que los gases lacrimógenos invadieran el campo de juego, dando inicio a una noche de caos, represión y muerte, tal como se supo con el correr de las horas.

Mientras la investigación judicial busca determinar responsables de un episodio tan absurdo como indignante, en la Liga Profesional tomaron el calendario para buscarle fecha a la reanudación del partido, apretados por la cuenta regresiva que marca el inicio del Mundial de Qatar.

De esta manera, y luego de hablar con los dirigentes de ambos clubes, se decidió que los 81 minutos restantes entre el Lobo y el Xeneize se jueguen el miércoles 19 de octubre, en cancha neutral y con las puertas cerradas. Más allá de la fecha elegida, los dirigentes del Lobo buscarán que el partido se reanude con sus hinchas y en su cancha, una alternativa que en la entidad que preside Claudio Ta-



Lo poco que se jugó. Benedetto pelea por la pelota con Enrique antes de la suspensión. FOTOBAIRES

pia ven prácticamente descartada. Vale recordar que el estadio Juan Carmelo Zerillo se encuentra clausurado tras los incidentes del jueves.

Boca disputará tres partidos consecutivos como visitante y jugará cada tres o cuatro días hasta el final del campeonato. A Gimnasia, por supuesto, también lo afecta el cambio de fechas. Mañana visitará a Banfield, luego recibirá a San Lorenzo, Argentinos y Boca y cerrará el torneo como

#### **POR LA PRIMERA NACIONAL**

#### La AFA paró la pelota en dos partidos

La AFA decidió postergar dos de los tres juegos que debían disputarse el viernes por la fecha 37 de la Primera Nacional debido a los incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio de Gimna-

sia y Esgrima de La Plata que derivaron en la muerte de un hincha. De esta manera, Almirante Brown vs. Brown de Adrogué se jugará hoy a las 15 y Ferro vs. Almagro el martes a las 21.10.

visitante de Talleres

La particularidad radica en que este partido se ubicará temporalmente entre la anteúltima y la última fecha del certamen, lo que hará extraña la situación de Boca, Gimnasia y el resto de los equipos que están metidos en la disputa del torneo. De esta manera, llegarán a esa instancia sin tener del todo claro qué chances tienen por alzarse con el título.

Pero eso parece secundario. Porque lo que debió ser una fiesta para definir la recta final del torneo, terminó siendo un día negro que será recordado por las balas de goma, los gases lacrimógenos y una represión policial desmedida. La AFA emitió un comunicado en su cuenta de Twitter en el que repudió los sucesos acaecidos en el Bosque. "La AFA repudia enérgicamente los hechos de público conocimiento acontecidos hoy en las inmediaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata", comienza el texto en cuestión.

"Y expresa su compromiso de continuar trabajando para erradicar es-

#### Boca tendrá 3 partidos seguidos como visitante y jugará cada tres días hasta el final del torneo.

ta clase de episodios que empañan la fiesta del fútbol", concluyó.

Quien se sumó al repudio hacia los incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio que derivaron en la muerte de un hincha de 56 años fue Jorge Brito. "Repudio la violencia de anoche en La Plata y me solidarizo con todas sus víctimas. Es necesario que se aclare lo sucedido para que no quede impune ni se repita. El fútbol es y debe ser siempre una fiesta de todos", escribió el mandamás del Millonario en su cuenta de Twitter. La cuenta oficial de River Plate también escribió en esa red social un mensaje repudiando enfáticamente los actos de violencia policial y solidarizándose con todos los "hinchas y trabajadores afectados".

MAÑANA CHOCARÁN CON ALDOSIVI EN LA BOMBONERA

## En Boca la pasaron mal y ahora tienen una agenda muy cargada

Matías Bustos Milla mbmilla@clarin.com

Fue larga la noche para el plantel de Boca, que había llegado a La Plata para disputar un partido decisivo en la lucha por el campeonato y que dejó el Bosque en medio del caos que se generó por la brutal represión policial que terminó con la muerte de César Regueiro. Futbolistas, cuerpo técnico y allegados, también afectados por la enorme cantidad de gas lacrimógeno que se lanzó, retornaron al hotel de la concentración, cenaron, fueron liberadores para ver a sus familias y retornaron a las prácticas.

Y aunque en este tipo de hechos el replanteo va más allá del campo de juego, Ibarra y los suyos se entrenaron pensando en el juego de mañana domingo ante Aldosivi sin tener certezas aún sobre cómo les quedará el calendario, ya de antemano ajustado, hasta finalizar la competencia. Incluso Jorge Ameal estuvo en La Plata con el plantel y ni siquiera se fueron de allí con reuniones con sus pares del club platense. En medio de caos, la pelota quedó a un costado.

Marcos Rojo y Nicolás Figal, sin lugar en el banco de suplentes, fueron los primeros en auxiliar a sus compañeros porque habían acompañado a la delegación y se habían quedado en la manga de acceso al campo de juego lindero al vestuario. Por eso los marcadores centrales acercaron agua y toallas a los futbolistas que fueron llegando con complicaciones al vestuario, aunque los más complicados fueron aquellos que estaban en el banco de suplentes y parte del cuerpo técnico. Incluso Agustín Rossi contó en la intimidad su charla con el árbitro al llegar hasta el arco asignado: el arquero le manifestó que sentía un ardor en los ojos producto del humo. Pero inicialmente se lo atribuyó al humo que habían lanzado desde las bengalas para el recibimiento. Luego todos entendieron el motivo.

Ya había sido complejo llegar a La Plata para Boca, porque debieron adelantar una hora y media su partida desde la concentración como consecuencia de la gran cantidad de tráfico en la autopista Buenos Aires-La Plata por el fin de semana largo. Por eso terminó siendo una jornada extensa, desgastante, de tensión, preparación pero que solo tuvo 9 minutos de competencia.

Las complicaciones, en lo deportivo, también alteraron el final del torneo. Es que aunque el juego se haya reprogramado (inicialmente para el 19, en un escenario a definir y en principio sin público) ahora Boca estará jugando cada fecha con resultados de rivales pero con una fecha menos y con un calendario que no le dará respiro. Es que, además, el conjunto de Ibarra está en semifinales de la Copa Argentina (en principio iba a ser el 19 de octubre, pero será reprogramada) y no solo jugará el final del tor-

neo sin descanso: también ahora puede tener que jugar una eventual final con pocas horas entre un partido y otro. Más: el Trofeo de Campeones que estaba fechado para noviembre puede postergarse para 2023.

En lo deportivo, el partido frente a Aldosivi se afrontará con algunos apellidos que retornarán como Marcos Rojo, Nicolás Figal y se hará una prueba especial para ver de qué manera estará Juan Ramírez, quien arrastra molestias físicas. Y ya para el próximo encuentro se cree que puede haber novedades con Sebastián Villa, quien está en su última etapa de recuperación tras su operación el menisco de su pierna izquierda.

Por otro lado, en el club buscan bajar un mensaje de tranquilidad y por eso otra vez se hará una modificación de los accesos y se va a crear un corredor especial para los socios además de contratar a una empresa de seguridad privada también para registrar con video el operativo.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPPRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

del 1 al 21 de octubre

## seis





## imbatibles de la primavera

**¡OFERTAS HASTA 50% OFF DURANTE 21 DÍAS!** 

\* No válido para pisos y revestimientos.

#### vanitorys



Vanitory Mueble Baño Campi Circle 60

SKU: 143028

#### bachas para baño



Bacha Apoyo Piazza A117 3 Agujeros

SKU: 134412

#### bachas de cocina



Bacha Cocina Johnson Simple Quadra Q40

SKU: 131977

\$47.000,00

#### bachas para baño



Bacha De Baño Peirano Circular Bch06 Blanca

SKU: 137767

\$28.600.00

Ctdo.[1]

#### porcelanatos



20X120 Baita Natural

SKU:134594

\$13.005,00

#### hornos eléctricos



Horno Samsung

Electrico C/Dual Fan 70 Lt Nv70K1340Bb/Bg

SKU: 142680

\$305.370,00

#### TODO OUT

IMBATIBLES DISCONTINUOS EN NUESTRA SUCURSAL MUNRO. AVDA. VELEZ SARFIELD Y SGTO. BAIGORRIA, MUNRO.



ahora ahora ahora ahora

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER ESTAS PROMOCIONES **EN NUESTRA WEB** 



Promoción válida desde el viernes 01/10/22 hasta el viernes 21/10/22. [1] Pago efectivo, tarjeta de débito o crédito -en un pago- de banco no promocionado. [2] TNA 63,75%.

f @efoschia.ar

Casa Central: Panamericana y Ruta 197. El Talar. Sucursales en Munro, Benavídez, Escobar y Zárate. T.: 4736-4000. foschia.com.ar

Griferías / Sanitarios / Porcelanatos / Pisos de madera / Cocinas / Hornos, Anafes y Campanas / Amobiamientos de Cocina, Mesadas y Placares / Hogares y Parrillas / Iluminación / Electro / Y mucho más

18 | TEMA DEL DÍA SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

Caos y violencia en La Plata • El enojo y la indignación del equipo local

¿POR QUÉ TENEMOS QUE JUGAR EN CANCHA NEUTRAL", SE QUEJÓ

## Gorosito desligó a Gimnasia, apuntó contra Boca y culpó a la Policía

El DT de Gimnasia hizo foco en lo deportivo y se quejó porque el partido deberá reanudarse en cancha neutral.

Néstor Gorosito fue jugador de fútboly desde hace dos décadas es entrenador. Pero el traje de futbolista sigue poniéndoselo para declarar. Menos de 24 horas después de los incidentes en el estadio de Gimnasia, Pipo desligó al club platense, señaló a Boca y se quejó por perder la localía en un estadio que está clausurado a raíz de la investigación. "Es una cosa de locos lo que pasó. Yo te digo una cosa: nosotros estamos peleando para salir campeones, queremos salir campeones. ¿Qué culpa tenemos nosotros con lo que pasó afuera de la cancha? Porque si fue la gente de Gimnasia que hizo lío... ¿Qué hicimos para que nos sancionen la cancha por algo que pasó afuera, no adentro? ¿Qué culpa tiene Gimnasia en esto, de un lío que se arma afuera?", se preguntó.

"Hagan un cacheo, ¿por qué se armó el lío a 10 metros de la cancha? Nosotros queremos salir campeones y te cagan la vida jugando sin tu gente. Para nosotros es un apoyo infernal. ¿Por qué nos van a sacar de la cancha si nosotros no tenemos nada que ver?", empezó Gorosito en el diálogo con ESPN. Entonces, le apuntó a su rival por el título: "Los clubes importantes presionan para sacar provecho, ¿pero nosotros qué tenemos que ver? Tenemos el sueño de salir campeón por primera vez. Si hubiera sido dentro de la cancha, estaría de acuerdo. El que va con



Mal momento. Pipo Gorosito trata de protegerse de los gases lacrimógenos con su saco. FOTOBAIRES

la familia paga el carnet para todo el año, ¿por qué no lo van a dejar entrar?".

"Y la rabia más grande es qué culpa tiene Gimnasia -siguió-. Queremos salir campeones, ¿por qué tenemos que jugar contra Boca en cancha neutral y sin nuestra gente? Si el lío fue afuera. Si yo contrato la Policía, tiene que hacer su trabajo, sino para qué le pago. Si pasan estas cosas, ¿para qué se le paga? Que cada club pueda pagar seguridad privada y se haga cargo de lo que pasa en su casa".

Gorosito pidió "que se haga responsable el que organiza", en referencia a la Policía Bonaerense: "Se-

gún me dijeron a mí, de Gimnasia no hubo sobreventa. Aprevide tiene que demostrar que hubo. Yo vi a uno que tiró un tiro al aire, pero cómo lo pruebo. Y también es lo más fácil para parar el quilombo, sanciono a Gimnasia es lo más fácil. El que tiene la culpa, tiene la culpa. Y los dirigentes de Gimnasia no cerraron las salidas".

Asimismo, se quejó porque poco después de la suspensión y mientras la represión seguía afuera del estadio, en algunos medios se indicó que el partido ya había sido reprogramado para este viernes. "En el medio del quilombo, con gente muerta, tratan de sacar ventaja. Como que no pasa nada", recriminó.

¿Cómo vivió los instantes de terror? "Yo no tuve miedo. Pero en tantos años que jugué a la pelota es la primera vez que me pasa algo así", relató Gorosito. Había una persona, sin embargo, por lo cual temer que estaba en su estadio: su hijo Tobías, de 27 años, quien vivió una situación escalofriante.

"Tenía al nene más grande y le pegaron un tiro a uno que tenía al lado. 'Papi, le pegaron un tiro en la cara a uno al lado mío y no había hecho nada el pibe. Me asusté. ¿Por qué nos tiran a nosotros si estábamos tran66

No fueron incidentes, fue represión. No murió, lo mataron. Fuerza familia tripera. Siempre unidos".

#### Matías Melluso

Defensor de Gimnasia



Asustan a los niños, desarman familias, rompen los valores del deporte. ¿Quién va a ser el responsable?".

#### Rodrigo Rey

Arquero de Gimnasia



Mi papá es médico, se puso a atender gente en la platea porque no había ambulancia".

#### Franco Soldano

Delantero de Gimnasia

quilos?', me dijo cuando entró (al vestuario)con los ojos colorados", revivió.

Entonces, se refirió a Regueiro, un hincha reconocido en Gimnasia y también en La Plata, donde era empleado de la Municipalidad y también había sido uno de los mejores en la Liga amateur platense, donde jugó hasta los 42 años. "Quien falleció era muy amigo de dos funcionarios del club, Daniel y Gustavo Vila, vivía en el barrio de Rojo, fue compañero del padre de Marcos Rojo. Son de Tolosa", explicó. Y se lamentó: "Al pobre hombre ya no se lo devuelven más, es terrible".

## No sólo pasa en Indonesia: también pasa acá y no se puede repetir más

#### Opinión

Martin Voogd mvoogd@clarin.com

Hinchas desesperados. Represión policial. Gases lacrimógenos. Miedo. Muerte. Imposible de entender que todo eso ocurra en un partido de fútbol en el siglo XXI. Pasó hace menos de una semana en Indonesia. Hubo al menos 125 muertos. Las imágenes del espanto parecían lejanas. Irracionales. Otro contexto.

De otro mundo.

¿De otro mundo?

Las escenas, en diferente escala, se repitieron acá en la Argentina en el duelo entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca, EL PARTIDO de la fecha 23 de la Liga Profesional. Hubo un muerto. Pudieron ser más. Muchos más. Un milagro. Gente desmayada. Enceguecida por el gas pimienta. Ahogadas por la cortina de humo. Fuera y dentro de la cancha. Desesperadas por escapar. Por respirar. Por sobrevivir. Hinchas que volvieron a su casa con las huellas de los balazos de goma. Chicos que se perdieron y

buscaban a sus papás. Papás que se perdieron y buscaban a sus chicos. Futbolistas conmovidos por todo lo que vivieron. Preocupación por sus familias. Por los nenes que entraban al vestuario sin aire y sin padres.

Dolor. Y más dolor. Inexplicable.

¿Qué pasó? ¿Quiénes son los responsables? ¿De quién es la culpa? Todas preguntas que están obligadas a tener respuestas inmediatas.

¿Hubo sobreventa de entradas? La dirigencia de Gimnasia asegura que no y promete mostrar documentación para probarlo. Deberán hacerlo, claro. La organización falló.

¿Y el violento accionar policial? ¿Por qué se ordenó cerrar las puertas cuando había centenares de hinchas con las entradas en su mano? ¿Hubo vista gorda con los colados? ¿Por qué se decidió tirar gases lacrimógenos a mansalva? ¿Porque hubo balazos de goma a quemarropas contra los hinchas y contra los trabajadores de prensa que intentaban registrar el caos? ¿Por qué hubo represión? ¿Por qué volvió a haber un muerto en una cancha de fútbol? La decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de echar al jefe del operativo deja en elocuencia que se hicieron las cosas muy mal. ¿Por qué? ¿Hay algo detrás? Hay que investigar. No se puede repetir. Fue una locura.

La tragedia en Indonesia, además de dolor e incomprensión, había puesto en el centro de la discusión una vieja recomendación de la FIFA

de que no se usaran gases lacrimógenos ni hubiera agentes armados en espectáculos deportivos. Vale con ver lo que pasó en La Plata para entender por qué. Se hace todo mal. Allá y acá.

Ya no se puede retroceder. Nadie le devolverá la vida a Cesar Regueiro. Nadie apagará el dolor de su familia y de sus amigos. Nadie le podrá devolver las ganas de ir a la cancha a toda la gente que vivió esta noche de terror. Lo que está claro es que no se puede repetir. Es inentendible que uno vaya a ver un partido de fútbol, un simple espectáculo deportivo más allá de los oscuros y ya insostenibles negocios de los violentos y las dirigencias políticas-, y vuelva a su casa, si es que podés volver, como volvieron los miles de hinchas de Gimnasia en la noche del jueves.

No pasa solo en Indonesia. Pasa a la vuelta de la esquina.

No debe pasar más.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYNIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW



#### COMPRÁ POR UNIDAD O CANTIDAD AL MEJOR PRECIO MAYORISTA

\$750° x 15

ASADO (Excepto Neuquén) \$ 750,00

\$899°

**PALETA** x kg: \$899,00 **5999**00 x 8

**VACIO** x kg: \$ 999,00

\$699°

SUPREMA DE POLLO Congelada x kg: 699





MAYONESA NATURA Doy Pack x 500 Cc x lt: \$ 699,99



\$139<sup>99</sup>

HARINA MORIXE Leudante x 1000 G x kg: \$ 139,99



\$21000

BIZCOCHUELO EXQUISITA Vainilla Caja x 540 G x kg: \$388,88



Clasica Sin Tacc X6U x kg: \$31,92



\$304<sup>99</sup>

MEDALLON SWIFT Doble Burger x 4U x un: \$1.326,05



\$174<sup>99</sup>

TAPA PASC CRIOLLA/HOJ LA SALTEÑA x 2U x kg: \$437,48



\$799<sup>99</sup>

QUESO ARO Cremoso x Kg / Trozado x kg: \$799,99



\$190%

CERVEZA SAINT-

OMER Rubia x 500 Ml x lt: \$ 361,83



\$879<sup>98</sup>

SHAMPOO Y
ACONDICIONADOR
DOVE

Reconstruccion Completa X930Ml x lt: \$ 940,85



\$49998

YERBA TARAGUI-UNION X1Kg x kg: \$ 499,98



\$116<sup>99</sup>

GALLE MANA Variedad Pqx152G x kg: \$ 779,97

\$174<sup>99</sup>



GALLETITAS TRAVIATA Sándwich x 303 G x kg: \$ 577,52



\$46<sup>98</sup>

ARVEJA M&K x 350 G x kg: \$ 134,24



\$1.599<sup>99</sup>

ALIMENTO PARA PERROS ARO Carne/Vegetales x 15 Kg x kg: \$ 106,67



\$19999 PACK

ROLLO DE COCINA SUSSEX Clásico Paquete 3U X50 Paños x pñ: 66,66

### BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS.

OFERTA VÁLIDA DEL
SÁBADO DOMINGO
OR AL
2022

LOS PRECIOS EXPRESADOS SON FINALES, YA INCLUYEN I.V.A. TODOS LOS PRODUCTOS SON DE ORIGEN ARGENTINA EXCEPTO LOS QUE INDICAN LO CONTRARIO. SUPERNERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.: RICARDO GUTIERREZ 3647 - 1605 MUNRO, BUENOS AIRES. CUIT 30-58962149-9. LAS FOTOS SON SOLO ILUSTRATIVAS. STODK DISPONIBLE DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS: 100 UNKS EN EL TOTAL DE LAS SUCURSALES, EXCEPTO LOS QUE INDICAN LO CONTRARIO. LOS PRECIOS PUBLICADOS TIENEN VALIDEZ RETIRANDO LOS PRODUCTOS EN NUESTRAS SUCURSALES. "TARJETA DE CRÉDITO HASTA UN PAGO.

Medios de pago

• Efectivo







Tarjetas de Débito



MODO S



20 | TEMA DEL DÍA SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

Caos y violencia en La Plata • Una noche de terror, en primera persona

UNA POSTAL DEL DESCONTROL EN LAS AFUERAS DEL ESTADIO

## "No veía algo así en una cancha de fútbol desde hace más de 30 años"

El fotógrafo de Clarín Marcelo Carroll contó el origen de la represión y la desesperación de la gente por los gases.

Marcelo Carroll, experimentado reportero gráfico de Clarín, relató el terror que se vivió la noche del jueves en las afueras del estadio de Gimnasia, donde hubo un muerto y ocho personas terminaron internadas con heridas de diferente consideraciónsiete de ellos recibieron el alta en la madrugada de ayer- como consecuencia del violento accionar de la Policía, que reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a los hin-

chas del club local que intentaban ingresar entradas en mano cuando las puertas ya estaban cerradas.

Carroll, asignado a la cobertura del partido entre Gimnasia y Boca, contó que llegó al estadio Juan Carmelo Zerillo cerca de las 21.15, quince minutos antes del comienzo de un duelo que sería trascendental para la pelea por el título, a cuatro fechas del final del torneo, y que terminó suspendido a los 9 minutos por falta de garantías. "Cuando llegué, todos los accesos de prensa y a la platea estaban bloqueados, vallados. Estaba la policía montaday en eso llegó la barra que no tenía entradas y quiso entrar de prepo", comenzó su relato.

Y explicó: "Del lado de la popular se juntaron cientos de hinchas para tratar de ingresar por ahí. Se acumula-

ron todos al lado de la puerta. Había una gran cantidad de personas que sí tenían las entradas y las mostraban pidiendo que se les permitieraa el acceso para ver el partido".

Fue entonces cuando comenzó lo peor. "En un momento, cuando parecía que la situación se iba a calmar, la Policía se descontroló y empezó a tirar gases. La oscuridad de esa calle, que está practicamente dentro del Bosque, con piedras, los heridos y el humo hizo que una noche de fútbol se convirtiera en un caos tremendo". reconstruyó. Y siguió: "Había criaturas, gente desbordada, barras que querían pegarle a cualquiera... Si te veian con una cámara te venian a pegar. Tenías que correr. Descontrol".

El fotógrafo, con miles de coberturas a lo largo de su carrera, contó que



Primeros auxilios. Un hincha es atendido a la salida del estadio.

la situación de tensión duró cerca de 15 minutos, aunque la Policía arrojó gases durante casi una hora, incluso una vez comenzado el encuentro.

Con la pelota rodando, revivió el reportero, siguieron los gases "y la gente que podía se iba por el Bosque porque ya no se aguantaba más el humo". Para Carroll, que nunca pudo ingresar al estadio, el instinto de supervivencia lo hizo salir del epicentro de los incidentes. Sin embargo, los rastros de la batalla campal se observaban por los alrededores. Había cientos de personas recibiendo asistencia de Defensa Civil, enceguecidos y con problemas respiratorios por los gases lacrimógenos. "Había que irse porque no se podía sostener estar ahí. Después empezó a salir la gente que había podido entrar a la cancha. Fue caótico. Esto no lo veía desde hace más de 30 años en una cancha de fútbol. Atrasa 40 años", concluyó. ■

## 







#### **EN ENTRADAS**

Con ambas tarjetas. Para el 28 de octubre En el Gran Rex



**2x1** 

#### **EN ENTRADAS**

Todos los viernes, sábados y domingos 22.30 hs, en Teatro Multiescena CPM, Av. Corrientes 1764, CABA.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y DISFRUTÁ AHORRANDO



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🍩 🤂 🗢



BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DESDE EL 14/07/2021 HASTA EL 15/12/2022. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.



## ELMUNDO NUEVOS QUEVOS QUEVOS QUEVOS QUEVOS

RETOS PARA LAS EMPRESAS

09

### **\_TURISMO SUSTENTABLE**

Transmisión por Clarin.com y por nuestras redes sociales (F)

En un mundo más respetuoso del medioambiente, preocupado por el equilibrio ecológico y social, el turismo busca hoy ser más sustentable. Así nace el turismo sostenible, que sigue los principios de sostenibilidad, que busca reducir el impacto sobre el medio ambiente y la cultura local, y que a la vez apunta a generar ingresos y empleo para la población local.

14/10 >19hs



Manuel Aubone
Director de Experiencia en
Aeropuertos Argentina 2000



Lucas Delfino
Presidente del Ente
de Turismo de CABA.



Roberto Amengual
Presidente de la AHT,
Asociación Hoteles de Turismo.



Marian Labourt

Directora de comunicación de la Fundación Rewilding Argentina.

GOLD SPONSORS









SILVER SPONSORS





AUSPICIA

## **EL PAÍS**

Internas en el Gobierno • La ex funcionaria había sido abogada de Jones Huala



Incompatible. La ex ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta. Incómoda con algunas políticas oficiales, se fue por el operativo contra los usurpadores mapuches.

## Se fue la ministra de Mujeres acusando al Gobierno de violar los derechos humanos

Es Elizabeth Gómez Alcorta. En una dura carta a Alberto Fernández, explicó que su permanencia en el Gobierno "me resulta incompatible con los valores que defiendo".

Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, renunció ayer a su cargo tras el operativo de desalojo y detenciones de mapuches en Villa Mascardi.

"En lo personal, siento que con este hecho se ha transpuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado", remarcó la ahora ex funcionaria en una dura carta dirigida al presidente. Gómez Alcorta, que fue abogada del líder de la RAM Facundo Jones Huala, sostuvo que el operativo de desalojo en un predio de Villa Mascardi resulta "incompatible" con los valores que defiende.

Como reemplazante de la ministra de las Mujeres ya suena el nombre de Marita Perceval, actual secretaria de

Políticas de Igualdad y Diversidad. Con esta nueva renuncia, sólo quedan siete ministros del Gabinete que asumió el 10 de diciembre de 2019.

El rumor de la renuncia de Gómez Alcorta comenzó a sonar fuerte este jueves, cuando la ex ministra habló del desalojo mapuche en una entrevista radial: "La situación es sumamente preocupante. Desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad. De las siete mujeres, dos de ellas estaban con sus niñes muy chiquitos, de un mes y de cuatro, otra de las mujeres está embarazada de cuarenta semanas y con algunos temas de presión alta".

Fuentes oficiales indicaron a Cla-

rín que lo que terminó de definir la renuncia de Gómez Alcorta fueron los últimos dichos de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que rechazó sus declaraciones y las reinterpretó.

"Hay seis personas detenidas, todas mujeres. La ministra está interviniendo en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos de esas mujeres, para que se pueda llevar adelante el proceso con todas las garantías. El Ministerio de las Mujeres está monitoreando todos estos temas. Hoy mismo la ministra ha expresado su parecer sobre el tema", sostuvo Cerruti.

No era eso lo que había dicho Gómez Alcorta, quien pocas horas des-

pués difundió una carta dirigida a Alberto Fernández en cuyos fragmentos centrales dice que "sin lugar a dudas, este gobierno es, por medio de su voluntad política y la de la Vicepresidenta, la gestión nacional que más recursos destinó y más políticas llevó adelante para prevenir las violencias por motivos de género, como así tambien para asistir y proteger a quienes atraviesan esta situación".

"A nuestro gobierno le tocó atravesar situaciones excepcionales, enfrentar tiempos adversos y en ese camino se suscitaron debates, que por momentos se procesaron en duros términos, públicamente. En cada una de esas ocasiones consideré que tenía sentido seguir aportando, humildemente, dentro de la pluralidad de miradas y el debate compañero. Sin embargo, los hechos desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto politico. Estoy convencida de que el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 Kilómetros de su lugar de residencia constituyen violaciones evidentes a los Derechos Humanos", dice en el tramo más duro.

"Independientemente de la responsabilidad que la magistrada que interviene tiene sobre dicha causa. amerita una respuesta política contundente por parte del Ejecutivo Nacional. En lo personal este hecho ha transpuesto un limite, por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona lleve acabo la importante responsabilidad de estar al frente de este Ministerio".

"Cuando la derecha grita, patalea y argumenta en contra de nuestra agenda, cuando afirman que hay que cerrar el Ministerio, reducir su presupuesto o cuando expresan que se trata de una agenda de minorías, enemos la certeza de que son los mismos que siempre han querido construir una sociedad para unos pocos, y que representan proyectos profundamente elitistas, autoritarios y antidemocráticos".

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYNIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

ELOGIOS AL "OPERATIVO PERFECTO" EN EL SUR

## El Presidente decidirá el reemplazo la semana próxima

Suena con fuerza Marita Perceval, quien ya trabaja en el Ministerio de la Mujer. Ira con Gómez Alcorta.

Ignacio Ortelli iortelli@clarin.com

No formaba parte de su anillo de incondicionales, pero en el loteo del Gabinete, Elizabeth Gómez Alcorta se anotaba sin dudar entre los funcionarios que jugaban para Alberto Fernández. Su renuncia es, en ese contexto, un duro golpe para el Presidente, que no tenía previsto pedir su salida a pesar de que había apuntado contra las fuerzas federales de su administración al denunciar "graves violaciones a los derechos humanos" por la detención de siete mujeres mapuches en Villa Mascardi.

En ese contexto, el mandatario va a tomarse el fin de semana largo para definir quién será la nueva ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. "No hay reemplazo ni nombres en danza", aseguraron desde Presidencia en relación a los primeros rumores, que señalaban a la ex senadora y actual secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, María Cristina Perceval. cercana a su mano derecha y secretaría Legal y Técnica, Vilma Ibarra. También negaron la posibilidad de que Sergio Massa pusiera una ficha suya. "Sale una de Alberto, entra otra de Alberto", es la lógica que repite un funcionario con despacho en Casa Rosada. "Se van a analizar distintas alternativas, con calma", agregaron desde otra oficina.

Si bien se consumó este viernes, la renuncia de Gómez Alcorta lo había encontrado al jefe de Estado en ple-



Candidata. La ex senadora y actual secretaria Marita Perceval.

na proyección de la película Argentina, 1985, en la Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. Hacia afuera todavía eran rumores, pero la ministra de la Mujer ya había hecho llegar el mensaje de que no seguía. Mientras la Casa Rosada no confirmaba ni desmentía las versiones, funcionarios cercanos a Fernández intentaron convencerla. Le explicaron que contaba con el respaldo del Presidente y que compartían sus críticas al accionar de la jueza, pero no a los policías.

Incluso, advertido de la situación incómoda en la que había quedado Gómez Alcorta,por su trayectoria como abogada de pueblos originarios, tras sus ruidosas declaraciones Fernández instruyó a la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, para que acompañara su reclamo.

La vocera pidió a la Justicia "que se cumplan con la mayor celeridad posible los procedimientos" sobre las mujeres detenidas "para que se pueda llevar adelante el debido proceso con todas las garantías, que es el derecho a la legítima defensa y a estar cerca de su territorio".

Pero Cerruti también defendió al operativo policial, en un guiño al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández: "No hubo ningun tipo de avasallamiento a los derechos de quienes estaban en ese lugar sino que se llevó adelante la orden judicial en tiempo y forma, con tranquilidad y todos los protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos".

Fuera de micrófono, en el Gobierno fueron todavía mas contundentes. "El operativo que hizo Aníbal fue perfecto", remarcaron.

Conocida la carta de renuncia de Gómez Alcorta, el malestar de Fernández era inevitable. En Balcarce 50 creen que quería irse desde mucho antes y que encontró la excusa. "Entendemos que su renuncia fue extemporánea", coinciden.

**Incómoda.** Primero, con la llegada de Manzur. Luego con La Cámpora y los K.

## La ministra que se quería ir y encontró una puerta de salida

Pablo de León pdeleon@clarin.com

"Este es un gobierno insólito: tenemos ministros que no vienen de la política y se van con cartas públicas", rezonga un alto funcionario nacional quien recuerda la salida, vía Twitter, de Martín Guzmán.

Ahora fue el turno de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, quien se marchó del gobierno tras encontrar una salida denunciando-sin nombrarlo- al Ministerio de Seguridad de Aníbal Domingo Fernández, por el desalojo de terrenos tomados por supuestos mapuches en Villa Mascardi, donde se detuvo a siete mujeres, una de ellas con un embarazo en estado avanzado.

El jueves, en Olivos, el presidente y sus colaboradores más cercanos intentaron evitar su salida. No lo lograron: la ex letrada de Milagro Sala y de Facundo Jones Huala encontró en el operativo "mapuche" la puerta de salida del Gobierno.

Gómez Alcorta había llegado al gobierno con el primer elenco de ministros de Alberto. Además de su faena como defensora de Sala -un ícono para el kirchnerismo-, pesó su relación con el CELS y su vínculo con el periodista Horacio Verbitsky, quien presidió ese organismo de derechos humanos hasta el

escándalo del vacunatorio VIP.

Pero en septiembre de 2021 estalló una crisis con la llegada de Juan Luis Manzur como jefe de Gabinete: es que Gómez Alcorta había acusado al gobierno de Tucumán de impedir la realización de un aborto legal. Ambos se reunieron y el conflicto se aplacó. Luego la ministra tuvo roces con Martín Guzmán por temas presupuestarios, algo que comentaba ante sus funcionarias y las organizaciones que la visitaban.

Pero el escollo central en su gestión fue el rechazo del cristinismo: ese sector no la apoyaba hace tiempo. Gómez Alcorta tenía cortocircuitos con La Cámpora y, en el acto de días atrás por la XV Conferencia Regional de la Mujer de América Latina, no aplaudió ni cantó cuando la militancia allí presente cantaba "Cristina Presidenta".

En La Cámpora señalan que en la última marcha del Orgullo Gay la ministra fue abucheada, por la supuesta falta de políticas hacia ese sector. La dirigente María Rachid es una de sus críticas y Esteban Paulon, un dirigente del socialismo militante por los derechos LGBT, se fue de la gestión con fuertes discrepancias. Cansada de las críticas cristinistas y del mal momento de la administración del Frente de Todos, la ministra pegó el portazo.

#### **COMPRO PROPIEDADES**

Inhibida - Falta de Papeles - c/Juicio Sucesiones Complicadas 4813-3234 Lunes a Viernes de 10 a 18 hs www.sucesionesypropiedadescompro.com

URGENTE VENDO HOSTEL z/ONCE u\$s100.000 y CUOTAS 11-4444-4040

SIAM DI TELLA '61 1600 Km REALES. ¡UNICO! (011) 15-4472-3533



CADILLAC PACKARD 1949 8cil.
EXCELENTE - FUNCIONANDO
(011) 15-4472-3533

### COMPRAMOS MÁQUINARIAS

**EN BUENOS AIRES E INTERIOR** 

METALÚRGICA - IND.MADERERA - ALIMENTICIA - CONSTRUCCIÓN - AGRO

**+54 9 11 2240 4748** Sr Lisandro

rubinter1976@gmail.com



#### VENTA EDIFICIO A TERMINAR EN SAN TELMO

CON 50% DE AVANCE DE OBRA.

Apto sanatorio u hotel.
5053,43 m2 cub. y 25,84 m2
semi-cub., distribuidos en 2
subsuelos, planta baja y 6 pisos. Se
ajusta al nuevo CPU. Obra lista para
continuar. Disponemos de los planos
de arquitectura, estructuras
e incendio.

©11-4409-0451





**911-6114-2499** 

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 24 | EL PAÍS
SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

#### Internas en el Gobierno • Renuncias, despidos y una muerte

**Sangría.** La salida de la ministra de Género no será la última. Y anticipa un marco de incertidumbre hasta las elecciones.

## Los cambios que desnudan la debilidad de Alberto Fernández



Tres menos. Las ex ministras Elizabeth Gómez Alcorta, Sabina Frederic y Marcela Losardo, en una reunión.

Eduardo Paladini epaladini@clarin.com

A mí Cristina no me va a echar, porque no se va a meter en un área tan sensible". A principios de julio, Elizabeth Gómez Alcorta estaba tan segura de su continuidad en el Gobierno como decepcionada con la gestión

de quien le dio la oportunidad laboral más importante de su vida: Alberto Fernández. Sin decirlo directamente, transmitía lo mismo que creen muchos compañeros del presidente. Que el cargo "le quedó grande". Pero no hizo falta que su jefe formal ni la jefa informal del espacio le pidan nada: decidió irse sola. Su salida deja una foto muy clara de la debacle política del Presidente: apenas quedan en sus puestos seis de los 21 ministros del Gabinete original, con una presencia desproporcionada de hombres, que contradice el discurso oficial. Se presume que a ella la reemplazará una mujer, para seguir haciendo dupla con Carla Vizzotti, en un Gobierno lleno de varones **pero eclipsado por una jefa**.

La salida de Gómez Alcorta no será la última: como anticipó Clarín, Juan Zabaleta ya avisó que abandonará Desarrollo Social. Quiere recuperar poder en Hurlingham, donde es intendente licenciado y está cercado por La Cámpora.

Con la partida de Gómez Alcorta puede completarse una lista de ministros despedidos del gobierno enmenos de tres años. La primera fue María Eugenia Bielsa, eyectada de Desarrollo Territorial y Hábitat. El Gobierno nacional no había cumplido un año, la pandemia por coronavirus transcurría momentos muy complicados, cuando Alberto Fernández decidió desprenderse de la primera dirigenta que, a la vista de propios y extraños, cumplía con el mote de "funcionarios que no funcionan".

Su reemplazo resultó un mensaje en sí mismo: la sustituyó el hasta entonces intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Es decir, sale una albertista que representaba transparencia y una cara nueva en la política, más allá de su larga trayectoria en Santa Fe; y entra un neo barón del Conurbano, cristinista puro.

Ginés González García debió irse en febrero de 2021 por el vacunatorio VIP, cuando el periodista Horacio Verbitsky confirmó la primicia de Clarín: mientras la gente lloraba a sus muertos y penaba por dosis que escaseaban, había un circuito informal para inmunizar a los amigos. Lo reemplazó Carla Vizzotti, pero esa herida nunca terminó de sanar y, sumada a la fiesta de Olivos, acaso haya representado el quiebre de la relación de Alberto Fernández con la sociedad

Otro cambio sintomático de la pérdida de poder del Presidente fue la salida de su amiga e histórcia socia, Marcela Losardo, del ministerio de Justicia, bajo asedio de Cristina Kirchner. La reemplazó Martín Soria. La inesperada muerte de Mario Meoni, en un accidente de tránsito, obligó a designar en el ministerio de Transporte a Alexis Guerrera. Luego hubo un doble recambio: con la excusa de

darle volumen a las listas legislativas dejaron sus cargos para ser candidatos **Daniel Arroyo y Agustín Rossi**.

Llegó Juan Zabaleta desde Hurlingham, y de arranque se convirtió en uno de los voceros más fuertes del Presidente. Y un impulsor del albertismo para romper o al menos tensionar con los K.

En el caso de Rossi, hasta entonces en el ministerio de Defensa, le aplicaron el reglamento como a pocos por su rebeldía en Santa Fe: pese a que había orden de no armar internas, desafió al gobernador Omar Perotti, aliado entonces del Presidentey la vice, y le comunicaron que si era candidato no podía seguir en el Gobierno. Lo reemplazó Jorge Taiana.

La derrota en las PASO del año pasado causó la renovación más pro-

#### Apenas quedaron en sus puestos seis de los veintiún ministros que asumieron en 2019

funda del gabinete: se fue desde el vocero y amigo del Presidente, Juan Pablo Biondi, y hasta hubo corrimiento para otro fiel, Santiago Caflero, que dejó la jefatura de Gabinete para que entre Juan Manzur. Cafiero fue a Cancillería y Alberto Fernández ganó un nuevo enemigo político: Felipe Solá, que debió dejar el cargo mientras estaba de viaje.

También se fueron Nicolás Trotta de Educación, Luis Basterra de Agroindustria, Roberto Salvarezza de Ciencia y Tecnología y Sabina Frederic de Seguridad. Entraron Jaime Perczyk, Julián Domínguez, Daniel Filmus y Aníbal Fernández, respectivamente.

En junio de este año comenzó otra sangría profunda con la salida de Matías Kulfas de Producción, seguido por Martín Guzmán y su breve reemplazante, Silvina Batakis, desplazada al igual que Daniel Scioli-suplente de Kulfas- y Julián Domínguez para hacerle lugar al súper ministro Sergio Massa.

QUEMARON UNA MOTONIVELADORA EN BARILOCHE

## Los mapuches de la RAM atacan de nuevo y piden por sus mujeres

Daniel Santoro dsantoro@clarin.com

Un grupo de la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) incendió el jueves a la anoche una motoniveladora en el centro de sky Piedras Blancas de Bariloche y reclamó la liberación de las siete mujeres detenidos durante el desalojo del martes pasado en el lago Mascardi.

Una motoniveladora de ese centro de sky, ubicado en e Cerro Otto, apareció esta mañana incendiada y a su lado quedaron dos mensajes escritos del RAM que lidera Jones Huala y que, también, se queja de la "represión" del miércoles pasado por parte del Gobierno.

Los mensajes escritos en hojas tienen el símbolo del RAM escrito a mano y también se quejan por la compra de tierras por parte de extranjeros en la Patagonia, informaron fuentes judiciales a Clarín.

Las fuentes interpretaron el ataque como un desafío al operativo de una fuerza tripartita que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, desplegó en la zona del Mascardi.

El martes fueron detenidas cuatro mujeres pero los jóvenes, entre los que estaría Jones Huala, se escaparon por los cerros. Por temor a este tipo de represalias las propiedades privadas que estaban usurpadas aún no se restituyeron a sus dueños.

El mensaje se refiere a las cuatro de las mujeres detenidas durante el operativo de desalojo llevado a cabo este martes en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche, se encuentran en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

El traslado de las mujeres fue ordenado por la jueza federal Silvina Domínguez, debido a que en Río Negro no existe ningún establecimiento fe-



Panfleto de la RAM. Reclaman la liberación de las mujeres detenidas.

deral de detención de mujeres.

Los abogados defensores ya apelaron la medida de la jueza federal subrogante Domínguez que ordenó el traslado y cuestionaron "falta de perspectiva de género" y la "pena adicional" que implica "llevarlas a 1.600 kilómetros de distancia de su grupo familiar. Por otra parte, otras dos mujeres no fueron trasladadas debido a que ambas tienen bebés de pocos meses y son lactantes, por lo que "continuarán restringidas en las dependencias que la PSA. ■

EL PAÍS | 25 CLARIN SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

DECISIÓN DEL JUEZ RAFECAS

## Rechazan investigar a "Revolución Federal" por amenazas a Cristina

Lo había pedido el senador Oscar Parrilli. Antes, Capuchetti tomó una medida similar en la causa por el ataque.

#### **Daniel Santoro**

dsantoro@clarin.com

Pese al pedido del senador K Oscar Parrilli, el juez federal Daniel Rafecas rechazó unificar la causa por amenazas a la vicepresidenta Cristina Kirchner frente al Instituto Patria el 21 de julio pasado con la que tiene su colega Marcelo Martínez de Giorgi, en la que se investiga amenazas de la agrupación Revolución Federal.

El rechazo se suma a la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de investigar a Revolución Federal en la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta.

El kirchnerismo viene buscando un "ideólogo o financista oculto" detrás de los procesados como autores del intento de asesinato, Fernando Sabag Montiel, y Brenda Uliarte, pero hasta ahora no lo encontró.

Primero, el diputado ultra Ky ex director de Contrainteligencia Rodolfo Tailhade intentó vincular falsamente a la oposición y al fiscal Carlos Stornelli como supuestos ideólogos y ahora se enfocó contra el influencer El Presto, quien no está imputado a la causa pero tuvo una relación amo-



"Revolución Federal". El grupo de activistas de ultraderecha atacó el frente de la Casa Rosada.

rosa con la novia de Montiel.

Mientras tanto, la Cámara Federal debe decidir las apelaciones de las defensas a los procesamientos como partícipes necesarios el miembro de la "banda de los copitos" Gabriel Carrizo y la amiga de Uliarte, Agustina

Las apelaciones recayeron en la sala I de ese tribunal de alzada integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.

En cuanto al rechazo de la jugada de Parrilli, Rafecas dispuso, de todas formas, enviarle copias del expediente que tramita en su juzgado a Martínez de Giorgi. Adujo la presencia de distintos referentes de Revolución Federal "en la manifestación frente al Instituto Patria podría resultar de interés" en la causa en la que se investiga a esa organización.

El pedido para unificar había sido presentado por Parrilli, como presidente del Instituto Patria, e incluía fotografías, diversas notas periodísticas y capturas de videos de las cámaras del Instituto que muestran con "nitidez" como supuestos "partícipes activos" de lo ocurrido a otras cuatro personas, vinculadas a Revolución Federal.

En esta causa, Rafecas procesó sin

prisión preventiva al hasta ahora único imputado, Claudio Herz, por amenazas e instigación a la violencia por lo ocurrido ese día, cuando a través de un megáfono instó a atentar contra la Vicepresidenta frente a ese bunker K.

Según el escrito presentado por Parrilli, también habrían estado en el lugar con un "rol activo" Jonathan Morel, Cristina Romero, Gastón Guerra v Sabrina Basile.

"Está claro que la participación de Revolución Federal de la cual forman parte Jonathan Morel, Claudio Guerra, Sabrina Basile y Cristina Luján Romero, entre otros, en diversos actos de violencia e intimidación pública no son hechos aislados y deben ser investigados en el marco de la presente causa", sostuvo Parrilli.

En la actualidad, Revolución Federal es investigada en otro juzgado, en una causa a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi por otros hechos vinculados a escraches v agresiones.

Parrilli pidió a Rafecas que solicite ese expediente para unificar ambas investigaciones. En el escrito se mencionaron otros episodios de agresiones y "escraches" con los mismos participantes. "Todos estos hechos en diversas fechas y lugares no hacen más que presumir la posible figura de una asociación ilícita formada por esta organización de ribetes delictivos, para generar actos de violencia e intimidación pública contra diversas figuras políticas del mismo espacio al que pertenece la Dra. Cristina Fernández de Kirchner", advirtió en el escrito presentado junto al abogado Fernando Castiglioni.

Ante lo expuesto y "teniendo en cuenta que, sin duda, la totalidad de los graves y diversos hechos" ocurridos "guardan estrecha relación y fueron realizados por los mismos protagonistas, se solicita se pida la remisión de la causa en la que se investiga a la agrupación", concluyó el senador-Parrilli.





## autos

PAGO CONTADO EN EL ACTO **USADOS - PLANES** AL DÍA / CON DEUDA

- m (011) 4501-8373
- (011) 15-5185-0449
- autoscompramos
- @ autoscompramos.com



**CARPINTERIA - CONSTRUCCION METALUGICA - AGROMECANICA - ETC.** 

Contacto: +54 9 11 4085 5134 machcenter1950@gmail.com



**©**11-6114-2499 quillermoboianelli@yahoo.com.ar



**FUEGO SIEMPRE PRENDIDO** 

16 de octubre

Jeliz día Mamá

Av. CASEROS 1977 - PARQUE PATRICIOS (CABA) Tel.: 4305-7500 \(\Omega\)11-3499-1400 TODOS LOS DIAS DE 11 A 01 Hs.

26 EL PAÍS SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

GIRO DE LA POSICIÓN OFICIAL

## La Argentina no apoyó que sigan las investigaciones de la ONU en Venezuela



Nicolás Maduro. La ONU mantendrá una misición para investigar delitos de Lesa Humanidad en Venezuela.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la continuidad de la misión por los crímenes del chavismo.

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

En un giro de la posición que venía teniendo la Argentina en las Naciones Unidas-en la que avalaba las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela- el Gobierno se abstuvo ayer de apoyar la renovación del mandato por dos años más de una misión del organismo que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por los jerarcas del chavismo.

A pesar de la absetnción argentina, la resolución se aprobó igualmente y fue debatida en el Consejo de Derechos Humanos, que tiene sede en Ginebra.

La aprobaron 19 países, entre ellos Estados Unidos, los de la Unión Euro-

pea que integran ese organismo, y latinoamericanos como Brasily Paraguay. Hubo cinco votos en contra, entre ellos Venezuela, Cubay China, que tuvieron duras reacciones. Y se abstuvieron 23. Entre estos, Argentina, México y algunas naciones africanas.

Paradójicamente, la Argentina había sido promotora del establecimiento de una misión que investigue los crímenes del chavismo cuando el embajador Carlos Foradori estaba al frente de la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos, durante el gobierno de Mauricio Macri.

De hecho, el ex presidente tuvo una dura reacción ayer al enterarse de la votación. "Pido perdón a nuestros queridos hermanos venezolanos por la abstención de la Argentina a la condena de crímenes de lesa humanidad en su país. Los argentinos de bien sentimos vergüenza por este gobierno que no defiende ni la libertad ni los derechos humanos", tuiteó.

La lectura de la posición oficial ahora la tuvo el ministro de Cancillería Sebastián Rosales porque el embajador argentino, Federico Villegas

Beltrán, preside por este año el Consejo en nombre de este país.

Clarín supo que los diplomáticos argentinos consideraban que había que votar en favor de la continuidad de la misión y así se lo hicieron saber al canciller Santiago Cafiero, quien con instrucciones del presidente Alberto Fernández normalizó las relaciones con Venezuela y envió de embajador al dirigente ultra K Oscar Laborde.

El Gobierno también se abstiene de condenar al chavismo en la OEAesta semana hubo Asamblea General en Lima. Y en octubre, albergará la cumbre de cancilleres de la CELAC, con los ministros de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y en enero, hay previsto cumbre de presidentes aquí.

Rosales leyó este viernes la letra oficial que dice que Argentina está "preocupada por la situación de derechos humanos en Venezuela". Y "resulta imprescindible que este Consejo acompañe el proceso que permita que el pueblo venezolano recupere la convivencia pacífica y democrática para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible".

Recordó que siempre habían apoyado el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país -en realidad mientras lo presidía la chilena Michelle Bachelet que fue reemplazada hace semanas por el Volker Türk.

Dijo Rosales que "existen desafíos para lograr el pleno respeto de los derechos humanos" en Venezuela. Pero entonces se diferenció de que es "el diálogo y la cooperación con todos los actores del gobierno y de la sociedad civil venezolanas el único camino para lograr que estos desafíos sean enfrentados adecuadamente y que el Estado venezolano cumpla con todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".

"Argentina ha decidido abstenerse en la presente resolución por entender que el diagnóstico realizado por la Misión (Fact Finding Mission, en inglés) no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y en diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados", leyó Rosales, quien dijo que de esta manera-la renovación de la misión- la actuales condición solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y en el terreno no puede mejorar los derechos humanos del pueblo venezolano"

Además de la dura postura del ex presidente Macri, la primera en reaccionar fue activista por la democracia Elisa Trotta Gamus, que increpó al gobierno de Alberto Fernández por "defender nuevamente a la dictadura de Maduro y darle la espalda a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al abstenerse en la votación para extender el mandado de la Misión Independiente de la ONU en el Consejo de Derechos Humanos".

Y dijo enojada: "Es una falta a la bandera de los derechos humanos que este país ha levantado desde la vuelta a la democracia poner al gobierno argentino de rodillas ante una dictadura tan cruel. Me duele como venezolana, me duele como argentina y me duele como demócrata".

Otros expertos consultados señalaron que los informes de la Oficina dicen que existen graves problemas "estructurales" de violación de Derechos Humanos, y que por ese motivo es necesario renovar el mandato de la misma para continuar supervisando la situación. Al abstenerse, Argentina no sólo no apoyó la renovación del mandato de la misión, sino tampoco de la Oficina. Se preguntaron. ¿Es porque ya no está Bachelet, quien era amiga del Presidente y de ideología afín al gobierno argentino?, se preguntaron.

Señalaron además los expertos

consultados que el hecho de que la Argentina se abstuviera porque diagnóstico de la Misión no responde a un trabajo de investigación en el terreno, debe considerar también que la misión no puede trabajar en territorio venezolano porque su gobierno le prohibió su entrada.

No obstante, el trabajo de la misión tiene rigurosidad científica, advirtieron, porque realizó entrevistas en persona con víctimas en la frontera, así como entrevistas con sistemas de comunicación cifrados. Además, la Argentina apoyó resoluciones de otros mecanismos a los que el gobierno también les prohibió la entrada a su territorio, como Siria, Nicaragua, Etiopía, Yemen, etc.

Que la misión en la práctica y en el terreno no puedan mejorar los derechos humanos se contradice con el mismo hecho de que es a partir de la creación de ésta, que las ejecuciones extrajudiciales disminuyeron en Venezuela, porque existe este mecanismo no sólo de rendición de cuentas

#### Macri criticó la nueva posición Argentina y pidió "perdón" a los venezolanos.

sino también de disuasión de nuevas violaciones.

Hace solo dos semanas esta misión presentó en Ginebra su más reciente informe, que concluyó que en Venezuela se instaló una "maquinaria de represión" orquestada y encabezada por el propio Nicolás Maduro, que ha cometido crímenes de lesa humanidad con el objetivo de acabar con la oposición y perpetuarse en el poder.

El informe también identificó los patrones de torturas aplicados en centros oficiales de detención y casas clandestinas en Caracas, entre ellas golpes con bates y objetos punzantes, descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo, asfixia con sustancias tóxicas y agua, cortes y mutilaciones, crucifixiones, violación con objetos, desnudez forzada y amenazas con animales vivos como perros, entre otras.

El jefe gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta la criticó, lo mismo que el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri.

Entretanto, la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika Guevara Rosas, celebró la resolución por la continuidad de la misión pero lamentó que la Argentina, Honduras y México, "dieran la espalda a estos reclamos y a los derechos humanos de las víctimas".

**CUESTIONAMIENTO A PUTIN** 

### DDHH: el Gobierno se sumó al pedido de EE.UU. para que se investigue a Rusia

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó ayer la creación de la figura de un especialista independiente que investigue y haga un seguimiento de la situación de los derechos humanos en Rusia.

La promovieron países de la Unión Europea junto a Estados Unidos en el marco de la invasión de las fuerzas de Vladimir Putin a Ucrania del pasado 24 de febrero, y Argentina votó a favor.

El voto del Gobierno fue distinto al de Brasil y México, que se abstuvieron. Y fue después de que el gobierno argentino se abstuviera el jue-

ves en otra resolución promovida para que se investiguen denuncias de abusos a los derechos humanos del Estado chino contra la minoría musulmana en la provincia china de Xinjiang.

Ayer, la Argentina se abstuvo de votar una resolución para mantener

una misión en Venezuela de la ONU que siga investigando los crímenes del régimen de Nicolás Maduro.

En general, todas estas iniciativas son promovidas por Estados Unidos en el marco de una hiperactiva presencia que adoptó en las Naciones Unidas en el contexto de la guerra en Ucrania, sus tensiones con China, y su presión a las dictaduras.

La Argentina preside este año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el embajador Federico Villegas Beltran al frente.

Tratada en el mismo día del cumpleaños número 70 de Vladimir Putin, la iniciativa busca establecer un relator especial en Rusia para que investigue abusos a los derechos humanos a nivel interno -es la primera en su tipo- y fue justificada por la presunta ausencia total de mecanismos internos de defensa de los derechos humanos independientes del poder. Y habla denuncias de una presunta represión generalizada y la violación de varias libertades ciudadanas.

Fue aprobada por gran parte de los países miembros de la Unión Europea, y Argentina, entre otros. Tuvo 7 votos a favor, 24 abstenciones y 6 votos en contra. Entre estos los de China, Cuba y Venezuela.

Natasha Niebieskikwait

pressreader Printed and Distributed by Pressreader PressReader.com +1 604 278 4604 COPYNIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

EL PAÍS | 27 SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022



Científicos. La delegación del Consejo de Ciencia que viajó esta semana a la Antártida para mostrar proyectos de investigación para la zona.

EL CONSEJO DE CIENCIA FUE A LA BASE MARAMBIO

## Buscan ampliar la presencia argentina en las bases de la Antártida

Tres ministros y representantes de 18 organismos expusieron sobre proyectos de investigación.

**BASE MARAMBIO. ENVIADO ESPECIAL** 

Martin Bravo

mbravo@clarin.com

Referentes de los organismos nacionales de ciencia y tecnología viajaron a la Base Marambio para exponer sobre los proyectos de investigación en la Antártida, en una reunión organizada por el Gobierno con el propósito de reforzar la presencia y reivindicar la soberanía argentina.

Encabezada por los ministros Jorge Taiana, Daniel Filmus y Carla Vizzotti, la primera sesión del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) en Marambio fue presentada como un "hecho histórico" por los funcionarios, un modo de reafirmar la soberanía en el denominado Sector Antártico Argentino. Los integrantes del Gabinete-también asistió la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra-, representantes de los 18 organismos del Consejo y de las universidades partieron desde Río Gallegos en el avión de transporte militar Hércules, después de unas horas de demora por el llamado "capuchón" de nubes bajas que no permitía el aterrizaje en la isla.

Eso hizo que se acortaran los tiempos de las exposiciones, durante una tarde con cinco grados bajo cero y un clima agradable para la zona, con poco viento y al final con la apertura del

cielo que dejó ver el Mar de Weddell y embelleció todavía más el marco de la sesión, en la que los referentes de cada área hicieron una síntesis de los proyectos de investigación.

La firma del Tratado Antártico en 1959 congeló los reclamos territoriales-el de Argentina se superpone con los de Chile y Reino Unido-y sólo permite las tareas científicas y de preservación. Cuanto más desarrollo en esa materia, mayor presencia como fundamento para eventuales disputas, coincidieron los ministros. Uno de los proyectos prioritarios incluso funciona como **refuerzo de la posición** argentina, sobre la relación e interacción geológica y paleontológica entre la península antártica (el sector reclamado por Argentina) y América.

"Es un argumento muy fuerte que de muchas formas diferentes haya una continuidad directay concreta, desde el punto de vista geológico y de los fósiles", explicó el biólogo Walter Mac Cormack, director del Instituto Antártico. Pese al presupuesto limitado y a las trabas para importar equipamiento, unos 200 científicos se mueven cada año por las bases argentinas y uno de los objetivos del Gobierno es reforzar la cantidad que permanece todo el año y no sólo en las campañas de verano.

"Argentina es un país bicontinental. Por ahora se mantiene el Tratado Antártico y los acuerdos ambientales. No sabemos por cuánto tiempo, en la medida que cierta tecnología esté disponible para algunos países. Hay que tener la mayor presencia posible y no quedar rezagado en la investigación", aseguró Taiana a Clariny otros medios Los estudios sobre la vinculación geológica entre Améri-

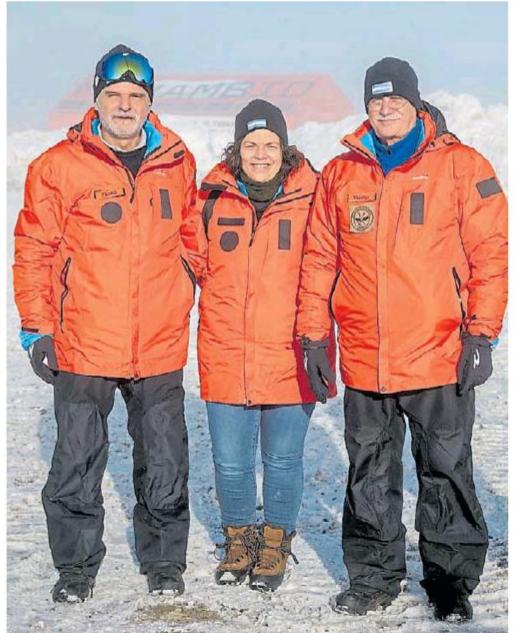

Ministros en Marambio. Daniel Filmus, Carla Vizzotti y Jorge Taiana.

ca y la península antártica no incidirían en una eventual discusión con Chile-y Reino Unido mientras ocupe Malvinas-, pero podría fortalecer la posición argentina frente a Australia, Nueva Zelanda y otros países.

Con presencia ininterrumpida en la Antártida desde 1904-con la instateorológico en Orcadas del Sur-, Argentina en la actualidad tiene 13 bases activas, siete de ellas permanentes a partir de la reconstrucción este año de Petrel, incendiada en 1977. El Gobierno anunció un proyecto para que funcione como nuevo punto de

lación ese año del Observatorio Me-

ingreso del país al continente blanco por sus condiciones más favorables para construir un muelle y una pista de aterrizaje a nivel del mar, a diferencia de Marambio, con acantilado. La inversión inicial para la primera etapa será de 30 millones de dólares.

Emplazada en una meseta a unos 200 metros del nivel del mar, en Marambio el uso de helicópteros para descargar desde el rompehielos Irizar los alimentos y materiales para las campañas genera complicaciones logísticas y un elevado gasto en combustible: unas 250 horas de vuelo con un costo de unos 650 mil dólares cada año. La altura de la pista también provoca dificultades y cancelaciones de vuelos, como casi sucede este jueves con el traslado de la comitiva oficial.

Taiana y Filmus a su vez expusieron los proyectos para construir un polo logístico en Ushuaia, con hangares y un muelle amplio para reforzar el "puente" con la Antártida; tres

#### La Argentina busca incrementar el trabajo científico en la zona, la única tarea permitida.

nuevos laboratorios en las bases Orcadas, Esperanza y San Martín; la instalación de dos sistemas de antenas en la Belgrano II-la base argentina más austral-para descargar datos satelitales y un radar portátil en Marambio para articular con otro en Río Grande y cubrir el 90% de la zona.

"Hay un impulso a la tarea antártica. Muchos ya miran el sur y nosotros debemos hacerlo. Lo hacemos por propia decisión, pero no es aislado ni extravagante", advirtió Taiana, y remitió a la ampliación de actividades de Chile y Reino Unido.

"La consigna que estamos utilizando es ciencia es soberanía. En la Antártida sólo se puede hacer ciencia y preservación ambiental. Argentina tiene más presencia que trabajo científico. Tenemos que abrirlo más", dijo Filmus, y expuso sobre el valor de las investigaciones-como los estudios de población de peces y otras especies- para afrontar las discusiones internacionales sobre el mayor reservorio de agua dulce con datos propios y no de otros países. Argentina y Chile unificaron por primera vez una propuesta para crear una área marina protegida en la península antártica, con amplio apoyo salvo de China y Rusia, principales operadores en la zona.

Otro eje de las investigaciones para posicionar a la Argentina serán las vinculadas al cambio climático. "La temperatura se ha incrementado en promedio dos grados desde 1904. Argentina necesita estar y vigilar lo que pasa en estas latitudes", alertó en la sesión Celeste Saulo, directora del Servicio Meteorológico. "Es uno de los lugares del mundo en los que el calentamiento más se está sintiendo, fundamentalmente en el norte de la península, que es donde Argentina tiene la mayor parte de su actividad", consideró Mac Cormack, y puntualizó que por el derretimiento de hielos se descubrieron nuevas regiones, avanzaron las "zonas verdes" con las dos especies de plantas vasculares de la Antártida- y aparecieron especies no nativas, como un díptero (mosquito) que soporta la tem-

peratura actual.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPPRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

CLARIN SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

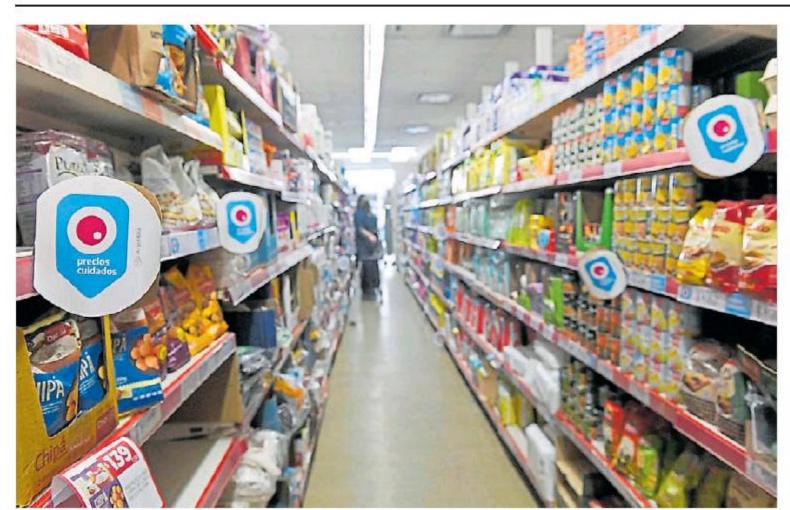

Idea. La Secretaría de Comercio apuesta a establecer precios de referencia para alimentos y bebidas.

CONSUMO

## Relanzaron Precios Cuidados con una canasta de marcas líderes y aumentos de 3,3%

Estará vigente hasta el 7 de enero de 2023. Son 452 artículos masivos con la que intentan frenar los precios.

En un momento de altísima inflación y empujada principalmente por la suba constante de los alimentos, el Gobierno finalmente renovó el programa de Precios Cuidados. En forma sorpresiva y en un día feriado, la Secretaría de Comercio anunció una nueva canasta con 452 productos de marcas líderes y más representativa del gusto argentino. Con eso intentan crear precios de referencias en las principales categorías de consumo masivo.

Esta edición estará vigente hasta el 7 de enero de 2023, y sustituye el anterior acuerdo que vencía este viernes. El programa contempla ajustes mensuales de precios: 3,3% en octubre, 4,7% en noviembre y 4,4% en diciembre. El actual secretario de Comercio, Matías Tombolini, logró reducir la cantidad de productos, tal como lo ideó el exsecretario de Comercio Interior, Augusto Costa, que lanzó el programa original en 2014.

Este nuevo acuerdo, que cuenta con unos 600 productos menos y deja atrás así las anteriores versiones que incluían bienes que no eran de consumo prioritario, algunos incluso premium y a valores poco competitivos. Precios Cuidados, así, mantiene su vigencia a pesar de que nunca logró su objetivo: bajar la inflación.

Además, de marcas tradicionales como Coca Cola o Quilmes, la nueva canasta incluye azúcar Ledesma y Chango; leche refrigerada en sachet de La Serenísima (su principal producto) y hay cinco marcas de yerbas: Playadito, Taragüi, Unión, Amanda y Rosamonte. La canasta también incluye pan Bimbo, tapas de empanada y tartas La Salteña, arroz largo fino y clásico Gallo y fideos Matarazzo, entre otros.

Esta canasta contiene productos de los rubros almacén, lácteos, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos y bebidas. Asimismo, como es habitual en las renovaciones de primavera y verano, esta versión incluye productos propios de la temporada.

El acuerdo con las cámaras empresarias, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA). Una fuente del sector confió a Clarín que hasta ayer no habían recibido la nueva lista y que los nuevos productos y precios estarán en góndola hacia fines de la

LA CIFRA

600

Es la cantidad de productos que fueron retirados o reemplazados del programa Precios Cuidados. semana que viene

El acuerdo de precios prevé el compromiso de las empresas y los supermercados para mejorar los niveles de abastecimiento de los productos en todas las bocas de expendio del país. La falta de productos se agravó con la escalada inflacionaria y fue uno de los reclamos que presentó Tombolini a la industria.

Precios Cuidados está disponible todos los días de la semana en cadenas de supermercados minoristas de todo el país como Jumbo, Vea, Disco, Changomás, Coto, Carrefour, Día, Josimar, La Anónima, Libertad, Cooperativa Obrera, Súper Santiago, Supermercado Himisa, Beltrán, Blü, Borbotti, El Solar, El Zorzón, Único, El Abastecedor y Alfa.

En paralelo, la oficina de Tombolini anunció la renovación hasta el 7 de noviembre del programa "Cortes Cuidados", un acuerdo de precios establecido con frigoríficos y supermercados para la comercialización de los siete cortes de carne más populares entre los argentinos. De este modo, se estableció que los valores por kilo serán los siguientes: falda (\$ 499), tira de asado (\$ 765), tapa de asado (\$ 765), paleta (\$ 849), matambre (\$ 969), vacío (\$ 999) y nalga (\$ 1.049).

El programa Cortes populares estará disponible 1.000 bocas de expendio que incluyen las grandes cadenas de supermercados Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Changomas, La Anónima y Día, Vital y Makro, y carnicerías adheridas a la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) y al consorcio de exportadores ABC. ■

**Estrategia.** Economía cree que una vez estabilizado el dólar y con acuerdos se calman los precios. La nueva tensión.

## Contra la inflación, el Gobierno descarta el shock y opta por el paso a paso y el control

#### Análisis

Silvia Naishtat snaishtat@clarin.com

En la Secretaría de Comercio llama la atención el libro de cabecera que lee Matías Tombolini, La era del capitalismo de vigilancia, de Shoshana Zuboff, profesora emérita en la Harvard Business School, que se refiere, entre otras cosas, a la relación desigual entre consumidores y empresas. ¿Una señal de lo que se viene?

Allí aclaran que el secretario Tombolini, economista, profesor de la UBA, es partidario de la vigilancia para impedir abusos. En su visión, la Argentina, a raíz de la inflación, tiene muy arraigada la cultura del comportamiento de cobertura. Tanto los empresarios al momento de fijar precios como los propios consumidores.

En los últimos días, Tombolini articuló con Augusto Costa, ministro de Producción bonaerense, el programa de Precios Cuidados que se acaba de relanzar. Habrá fiscalización y están trabajando con asociaciones de consumidores y municipios en controles digitales y físicos, Aseguran haber detectado diferencias entre el precio de góndola y lo que efectivamente se factura. También en el Ahora 12, limitado a los made in Argentina, y que suelen aplicarlo a los importados. Libraron 450 infracciones.

Hoy se anunciará un control, tripartito respecto del régimen de importaciones "que no tiene que ver con la prohibición", dicen. Al pasaje de licencias automáticas a no automáticas lo justifican en la necesidad de "evitar abusos de sobre facturación" en el país de la escasez de dólares.

Permitirán importar según la capacidad económica del importador. El mecanismo se inicia con el CUIT del importador que habilita la autorización que otorga el Banco Central para el acceso a los dólares. Claro que puede haber acceso inmediato, reservado para determinados insumos estratégicos y algunas pymes o una espera de 180 días. Habrá trazabilidad y tienen muy presente el quién es quién entre los 24.000 CUIT de importadores.

Con la renovación de Precios Cuidados la estrategia es una canasta con productos referenciales. Volvió el sachet rojo de La Serenísima, las galletitas 9 de Oro y Don Satur, los café de La Virginia y Cabrales, la cerveza Quilmes, Coca Cola, las golosinas de Arcor. Además hicieron un acuerdo con Cartocor, también de Arcor, que lidera en envases para un ajuste de 2,5% en octubre y otro de 3,5% en noviembre.

#### ¿Qué buscan con esa canasta más chica y algunas marcas líderes?, se preguntó.

-Los Precios Cuidados pesan 4,5 puntos en el índice de precios al consumidor que releva el Indec. Al colocar los productos que la gente consume, se busca que crezcan en participación los productos que están en el programa. La idea es que lleguen a representar 10 puntos.

En cuanto a la carne, los precios se han mantenido quietos el último trimestre. En parte, por una mayor oferta de ganado y la caída de demanda china. Asi las cosas, la exportación ha dejado de competir con el mercado interno y se ampliaron en volumen los cortes cuidados que ahora abarcan 8.000 toneladas.

En Economía dicen que el secretario está en un lugar donde le toca lidiar con las consecuencias y no con las causas de la inflación que resumen en dos palabras: desequilibrios macroeconómicos. Le echan la culpa a la emisión y a la brecha cambiara.

"No hay magia, tampoco habrá shock, para pelear contra la inflación. El camino será gradual y va de la mano con la tranquilidad financiera", afirman. Y se jactan que gracias al dólar soja se logró calmar a tal punto que los dólares financieros están más bajos en su valor nominal que hace dos meses, cuando asumió Massa. Y en ese interín la inflación trepó 14%.

Respecto del acuerdo por la ropa, que aún así siguió impulsando la inflación, se defienden al señalar que es limitado a 63 marcas y a 70 productos dentro de cada marca. "Se buscó dar una señal en un sector muy atomizado para mantenerlos por dos meses y luego con un ajuste razonable", dicen.

Cuando se consulta cómo incidirán las paritarias y las tarifas en la inflación de los próximos meses, admiten que agregan tensión.

¿Otra señal de lo que nos espera?■

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

30 | EL PAÍS CLARIN SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

#### Principales indicadores



307,12

DOLARCCL Contado con líqui, Bolsa de Comercio

2.800

**RIESGO PAÍS** En punto medido por JP Morgan



1,40%

MERVAL Bolsa de **Buenos Alres** 

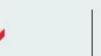

2,1%

DOW JONES Bolsa de Nueva York



92,64

PETROLEO WTI, en dólares

501,84

SOJA Chicago, en dólares pór tonelada

#### **COSTOS LOGÍSTICOS, IMPARABLES**

Durante septiembre subieron los valores de los neumáticos (12,28%), los lubricantes (6%), y el material rodante (5,46%), lo cual se ve reflejado en todos

los indicadores donde hay gestión de transporte de mercaderías. También impactó la paritaria sectorial, según el índice de costos logísticos.

**MERCADOS** 

## En un viernes negro para Wall Street, las acciones argentinas perdieron hasta 7,1%

También los títulos públicos acompañaron la caída tras conocerse los datos de empleo de Estados Unidos.

La Bolsa de Nueva York cayó 2,11% este viernes y redujo las ganancias que había obtenido durante la semana, luego de que Estados Unidos diera a conocer un informe de empleo que muestra un mercado laboral que se mantiene fuerte: durante septiembre se incorporaron 263.000 puestos de trabajo y disminuyó la tasa de desempleo de EE.UU. a 3,5%, según datos publicados hoy por la Oficina de Estadísticas (BLS) del Departamento de Trabajo en Washington.

El mercado leyó ese resultado como una señala de que la Reserva Federal, el banco central norteamericano, seguirá subiendo la tasas de interés para combatir la inflación. La próxima reunión será en noviembre y se espera que suba la tasa al menos 0,75 puntos porcentuales.

La caída del Dow Jones (2,1%), junto con el Nasdaq (3,8%) y el índice S&P 500 (un 2,8%) arrastraron a los bonos y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Las acciones cayeron hasta 7,1% continuando con la caída que habían experimentado el jueves.

Las pérdidas del día fueron encabezadas por Globant (7,1%); Edenor



Tensión. La Bolsa de Nueva York, ayer. La caída de las acciones es porque anticipan otra suba de la tasa.

#### **VIENTO DE COLA PARA VACA MUERTA**

#### Pese al súper dólar el precio del petróleo sigue aumentando

El petróleo subió ayer por quinto día consecutivo a pesar de que el dólar se fortaleció. Y fue la mayor suba desde marzo. Según analistas obedece a que la economía de EE.UU. sigue creando empleos a un ritmo fuerte, lo que da a su vez razón a la Reserva Federal una razón para continuar con las fuertes subidas de las tasas de interés. Los futuros del Brent subieron ayer US\$ 3,50 dólares, o 3,7%, a US\$ 97,92 el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó US\$ 4,19, o un 4,7%, a US\$ 92,64. El precio es una buena noticia para Vaca Muerta que requiere de altos valores para la in-

versión. A su vez, la a OPEP decidió un recorte en sus bombeos de crudo de 2 millones de barriles diarios a partir del noviembre. Es el mayor recorte desde 2020, cuando se desplomó la demanda al iniciar la pandemia. Y es porque temen una menor demanda de países importadores.

(6,5%); Mercadolibre (5%); Telecom Argentina (4,2%); y Despegar (3,4%).

El único papel que anotó una suba fue el de Corporación América (1,5%).

En este escenario, el riesgo país aumentó 1,2% hasta los 2.802 puntos básicos

Qué puede pasar con las tasas de la FED

"Si el desempleo (en Estados Unidos) se mantiene bajo, los empleadores aumentarán los salarios para atraer talento, creando más ingresos disponibles. El aumento del poder adquisitivo conducirá entonces a una mayor demanda de bienes y servicios, aumentando los precios y provocando potencialmente que la Fed suba las tasas aún más", aseguró Steve Rick, economista jefe de CUNA Mutual Group, según publicó Marketwatch.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el jueves que no espera que el informe de empleo cambie la forma de pensar de nadie en el banco central.

"Una cifra de puestos de trabajo [alrededor de 260.000] junto con la tasa de ofertas de trabajo informada el martes mostraría que el mercado laboral se está desacelerando un poco, pero aún está bastante ajustado. Como resultado, no espero que el informe laboral altere mi opinión de que debemos concentrarnos al 100% en reducir la inflación", dijo.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, anunció este jueves que la economía global crecerá el año próximo menos de lo previsto y que existe una "creciente amenaza de recesión", a la vez que anticipó los temas más urgentes de la Asamblea anual que comenzará la semana próxima en Washington, entre ellos el desafío de bajar la inflación y lograr "una política fiscal respon-

NO HABRÍAN SIDO DECLARADAS

### La AFIP intimó a 2.500 contribuyentes con supuestas cuentas en el exterior

Soledad Navarro

snavarro@clarin.com

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notificó por carta a contribuyentes que poseen activos en el exterior y no informaron sus tenencias fuera del país en las declaraciones del impuesto a los Bienes Personales o a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2018. El universo de contribuyentes alcanzados está compuesto por más de 2.500 personas. El organismo obtuvo los datos financieros a través de un mecanismo de cooperación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con más de 100 países, que no incluye a los Estados Unidos.

La intimación implica que ahora los destinatarios deben aclarar la situación de sus tenencias fuera del país y regularizarlas. Quedan así sujetos a multas, intereses y punitorios.

"Nos contactamos para informarle

que se detectaron cuentas o tenencias financieras a su nombre en Uruguay con un saldo total de XXXX para el período 2018, que no fueron incluidas en su Declaración Jurada de Impuesto sobre los Bienes Personales del año 2018, dice la intimación.

Y en esa línea continúa: "Según lo reportado por la jurisdicción mencionada, se verificó la recepción de pagos en las citadas cuentas o tenencias financieras que ascienden a la suma de XXXX y deben ser incorporadas en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias"

La misiva que contiene cuatro párrafos prosigue: "La identificación de las cuentas o tenencias financieras es el resultado de la explotación de la información recibida por la AFIP a través del Estándar Común de Reporte de la OCDE, un mecanismo internacional que prevé el intercambio automático anual de dicha información entre más de 100 países".

Y concluye: "La falta de cumplimiento de las presentaciones requeridas se encuentra alcanzada por las previsiones de la Ley de Procedimiento Tributario, por lo que, de corresponder, se aplicarán multas y sanciones. Le recordamos que, de persistir los incumplimientos, podrán iniciarse procesos de fiscalización por parte de este organismo. En

caso de aceptar la pretensión fiscal, deberá presentar las declaraciones juradas rectificativas correspondientes. El sistema validará automáticamente la situación y archivará las actuaciones".

Desde la AFIP confirmaron esas notificaciones enviadas a domicilios fiscales electrónicos de esos contribuyentes. La mayoría tiene cuentas en Uruguay, España, Suiza e Italia.

El universo de contribuyentes alcanzados mostró diferencias en las tenencias financieras informadas en la declaración jurada de bienes personales respecto de lo informado por el exterior. Y en los pagos generados por dichos activos en la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Esto se suma a otros más de 5.000 casos enviados a fiscalización

desde 2020". ■ PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYNIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW



### **OPINIÓN**

**IDEAS AL PASO** 

## Radiografía de la violencia argentina en una noche feroz

#### e, **Miguel** Wiñazki



Qué es lo que está pasando? No fue un partido de fútbol el de Gimnasia y Boca de éste jueves, sino un larva venenosa de represión y de torpeza. Pudo haber sido otra Puerta 12. aquel episodio de 1968 bañado en sangre tras un River-Boca en el que, cerradas las puertas del Estadio, murieron personas aplastadas y a granel.

No ocurrió eso por milagro.

Sigue siendo peligroso asistir a un partido de fútbol. Pero no sólo es peligroso eso, sino tantas otras cosas en las que nos jugamos la vida a nuestro pesar. Como si latente y de pronto patente la ferocidad anidara en demasiados corazones. Y la letal inoperan-

La violencia atraviesa nuestro día a día, en el fútbol y más allá del fútbol.

¿De dónde brota la violencia reiterada? Las primeras líneas del libro "Vergüenza", de la reciente Premio Nobel Annie Ernoux, son aterradoras: "Mi padre intentó matar a mi madre un domingo de junio. Fue a primera hora de la tarde...". Esa voluntad de asesinar aún a los cercanos, esos demonios que explotan y apuñalan y tirotean y torturan ¿Dónde están? ¿Dónde anidan? ¿Por qué están?

Hay eras, momentos históricos en los que la violencia ataca como una epidemia, y suele suceder lo que sucede con las epidemias: al principio la mayoría las niega.

#### Pero las epidemias existen.

Gases lacrimógenos, asfixia y golpes adentro y afuera de la cancha.

Ensañamiento.

Ríos de personas huyendo y otros agrediendo.

El drama invadió el perímetro del campo de juego. Eso está diseñado para jugar, no para golpear.

Un hombre de 57 años murió por un paro

cardíaco. Los hijos afirman que no tenía problemas de salud preexistentes.

Los corazones taquicárdicos pierden la razón y el ritmo sinusal y se parte al medio.

Hubo gases lacrimógenos, balazos de goma, lágrimas a raudales, corridas y hasta fuego ardiendo como en una guerra.

Las guardias médicas fueron sobrepasadas por la caravana de los heridos que llegaban a granel.

¿Qué locura es ésta?

La semilla de la violencia no fue erradicada, al contrario. Surge como un géiser muchas veces como en éste caso gatillada por innominada ineptitud.

¿Dónde nace la furia?

También confesó Annie Ernaux: "Espontáneamente adopté una escritura violenta como única manera de responder a la memoria de las humillaciones".

¿Las palabras violentas operan como catarsis y atenúan la violencia física real o la azuzany la multiplican?

¿Cuáles son las humillaciones argentinas que laten al borde del síncope en lo más hondo de una sociedad felina que bordea siempre los abismos, que parece sostenerse en siete o más vidas, pero donde la muerte de los inocentes a la vez acecha con las zarpas afiladas?

Fuimos humillados con mentiras, con falsas promesas, con cinismos que compramos como quien compra veneno, a sabiendas pero comprando pócimas tóxicas y bífidas.

Fuimos humillados por el idiotismo muchas veces dominante y encumbrado de pronto en el sillón de Rivadavia.

Fuimos humillados por una voluntad de sumisión, auto humillados, obedeciendo y creyendo en disparatados clowns y desvaídos orquestadores de desastres.

Fuimos humillados por el clientelismo y por las manipulaciones a las que -en un sentido- optamos por propia decisión.

Hay un dicho terrorífico: "El que te abusa es quien mejor te conoce".

La historia en este país es en buena medida la historia de los abusos de poder.

El partido entre Gimnasia y Boca duró 9 minutos y una eternidad posterior.

Se multiplican las versiones: un policía habría empujado a una nena y eso enardeció a los hinchas y así comenzó todo. Miles de hinchas no habían podido ingresar al estadio y sus empujones se convirtieron en desmanes y la Policía comenzó a disparar.

Sobreventa, estafas y atropellos desatados. Hay policías entre los heridos también y todo es un aquelarre.

La genealogía de la violencia viene de lejos y se propaga: mapuches, escuelas tomadas, los insólitos Copitos, narcos y sicarios son emergentes de algo que subyace, de un incendio que ingresa por momentos en un estado de latencia, pero vuelve raudo a encenderse a la menor chispa.

La atmósfera está cargada, es inflamable. Cuidado.

Hay que tener cuidado.

Pero somos imprudentes.

La política ensimismada en sus competencias internas se vuelve imprudente e irresoluta.

Pero a cada uno le cabe, nos cabe, nuestro propio sayo. No se resuelve bien la convivencia. Convivir aquí y ahora es sobrevivir.

Un juego deriva en una guerra.

Caos.

¡Cuidado!

¡Prudencia!

Pero no, esto no se arregla con palabras y tampoco con meras admoniciones o recomendaciones.

Patrulleros a granel, un helicóptero, padres que perdían a sus hijos, y los buscaban desesperadamente. Chicos en pánico. Corridas y desmayos. Familias enteras desguarnecidas que habían asistido al match con las mejores intenciones.

Un muerto y decenas heridos. Humo sobre el campo. Pero el espectáculo se convirtió en un inflerno.

Todos empujaban.

Desorganización, impulsos agresivos, todos encerrados, unos adentro y otros paradojalmente encerrados afuera.

Todos estamos encerrados.

¿Cómo salimos? Esa es la pregunta desesperante.

Es que no sabemos como salir.



#### **MIRADAS**

Fabián Bosoer fbosoer@clarin.com

#### Argentina 1985

El cine y la literatura, y la Justicia, como también la política, construyen sus propias narrativas, relatos y argumentos sobre la realidad y sus representaciones colectivas. Y así definen la cultura de un pueblo, sus modos de vida y relaciones con el mundo. A veces se acercan, a veces se superponen, a veces se distancian. Tiempos oscuros han ofrecido expresiones artísticas luminosas, esclarecedoras, inspiradoras. A veces, estas anticipan un resurgimiento. A veces lo evocan. "Argentina 1985", parece destinada a marcar otro hito cinematográfico asociado a la historia de nuestro país, como lo fue "La historia oficial", estrenada ese mismo año y ganadora de un Oscar. A 37 años de los hechos que narra, tiene el enorme mérito de recrear uno de esos instantes de la historia en los que la política, la Justicia y la cultura se alinearon sin que ello significara imponer, confundir o superponer relatos, narrativas y argumentos. Una sociedad que se puede mirar con sus mejores ojos en el espejo de su historia, y reconocer de lo que ha sido capaz cuando puso a funcionar las instituciones de la democracia y la República para saldar deudas con el pasado, esclarecer y sancionar los crímenes cometidos y juzgar a los dictadores.

Sobre el papel fundamental que tuvo el presidente Raúl Alfonsin en ese momento, la pelicula hace algo interesante, su presencia se destaca por su ausencia. Era necesario poner el foco en los jueces, fiscales y abogados. En los testimonios de las víctimas. En los acusados. Y no en el presidente que había tomado las decisiones que hicieron posible ese juicio. Es una interpretación posible.

Hay que volver a decirlo: aquello fue también un ejemplo que sigue resonando sobre el presente; el de jueces y fiscales que se prestigian no por rendir pleitesía al poder, abrazar o denostar las políticas de un gobierno o tomar posiciones altisonantes, sino por cumplir con su tarea y estar a la altura de su misión, con independencia de las pretensiones de los poderes de turno. El cine -la película que recuerda lo que fue el Juicio a las Juntas- y la Justiciaque lo hizo posible- logran aquí lo que no logra la política, recrear una "comunidad imaginada" situada en un momento virtuoso de nuestra historia, que se transmite a las generaciones que no lo vivieron y, además, suscita un reconocimiento internacional para nuestro país. Como lo suscitó el acontecimiento que relata.

## El revés y el derecho

## Un periodista perdido en Nueva York





A la memoria de Tomás Eloy Martínez

ías perdidos en Nueva York. Con afecto, los cuento para los amigos que me lean en Clarín. Nueva York. La ciudad más triste y la más feliz. Te recibe con policías que son gorilas vestidos de calle, te preguntan de dónde vienes, qué vas a hacer, les dices que vas a Princeton por ejemplo, a la Universidad, y tras cualquier requerimiento, se vuelven la cara para buscar algo en tu pasaporte, hasta que hallan en el ASTA, sin cuyo cumplimiento eres visitante muerto, alguna duda que te haría retroceder, hasta que ese mismo gendarmegorila se da cuenta de que el error es suyo, y entonces te señala la salida hacia adentro, es decir, te deia entrar en Nueva York.

La ciudad es luego la que siempre fue, cuando los primeros pobladores y cuando la pisó Lorca, con varios añadidos, graves algunos, paradójicos otros. Entre los paradójicos hay uno que me ayudó a entender esta mañana en que escribo estas líneas una dominicana que se llama Desirée, que a día de hoy es la persona que mejor me ha preparado un descafeinado en mi ahora larga historia de persona que por las mañanas mataría si ingiriera un café enterito. Esa paradoja a la que aludo es más bien un asesinato del cliente, pues desde la pandemia las autoridades neoyorquinas, al menos, en este país de liberales, ordenó la imposición de porcentajes drásticos de propinas a aquellos que consumieran en cualquier sitio de venta al cliente.

Ya el taxista paquistaní me cargó cualquier cosa desmesurada (¡un 50%!) a mi viaje de ingreso en la ciudad, y luego un colega suyo del no tan remoto Bangladesh hizo lo propio tras un viaje infinito por Manhattan para hallar un bar que se llama Beckett al lado de otro que, no es coña, se denomina Ulyses, como si Samuel Beckett y James Joyce se impusieran para que estuvieran juntos sendos bares en la ciudad de los antiguos, y modernos, rascacielos.

Fui al bar Beckett para ver un partido de fútbol, Mallorca-Barça. Me equivoqué de horario, el partido comenzaría mucho más tarde en Palma, y yo me quedé con tres por medio cuartillo, frase prestigiosa, y misteriosa, de mi madre. Aunque si ustedes se fijan y cuentan desde la nariz entenderán perfectamente esa manera de medir que sugería doña Juana. Allí me dejó el bangladeshí, y yo paseé por la nada que es Manhattan cuando acabas de llegar preguntándome, en general, para qué demonios estaba en este mundo, para qué hice el viaje, qué demonios hacen aun en el suelo los adoquines cuando lo cierto es que en la ciudad de donde vengo, Madrid, tan antigua, ya casi no quedan.

Detrás de un camión que caminaba como quieto llegó en mi auxilio un taxista de Ghana, que llegó por Ohio, donde matan con frecuencia, me dijo, a taxistas de su color, y que desde hace quince años vive en Nueva York... muriéndose por ir a vivir donde se vieran los partidos del Barça... y del Real Madrid, a los que admiraba en ambos casos porque amaba a sus respectivos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Me recitó varias alineaciones de jugadores modernos y yo le repliqué con mis viejas selecciones, mientras pensaba que si el

En la ciudad-rascacielos todos los taxistas consideran que saber una dirección requiere 100% de propina.

viaje era tan largo como lo había sido el del bangladesí terminaría sabiendo del partido por el google.

Como el porvenir, decía Fernando Arrabal, actúa en golpes de teatro, verifiqué en el citado sistema Google, la hora española del partido del que tenía que opinar, y resultaba que ni habían saltado al campo los equipos, habida cuenta de que el partido daba comienzo a las nueve de la noche y en mi hemisferio ahora tan frío eran las diez de la mañana, o sea como las cuatro de la tarde en el barrio de Madrid donde en ese momento mi familia estaría haciendo la siesta. En ese momento le dije al ghanés que suspendiera la búsqueda y me hiciera el favor de regresarme a la dirección de un hotel que él conocía, cosa extraordinaria en la ciudad/rascacielos, donde todos los taxistas consideran que saber una dirección requeriría una propina del cien por cien.

En el minuto final de su carrera, habiendo ya repasado todo lo que era nuestro conocimiento general y pormenorizado del fútbol, y al alcanzar los tres o cuatro teatros que llenan sus colas para ver los últimos grammies, tuve

unas imperiosas ganas de orinar; Patrick, el taxista, lo entendió, me dejó bajar, y meé a gusto, cómo no, exactamente enfrente de aquella cola, aprovechándome de un claro que era oscuro, como diría mi maestro Guillermo Cabrera Infante.

No podía verme nadie, por otra parte, porque en esa calle que está al lado de la Octava Avenida, había efluvios pútridos de nubes blancas que denunciaban una inflamación de los bronquios eléctricos de la ciudad. "La ciudad más contaminada del mundo", me diría después Sergio Ramírez que, con su mujer, Tulita, vendría luego a verme para que yo le entregara varios paquetes.

Patrick me había esperado, paciente. Mientras hacía aquella parada tan necesaria para mí pasaron por mi mente varios hechos contradictorios de la vida: cómo es posible que en la ciudad de la libertad, cuya esencia es esa enorme estatua verde que te recibe si vienes por barco, se tenga la tentación de que en todos los taxis, en todas las esquinas, en todos los restaurantes, por ejemplo, haya seguramente un bandolero que se parece a los del Padrino, capaz de engañarte por gusto, por unas monedas de nada, por divertirse tan solo, enmascarado en la naturaleza picuda de la gran ciudad.

La noche anterior, en el restaurante del hotel, camareros y metres latinoamericanos, amparados en la solidaridad falsa de la lengua común, me cobraron lo que fuera por un bistec mal hecho, duro como el cuchillo con el que lo quise cortar, y luego me perdonaron por haberme dado ellos mismos esa suela de zapato, pero me hicieron pagar por la lechuguita que constituía el acompañamiento y que era, nomás, un engañabobos. Para que la sesión del robo fuera continua, el metre, al que llamo así sabiendo que se dice maître, me añadió que podía aprovechar la ocasión para darle una propia a la cobradora, ecuatoriana esta vez, "un mero 20%".

Cavilaba sobre todas estas bestialidades tranquilas que te ofrece la ciudad en la que Lorca se llamó directamente poeta, Poeta en Nueva York, cuando en la puerta del hotel (el Hotel Riu, de nuestro parentesco español) aparecieron Tulita y su marido, Sergio Ramírez. Ella es más resuelta, te saluda con una expresión, "qué alegre", que distingue a los nicaragüenses, mientras que su marido, que sufre ahora en España el exilio de facto al que lo mandó Daniel Ortega, líder con él de una revolución echada a perder por éste, y arrastra, con su pesimismo risueño, la evidencia de que ya aquella patria (que consistía, sobre todo, en su ventana abierta a la hermosa vegetación de su tierra, y en sus libros, también los que escribe) no le pertenece cuando es mucho más suya que del sátrapa que invoca a Dios, que es también su mujer, Rosario, para mantenerse en un poder triste.

Sergio oficia, en el momento en que le veo ahora, el primero de octubre de 2022, como profesor en Princeton, la universidad más elitista del mundo, en la que yo mismo voy a profesar por un día. En este momento llegan los dos del tren, vamos a comer donde sea, enorme riesgo en Nueva York, hasta que nos dicen que vayamos a Carmine's, una comida gozosa en la que compartimos los tres un Porterhouse de carne blanca y deliciosa, por la que luego pagamos 229 dólares que se hubieran agrandado casi hasta el doble si hubiéramos aceptado el dictat de la dichosa propina, que en el tramo bajo, se ceñía al 38,50% del total consumido. Un disparate neoyorquino, como Woody Allen. Nos salvamos de ese doblete gracias a la simpatía del camarero, Travis, que ni él mismo sabía por qué se llamaba así, que aceptó mi excusa: en la universidad que nos ha reclamado está prohibido que aceptemos propinas de ese calibre, como una pistola del Oeste. Era mentira, pero también lo parecía la propina.

Manhattan, mi cóctel favorito.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPPRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

### **EL MUNDO**

Ataque a Ucrania • Un gesto esperado en una guerra que ensangrenta a Europa

#### La terna de los premiados por el Comité de la Paz de Oslo

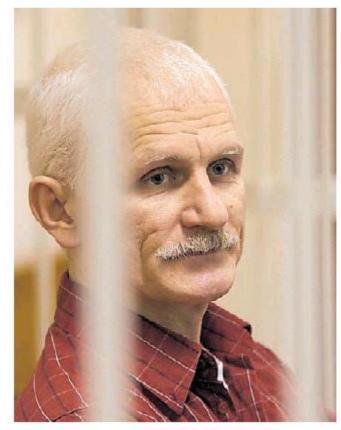

Ales Bialiatski

Director del grupo "Viasna" y encarcelado desde 2021, este activista lideró en 2020 las históricas marchas opositoras contra el dictador bielorruso Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, y a las que siguió una feroz represión. De 60 años, fue detenido por "evasión fiscal", en un caso percibido como una venganza del autócrata bielorruso y estrecho aliado del Kremlin.

#### Memorial, la ONG rusa

Esta emblemática organización de derechos humanos, la más importante de Rusia, ha documentado por 30 años las purgas estalinistas y la represión de Vladimir Putin, de la que terminó siendo víctima. En 2021, la Corte Suprema rusa ordenó su disolución por violar supuestamente una controvertida ley sobre "agentes del extranjero". Ese hecho ocurrió semanas antes de la guerra en Ucrania. Ayer, tras el premio, la justicia ordenó su expropiación. En la imagen, Yan Rachinski (izq.), uno de los fundadores.





#### Centro por las Libertades Civiles

Esta ONG documenta crímenes de guerra imputados a Moscú. Fundada en 2007 y dirigida por la activista por los Derechos Humanos Oleksandra Matviichuk (foto), se dio a conocer después de la anexión rusa de Crimea en 2014, en el sur del país, a la que siguió un conflicto armado con separatistas prorrusos en el este. El Centro lanzó una campaña para reclamar la libertad de presos ucranianos víctimas de detenciones por separatistas prorrusos.

## En una señal a Putin, otorgan el Nobel de la Paza activistas de Ucrania, Rusia y Bielorrusia

Son el bielorruso Ales Bialiatski, la ONG rusa Memorial y el Centro ucraniano por las Libertades Civiles. El Comité del Nobel de Oslo dijo que son destacados cultores de "la coexistencia pacífica y los derechos humanos". Kiev criticó la adjudicación.

#### OSLO. AFP, AP YEFE

En una fuerte señal al presidente ruso Vladimir Putin, el premio Nobel de la Paz distinguió ayer viernes a representantes de la sociedad civil y activistas de derechos humanos de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, tres de los principales actores del conflicto ucraniano, en una elección altamente simbólica a favor de la "coexistencia pacífica".

El galardón fue atribuido al activista bielorruso encarcelado Ales Bialiatski, a la ONG rusa Memorial-cuya disolución ordenaron las autoridades rusas- y al Centro por las Libertades Civiles de Ucrania. "El comité Nobel noruego desea honrar a tres destacados estandartes de los derechos humanos, de la democracia y de la coexistencia pacífica en los tres países vecinos que son Bielorrusia, Rusia y Ucrania", declaró su presidenta, Berit Reiss-Andersen.

Como esperaban los expertos, el comité Nobel quiso enviar un mensaje frente a la guerra en Ucrania, que ha sumido a Europa en la crisis de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los cinco miembros del comité Nobel evitaron criticar directamente al líder del Kremlin, que inició la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, pero le reclamaron que cese de reprimir a los disidentes. "Este premio no va dirigido contra Putin, ni por su cumpleaños ni en ningún otro sentido, excepto por el hecho de que su gobierno, como el gobierno de Bielorrusia, representan un gobierno autoritario que reprime a los activistas por los Derechos Humanos", declaró Reiss-Andersen.

Pero del lado ucraniano hubo críticas en la adiudicación del Nobel. Mijailo Podolyak, asesor del presidente Volodimir Zelenski, rechazó que el premio haya sido atribuido a rusos y bielorrusos. "El Comité del Nobel entiende de forma interesante la palabra 'paz' si obtienen el premio de forma conjunta representantes de dos países que atacaron a un tercero", escribió en Twitter. "Ni las organizaciones rusas ni las bielorrusas fueron capaces de organizar una resistencia a la guerra", agregó para rematar irónicamente que el Nobel de este año

es "asombroso".

Natalia Pinchuk, esposa del líder bielorruso encarcelado Ales Bialiatski, declaró a la AFP que estaba "abrumada por la emoción". La líder opositora bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, consideró que "el premio es un reconocimiento importante para todos los bielorrusos que luchan por la libertad y la democracia". En cambio, el gobierno de Bielorrusia criticó la decisión del comité. "En los últimos años, las decisiones están tan politizadas que Alfred Nobel se está revolviendo en su tumba", reaccionó el portavoz Anatoli Glaz.

Memorial, el otro de los galardonados, es la organización por los Derechos Humanos más grande de Rusia. El Tribunal Supremo ruso ordenó la disolución de la estructura central del grupo, llamada Memorial International, en diciembre de 2021. Además de iniciar un centro de documentación sobre víctimas del estalinismo, Memorial ha recopilado información sobre la represión y las violaciones de Derechos Humanos en Rusia. Poco después de que se anunciara, Memorial denunció el proceso abierto contra ella en Rusia. "En el mismo minuto en el que todo el mundo nos felicita por el premio Nobel, se está produciendo un proceso en el tribunal Tverskoi [de Moscú] para requisar los locales de Memorial", denunció el centro. Horas después, el tribunal ordenó la incautación de las oficinas de la ONG en la capital.

Uno de sus fundadores, Lev Ponomarev, se dijo honrado por el premio, pero afirmó que hubiera preferido que el galardón fuera para los presos políticos rusos. "Pienso en [Alexéi] Navalni, pienso en Vladimir Kara-Murza, pienso en Ilia Yachin", tres opositores al Kremlin, dijo a la AFP.

El tercer premiado, el Centro por las Libertades Civiles de Ucrania, fundado en 2007, ha redoblado esfuerzos desde la invasión rusa para identificar y documentar los crímenes de guerra que habrían cometido las fuerzas rusas. "En colaboración con socios internacionales, el centro juega un papel pionero, para hacer que los culpables rindan cuentas por sus crímenes", indicó el comité Nobel.

El premio consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de 10 millones de coronas suecas (unos 900.000 dólares) a repartir entre los ganadores. El galardón será entregado en una ceremonia que tendrá lugar en Oslo el 10 de diciembre.



Excluido. Fue una de las más polémicas decisiones. El indio Mahatma Gandhi fue nominado en 1937, 1938, 1939, 1947 y 1948. Nunca lo recibió. AFP

**Escenario.** Es el galardón que más debates despierta en el mundo. Desde Barack Obama y Henry Kissinger hasta Mahatma Gandhi, un repaso a su larga historia.

## Un premio atravesado por las sorpresas y omisiones notorias

#### Juan Décima

jdecima@clarín.com

El Premio Nobel de la Paz entregado por el Comité Noruego del Nobel es sin dudas el galardón de los creados por Alfred Nobel que más controversias suele cosechar, desde críticas a su otorgamiento de forma prematura hasta acusaciones de racismo y motivación política.

A diferencia del resto de los premios creados por el ingeniero sueco, no se sabe por qué decidió crear el de la Paz y sólo dejó asentado que el galardón fuera otorgado a "la persona que más haya hecho por la fraternidad entre las naciones, por la reducción de los ejércitos permanentes y por la celebración y promoción de congresos de paz".

En cuanto a sus motivaciones, los historiadores barajan dos hipótesis. Para algunos, fue por su amistad con la activista por la paz, Bertha von Suttner, quien en 1906 se convertiría en la primera mujer en ganar el Premio Nobel de la Paz, y tan sólo la segunda mujer en cualquier categoría, después de Marie Curie. Por otro lado, hay expertos en el galardón que plantean que la razón se debe a la culpa que le habría generado a Alfred Nobel haber creado la dinamita y la balistita, dos elementos que fueron usados para fines violentos durante la vida del ingeniero sueco.

Tampoco se sabe por qué decidió que el galardón fuera el único entregado por Noruega. En este sentido, algunos hipotetizan que fue porque no tenía la misma tradición militarista de Suecia, el país encargado de dar los otros 5 premios.

Si bien los críticos más acérrimos afirman que en los últimos años el galardón viene alejándose marcadamente del objetivo enarbolado por su creador, lo cierto es que las sorpresas y las críticas a quien se lo otorgan (y a quien no) se remontan prácticamente a su creación.

#### •Barack Obama (2009)

Para dar una idea de la magnitud de la sorpresa que significó el galardón a quien en ese momento llevaba menos de un año como el presidente de EE.UU., basta mencionar con que el propio Obama se sorprendió, y sus asesores hasta barajaron la posibilidad de no asistir a la ceremonia por considerarlo "un error".

La razón oficial que dio el Comité Noruego del Nobel para premiar a

#### Muchos de sus críticos estiman que, en los últimos años, el Nobel se alejó de sus objetivos

Obama fue por sus "esfuerzos extraordinarios para reforzar la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos". Vale aclarar que en este momento, la Casa Blanca estaba activamente involucrada en dos guerras, en Irak y Afganistán. En su discurso de aceptación, Obama reconoció que sus logros eran "mínimos" en comparación con otros recipientes, y defendió el uso de la guerra como

un medio para mantener la paz. "No se equivoquen: el mal existe en el mundo. Un movimiento no violento no habría podido detener a los ejércitos de Hitler y las negociaciones no pueden convencer a los líderes de Al Qaeda de que depongan las armas", dijo a los asistentes.

#### • Henry Kissingery Le Duc Tho (1973)

El escándalo que generó el premio a Kissinger por su rol en lograr un cese al fuego en Vietnam fue el mayor que hasta ese momento había atravesado el Comité del Nobel y repercutió en su misma sede: tras el anuncio, dos miembros renunciaron en protesta por el premio. De hecho, Le Duc Tho, el general vietnamita también distinguido por haber firmado los Acuerdos de Paz de París con Kissinger no aceptó el galardón, ya que sostenía que la paz no había sido lograda y que EE.UU. seguía violando el tratado firmado. Para los críticos, el rol de Kissinger en el Plan Cóndor y los bombardeos en Camboya convertían al Nobel en "una burla". Para The New York Times, el galardón debía ser rebautizado "Premio Nobel de la Guerra", y un diplomático de EE.UU. remarcó que, en base al premio, "los noruegos tienen sentido del humor".

Kissinger no asistió a la ceremonia de premiación debido a que temía que fuera blanco de protestas antibélicas. Tras la caída de Saigón (actualmente Ciudad de Ho Chi Mihn) en 1975 a manos del Vietnam del Norte, el diplomático intentó devolver el galardón, pero el comité se negó.

#### Yasser Arafat, Shimon Peresy Yitzhak Rabin (1994)

El premio para los dirigentes israelíes y el palestino es blanco de numerosas críticas, en gran parte porque los Acuerdos de Oslo por lo que fueron reconocidos jamás lograron cumplir la meta propuesta de alcanzar la paz en Medio Oriente. Por otro lado, la figura de Yasser Arafat generó sorpresa y controversia en algunos sectores por su rol en la lucha armada palestina. Al menos un miembro del Comité renunció a su cargo en protesta por el premio al líder árabe, al que acusó de ser "el terrorista más famoso del mundo". En el mundo árabe, por otra parte, las críticas iban dirigidas a Peres y Rabin, mientras que la figura de Arafat era reivindicada y comparada a la de Nelson Mandela.

#### • Juan Manuel Santos (2016)

La sorpresa por el premio al presidente colombiano se produjo porque fue anunciado cinco días después de que el acuerdo de paz en Colombia entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fuera rechazado por el 50,2% de la población en un referéndum. Poco después, el gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo de paz que no fue sometido a un nuevo referéndum, sino que fue enviado al Congreso para su ratificación.

#### •Unión Europea (2012)

Tal vez la mayor sorpresa para el Comité Noruego del Nobel fue que las principales protestas por el premio a la Unión Europea se dieron en su mismo país, acusándola por su rol en la crisis financiera de Grecia, sus agresivas prácticas comerciales contra América Latina y su política antiinmigratoria.

#### •Mahatma Gandhi

La lista de personas merecedoras del premio que no lo recibieron es larga, pero el caso del líder indio es particularmente notorio, dado que su trayectoria dedicada explícitamente a la noviolencia hizo que fuera candidato numerosas veces, pero no lograra nunca ganarlo. Gandhi, un abogado indio que lideró un movimiento no violento para liberar a la India del dominio británico, fue nominado en 1937, 1938, 1939, 1947 e inclusive en 1948, poco antes de ser asesinado en enero de ese año por un nacionalista hindú. Existen versiones de que el Comité quiso otorgarle el premio póstumamente, pero que no pudo porque las instrucciones de Nobel indicaban que debía darse a alguien vivo. Según dijo en 2006 el expresidente del Nobel, Geir Lundestad, no se le dio el premio a Gandhi debido a la perspectiva eurocéntrica del Comité, incapaz de valorar la lucha anticolonial.

pressreader

pressreader

pressreader

pressreader

pressreader.com +1 604 278 4604

copyright and protected by applicable LAW

36 EL MUNDO SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

#### Ataque a Ucrania • La guerra en el Este de Europa



Alerta. Biden dijo que el mundo no se enfrenta una posibilidad semejante desde John F. Kennedy. REUTERS

LO COMPARÓ CON "LA CRISIS DE LOS MISILES" EN CUBA, EN 1962

## Biden advierte sobre el riesgo de un "armagedón" nuclear a causa de la guerra en Ucrania

El presidente de EE.UU. dijo que Putin "no bromea" cuando amenaza con el uso de este armamento.

#### WASHINGTON. AP, AFP, EFE Y ANSA

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alertó este jueves del riesgo de un "armagedón" nuclear a raíz de la guerra en Ucrania, y sostuvo que es el escenario más grave desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Sin embargo, más tarde la Casa Blanca buscó bajarle decibeles a la declaración al señalar que no hay "indicios de que Rusia se esté preparando de manera inminente para usar armas nucleares".

Durante un evento de recaudación de fondos, Biden afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin es "un tipo al que conozco bastante bien" y no está "bromeando cuando habla del uso de armas nucleares tácticas o de armas biológicas o químicas".

"No hemos enfrentado la posibilidad de un armagedón desde (John F.) Kennedy y la crisis de los misiles cubanos", advirtió el presidente estadounidense. La amenaza de Putin es real "porque su ejército está, se podría decir, obteniendo resultados notablemente negativos", apuntó.

De esta manera Biden hacía referencia a lo ocurrido entre el 14 y el 28 de octubre de 1962, cuando el mundo estuvo a punto de una confrontación

nuclear en la llamada "crisis de los misiles". En ese momento EE.UU. denunció la presencia de misiles en Cuba, instalados por la Unión Soviética, y activó todas sus mecanismos de defensa. Finalmente ambas partes negociaron y se evitó una catástrofe.

Ayer, Biden también cuestionó la doctrina nuclear rusa, y advirtió que el uso de un arma atómica de baja potencia podría salirse de control y desencadenar una destrucción global. "No existe la posibilidad de utilizar fácilmente un arma táctica y no acabar en un armagedón", aseguró.

El mandatario norteamericano se preguntó, además, cómo Putin resolverá esta crisis: "¿Dónde encuentra una salida? ¿Dónde encuentra una posición en la que no sólo no se desprestigie, sino que no pierda un poder significativo dentro de Rusia?".

Putin ha aludido en repetidas ocasiones a utilizar el vasto arsenal nuclear de su país, incluso el mes pasado, cuando anunció sus planes de reclutamiento para enviar más hombres a Ucrania.

"Quiero recordarles que nuestro país también dispone de varios medios de destrucción y cuando la integridad territorial de nuestro país se vea amenazada, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance", dijo Putin el 21 de septiembre, añadiendo con una mirada fija a la cámara: "No es una bravuconada".

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo la semana pasada que EE.UU. ha sido "claro" con Rusia sobre cuáles serían

las "consecuencias" de usar un arma nuclear en Ucrania. "Esto es algo a lo que estamos atentos, que nos tomamos muy en serio, y sobre lo que nos comunicamos directamente con Rusia, incluyendo el tipo de respuestas decisivas que tendría EE.UU. si se metieran en ese oscuro camino", dijo.

Horas antes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó que Putin entendió que "el mundo nunca perdonará" un ataque nuclear ruso. "Comprende que tras el uso de armas nucleares ya no podría preservar, por así decirlo, su vida, y estoy seguro de ello", sostuvo Zelenskyy.

Funcionarios estadounidenses han advertido durante meses sobre la posibilidad de que Rusia utilice armas de destrucción masiva en Ucrania debido a los reveses que ha sufrido en el campo de batalla, aunque las declaraciones de Biden constituyen las advertencias más crudas hasta ahora emitidas por el gobierno de Estados Unidos sobre el peligro nuclear.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses han dicho incluso esta semana que no han visto cambios en las fuerzas nucleares de Rusia que requieran cambiar el nivel de alerta de las fuerzas nucleares estadounidenses. "No hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear estratégica, ni tenemos indicios de que Rusia se esté preparando de manera inminente para usar armas nucleares", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a periodistas, buscando así reducir el impacto de la declaración de Biden.

Celebración. El presidente ruso cumplió años en medio de la crisis provocada por la invasión a Ucrania.

## Los 70 años de Putin y un elogio del Patriarca Kiril: "Fue puesto por Dios en el poder"

#### MOSCÚ. AGENCE FRANCE PRESSE

#### Antoine Lambroschini

El presidente ruso Vladimir Putin cumplió este viernes 70 años de edad, aniversario marcado por una oleada de elogios de su círculo cercano, entre los que destacó las palabras que le dedicó el patriarca ortodoxo ruso Kiril: "Dios te puso en el poder".

Pese al aislamiento internacional ruso tras la operación militar en Ucrania y a los recientes reveses militares, Putin sigue soñando con la grandeza de Rusia y su rol preponderante en el orden mundial.

Para muchos rusos de su generación, que cantaron odas a la gloria de la URSS, el fin de la Unión Soviética y su esfera de influencia en tres fatídicos años (1989-1991) permanece como una herida punzante.

Putin, entonces oficial de la KGB en Alemania Oriental, vivió la derrota de primera mano. Y, según se dice, sufrió las miserias que cayeron sobre tantos de sus compatriotas, obligado a regresar clandestinamente a Rusia.

En el año 2000, es elegido presidente y llega al Kremlin a los 47 años, reemplazando a un Boris Yeltsin ya en plena decadencia. Putin promete entonces amistad y cooperación con Occidente. Pero la humillación y la indigencia de la antigua URSS contrastaban con el triunfalismo y la prosperidad de Oc-

Eso lo convenció, según ha dicho, de que el fin de la URSS fue "la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX", pese a que aquel período sufrió también dos guerras mundiales. Ello alimentó en él un deseo de revancha, mientras la OTAN y la Unión Europea (UE) se expandían para incorporar a los antiguos vasallos de Moscú.

Para el presidente ruso, su misión histórica era frenar la invasión de su zona de influencia. En nombre de la seguridad de Rusia, Ucrania se convirtió ya entonces en una línea roja. Para llevar a cabo hasta el fin su misión, un plebiscito organizado en plena pandemia autorizó a Putin a mantenerse en el Kremlin hasta 2036, cuando cumpla 84 años, mientras la oposición ya está siendo erradicada y su principal detractor Alexei Navalni está encarcelado, tras ser envenenado.

Moscú dice y repite que Occidente se aprovechó de la debilidad postsoviética de Rusia para hacerse con sus vecinos. Putin reclama ni más ni menos que la Alianza Atlántica vuelva a sus líneas de 1997 y renuncie a la arquitectura de seguridad de la Guerra Fría.

Ahora, más de siete meses después de la operación militar en Ucrania, los reveses militares en este conflicto, la desordenada movilización de cientos de miles de reservistas y las sanciones internacionales han aislado diplomática, política y económicamente al presidente ruso y a su entorno. Putin ha amenazado a Occidente con el uso armas nucleares. "No es una broma", ha advertido.



Belgrado. El feliz cumpleaños a Putin de los "hermanos serbios". EFE

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYNIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

## MIRTHA TE ESPERA PARA COMPARTIR UNA MESA ÚNICA













HOY 21:30

LA NOCHE DE

LEGRAND

EL ESTILO DE JUANA



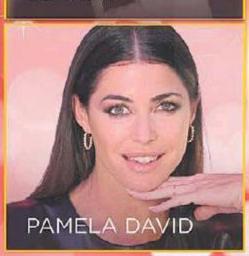



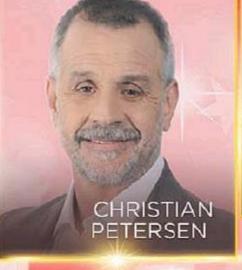







eltrecetv.com







38 | EL MUNDO

TORMENTA EN LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

## Investigan al secretario general de la OEA por su relación con una asistente

Se inició a partir de denuncias anónimas. El caso implicaría una violación de normas éticas internas.

MIAMI. THE ASSOCIATED PRESS

#### J. Goodman y G.Salomon

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) enfrenta una investigación interna ante denuncias de que mantuvo una relación consensual con una asistente, en una posible violación del código de ética de la OEA, según pudo saber The Associated Press.

La noticia sobre la relación entre el uruguayo Luis Almagro y una mujer mexicana unos 20 años menor que él salió a la luz cuando los delegados de los 34 países llegaban a la capital de Perú esta semana para la reunión anual de la OEA. Sin embargo, dentro de la organización promotora de la pazy la democracia con sede en Washington, esta relación de varios años ha sido un secreto a voces y una fuente de malestar para algunos de los 600 empleados, intimidados por tener que trabajar con la presunta amante del jefe, según varios empleados actuales y retirados y diplomáticos regionales.

Tres de ellos dijeron que los vieron besándose junto a una piscina durante la Asamblea General de la OEA en Medellín en 2019. Otro dijo que los vio tomados de la mano en su oficina a mediados de 2020. Según un exfuncionario estadounidense, el jefe de la OEA le dijo que esa relación fue la que



Problemas. El uruguayo Luis Almagro mantiene una relación con una mexicana xdesde hace varios años. AP

provocó su separación de su segunda esposa en la época de su reelección en 2020

El código de ética de la OEA dice que un miembro del personal no debe mantener una relación íntima con un colega de manera tal que "interfiera con el desempeño de sus funciones o coloque en desventaja a otras personas en el lugar de trabajo". Agrega que un jefe no debe ejercer funciones de supervisión sobre la otra persona ni beneficiarla en modo alguno.

Almagro, de 59 años, rechazó los pedidos reiterados de declaraciones de AP, pero un vocero de la OEA negó que fuera alguna vez el supervisor de la mujer, quien según él trabaja desde 2019 en la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia. "Almagro nunca participó de las decisiones relativas a los intereses de esta empleada dentro de la OEA", ase-

guró el vocero Gonzalo Espariz en un correo electrónico.

Pero en varias semblanzas en línea y en fotos con Almagro-incluso en marzo de este año y algunas publicadas en las cuentas de la OEA en redes sociales- se dice que la mujer es "asesora" o a veces "jefa de asesores" del secretario general. Después de que AP se comunicó con la mujer a su email de la OEA, su perfil en LinkedIn fue modificado para reflejar que ya no es asesora de la organización. La oficina de prensa de la OEA dijo que está con licencia sin goce de sueldo desde junio, sin explicar por qué.

La mujer, a quien no se identifica por pedido de la OEA y porque la investigación aún está en curso, también se negó a hacer declaraciones pero fue citada extensamente sobre la relación "muy profunda y muy intensa" con su jefe en una biografía de Almagro, publicada a fines de 2020 en su Uruguay natal, "Luis Almagro no pide perdón".

En la biografía, el jefe de la OEA se negó a hablar sobre la relación y se limitó a citar al poeta nicaragüense Rubén Darío: "Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín". Almagro también dijo que "el sexo femenino" ha sido "un motor muy importante" en sus ambiciones profesionales.

Hace menos de dos semanas, otra organización regional dominada por EE.UU, el Banco Interamericano de Desarrollo, destituyó a su presidente Mauricio Claver-Carone, un exfuncionario de la Casa Blanca, ante de-

## Hace dos semanas, el BID echó su presidente, Mauricio Claver-Carone, por denuncias similares

nuncias similares de favorecer a una subordinada con la cual supuestamente tenía una relación íntima.

A diferencia del BID, que contrató a una firma de abogados para indagar en la relación, la OEA aparentemente está manejando el asunto de manera interna. El Inspector General de la entidad dijo a la AP que decidió indagar en el asunto tras una denuncia anónima, vaga en los detalles, acerca de una relación de Almagro con una empleada a la que no se identificaba. Almagro recibió primero esa denuncia el 3 de junio, y la giró luego al inspector general.

El informe más reciente, del 31 de julio, se refiere al asunto como "Presunta conducta inapropiada de un alto funcionario de la OEA" ■

AFIRMAN QUE MURIÓ POR UNA ENFERMEDAD PREVIA Y NO POR GOLPES POLICIALES

# Polémico informe iraní sobre una joven muerta en custodia

TEHERAN. AP, AFP YEFE

El régimen teocrático de Irán intenta despegarse de la muerte bajo custodia policial de una joven de 22 años ante las fuertes protestas que disparó el asesinato. Ahora, las autoridades iraníes afirmaron que el deceso de Mahsa Amini no fue causado por "golpes", sino por las secuelas de una enfermedad preexistente. La nueva tesis de Teherán fue rechazada categóricamente por la familia y conocidos de la muchacha, que gozaba de buena salud al ser detenida.

Mahsa, una mujer kurda iraní de 22 años, fue arrestada el 13 de septiembre por la "policía de la moral" en Teherán por no respetar el estricto código de vestimenta para las mujeres en Irán. Murió tres días después en el hospital. Esta policía es la encargada de verlar por el cumplimiento de los rígidos códigos islámicos en el país. Los activistas afirman que sufrió una herida en la cabeza durante su arresto. Las autoridades niegan todo contacto físico entre la policía y la joven y esperaban los resultados de la investigación. Su muerte desencadenó protestas en el país desde hace tres semanas y movimientos solidarios en todo el mundo.

Las manifestaciones, las más importantes en Irán desde las de 2019 contra el aumento del precio de la gasolina, fueron reprimidas con sangre. Al menos 92 personas murieron desde el 16 de septiembre, según un último balance de la ONG Iran Human Rights con sede en Oslo, mientras que un recuento oficial habla de unos

60 muertos, entre ellos 12 miembros de las fuerzas de seguridad.

"La muerte de Mahsa Amini no fue causada por golpes en la cabeza y órganos vitales", sino que está relacionada con "una intervención quirúrgica de un tumor cerebral a la edad de ocho años", según un informe de la Organización Médico Legal iraní. El padre de la joven, Amjad Amini, indicó en cambio que su hija estaba "en perfecta salud".

"El 13 de septiembre, (Mahsa Amini) perdió repentinamente el conocimiento y se desplomó. Sufrió un trastorno del ritmo cardíaco y una caída de la tensión arterial", añadió el informe publicado ayer por la televisión estatal iraní.

"A pesar de su traslado al hospital y de los esfuerzos del personal médi-



Protestas. El asesinato de Mahsa Amini disparó el repudio global. AFP

co, falleció el 16 de septiembre a causa de una insuficiencia de órganos múltiples causada por una hipoxia cerebral", según la misma fuente.

El jueves, Estados Unidos anunció sanciones económicas contra siete altos funcionarios iraníes por su papel en la represión. En los últimos días, algunas estudiantes organizaron

manifestaciones en varias regiones durante las cuales se quitan el velo o gritan consignas hostiles al régimen. En un video verificado por la AFP, unas jóvenes, con la cabeza sin velo, gritaron "Muerte al dictador", en referencia al líder supremo Ali Jamenei, el lunes en una escuela al oeste de Teherán.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 EL MUNDO 39

EL EXPRESIDENTE CAMBIA SU ESTRATEGIA APUNTANDO AL SECTOR EVANGÉLICO

## Lula da un giro en busca del voto religioso: "Estoy en contra del aborto"

Un nuevo sondeo le da al líder del PT una ventaja de 5 puntos sobre Jair Bolsonaro para la segunda vuelta.

#### **BRASILIA. EFEY ANSA**

La reñida campaña para el ballotaje presidencial del 30 de octubre se sigue recalentando en Brasil. Ayer, el favorito en las encuestas, Luiz Inácio Lula da Silva, dio un giro en su postura sobre el aborto tratando de captar el voto religioso, y su rival, el presidente Jair Bolsonaro, salió a cruzarlo.

"Yo estoy en contra del aborto", afirmó Lula en un corto video de campaña que difundió en las redes sociales. "No solo estoy en contra del aborto, sino que todas las mujeres con las que me he casado están en contra del aborto", apuntó.

En su argumentación, el expresidente agregó que "casi todo el mundo está en contra del aborto". "No sólo porque somos defensores de la vida, sino porque debe ser algo muy desagradable, muy doloroso para alguien abortar", dijo.

"La ley existe, la ley determina como puede ocurrir el aborto, esto no es papel del presidente de la República, esto es papel del Poder Legislativo", remarcó, pese a que su agrupación, el Partido de los Trabajadores (PT) ha defendido una legislación que amplíe el derecho a la interrupción del embarazo.

En realidad, la ley actual en Brasil sólo permite el aborto en dos ocasiones: cuando el embarazo es producto de una violación o cuando la vida de la mujer corre algún riesgo. Desde 2012, y en virtud de un dictamen del Supremo Tribunal Federal, también puede realizarse cuando el feto es anencefálico o no puede sobrevivir.

Los analistas políticos señalan que Lula cambió su estrategia política sobre el tema a raíz de la fuerte presión que viene soportando de Bolsonaro, quien lo acusa de estar en contra de la familia tradicional y de la vida. De hecho, el spot difundido por el exmandatario termina con la leyenda "Lula está a favor de la vida".

Ambos sectores políticos están detrás de los relevantes votos que aporta el sector evangélico, quien representa casi un 30% del electorado. Hasta ahora la mayoría del sector evangélico estuvo con Bolsonaro, y una parte menor se inclina por Lula.

Tras difundirse el video, Bolsonaro salió rápido a cruzar a Lula. "Lula ahora intenta decir que está en contra del aborto, mientras es apoyado por quienes lo defienden; que es cristiano, mientras es apoyado por aquellos que odian la iglesia; que está en contra de las drogas, siendo apoyado por



Respaldo. Lula junto a Simone Tebet, que ya anticipó su apoyo. EFE

los que están a favor; que está en contra de la corrupción, mientras que él y su banda fueron arrestados por ello", lanzó en Twitter.

En otro posteo, el actual mandatario señaló: "No hay nada más vergonzoso que defender una idea contraria a todo lo que crees solo para ser aceptado. Es la peor señal para un líder. Después de todo, aquellos que, a través del poder, son capaces de dejar de lado incluso sus propios valores, nunca moverán un dedo para defender los de una Nación".

Las encuestas, en tanto, siguen dando ganador del ballotaje a Lula.

Ayer divulgó un nuevo sondeo la firma Datafolha donde el candidato del PT tiene una intención de voto del 49% frente al 44% de Bolsonaro. Pero cuando se descuentan las personas que declaran votar en blanco o nulo, como hace la justicia electoral, Lula alcanza el 53% y Bolsonaro llega al 47%, lo que le daría la victoria al expresidente.

El sondeo de Datafolha muestra un escenario mucho más ajustado que el presentado por una encuesta similar difundida el miércoles pasado por el instituto Ipec, que le daba 51% a Lulay 43% a Bolsonaro. ■

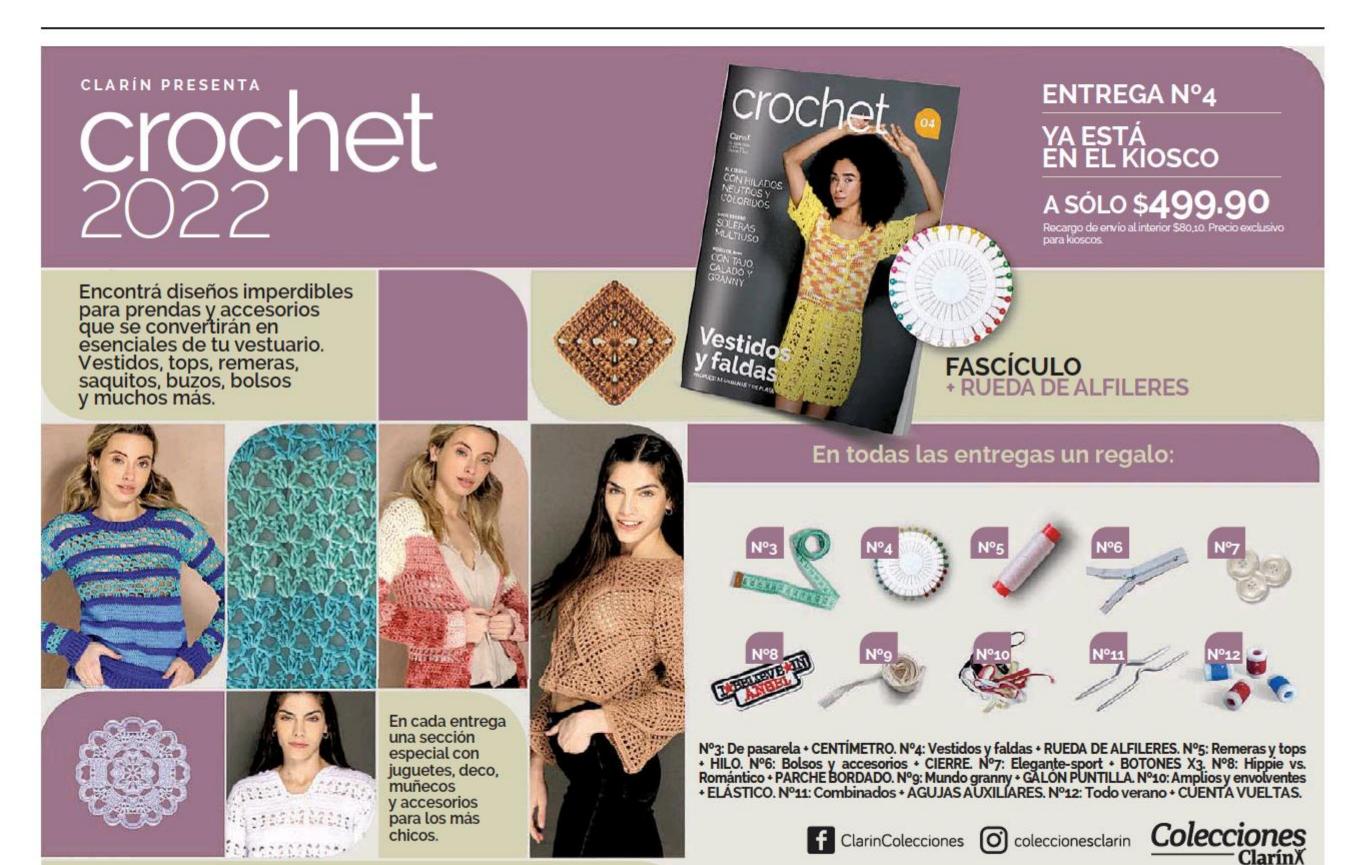

TODAS LAS SEMANAS UNA NUEVA ENTREGA

OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 09/09/22 AL 2/12/22 O HASTA AGOTAR STOCK DE 71.700 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL
ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (\*) ACCESORIOS: ORIGEN NACIONAL IMAGEN ILUSTRATIVA. EL NÚMERO Y ORDEN DE ENTREGAS DE ESTA COLECCIÓN
PUEDE SUFRIR VÁRIACIONES POR INCIDÉNCIAS AJENAS A AGEA S.A., ASÍ COMO LA PERIORICIDAD Y EL PRECIO DE LA MISMA. DISPONIBLE EN TODO EL PAÍS.

40 EL MUNDO

PANORAMA INTERNACIONAL

## Lula vs. Bolsonaro: los límites inapelables del balotaje en Brasil





mcantelmi@clarin.com

BRASILIA. ENVIADO ESPECIAL

ula da Silva, cuyo reconocido olfato político aprendió a detectar lo bueno pero también lo malo, debe estar preocupado. Aunque el partido y el candidato se impusieron con claridad en las elecciones del domingo, el resultado resuena a poco y lo que es peor a fracaso. Esa visión nace no tanto por la expectativa que había de una victoria contundente que no existió y a la que se habían abrazado tanto el partido como su principal figura, impulsada también por la acción entre fallida y sesgada de las encues-

El Poder Legislativo donde se fortaleció a niveles contundentes el Partido Liberal del presidente Jair Bolsonaro controlando la dos primeras minorías, se anuncia como un muro que si triunfa efectivamente el PT, puede en lo mínimo conspirar a generar un gobierno débil e inestable, con limitada capacidad de maniobra. Esa noción es la que condiciona y reduce angustiosamente cuotas de valor a lo que pueda ocurrir en el balotaje del 30 de octubre.

tas. Hubo y persiste algo más perturbador.

La heterogénea alianza con un poco de izquierda y mucho de centro y centroderecha que armó el PT no estuvo errada, de ahí el 5% de diferencia a favor en la urnas. Pero fue insuficiente. Pesa todavía en el electorado de clase media la historia de corrupción del partido sobre la cual le demanda al ex presidente una autocrítica consistente. Y señales muy asertivas, también aún pendientes, sobre cómo encararía su gestión.

Lula se dirige a una segunda vuelta mucho más difícil de lo esperado, marcada por esas exigencias. Aspira a una victoria amplia que le permita limitar el poder de daño de su adversario, que lo perseguirá desde la oposición. Pero aquí nadie se anima ya a especular. La incertidumbre sobre los resultados es tan marcada como el descreimiento hacia las encuestas.

Muchos analistas, incluidos partidarios del ex mandatario, suponen que el balotaje en cualquier caso apuntará una diferencia mínima entre ambos. El desafío mayor para Lula, por lo tanto, no es solo ganar, sino con cuál dimensión y a qué costos políticos, de pactos y concesiones. El ex presidente, además, debe intuir que aun consiguiendo el 30 de octubre lo que no logró este domingo, hay una agenda que se desbarató y debe ser reconstruida con diferentes niveles de ambición, más moderados y realistas.

Hay otras amenazas sobrevolando. La abstención crece en Brasil donde el voto es obligatorio. Esta vez superó el 21%, la cifra más alta en 24 años. Son más de 30 millones de votantes que no votan. Este defecto no involucra ya como antaño a los analfabetos y la gente muy desinformada. Son hoy sectores que perdieron la fe en la política y en el sistema, problema extendido en la región. Para peor, el domingo de las elecciones definitorias pega justo en el centro de un feriado largo que incluye el martes el día del servidor público, de modo que habrá cuatro jornadas de puente. En Brasilia se-

rán cinco. Toda una prueba para un PT aburguesado y panzón que perdió el ritmo militante para sacar a la gente de las casas y, por encima de todo, sin un argumento de rebelión a mano, sino de apaciguamiento. Al oficialismo ese panorama le cae óptimo, se beneficia con el ausentismo.

Las debilidades del próximo gobierno, si queda en manos de Lula, se medirán en sus capacidades para avanzar en instancias claves como el desmonte del capítulo secreto del presupuesto que controla el Legislativo. En ese escalón oculto hay un abismo fiscal. Solo hay sospechas de su profundidad. Esta centralidad exagerada del Congreso en Brasil se fue construyendo a partir de las fragilidades de los gobiernos de Dilma Rousseff del PT, del de su vicepresidente Michel Temer que contribuyó a derribarla y del de Bolsonaro que arrancó con fuerza, pero fue también perdiendo energía y substancia.

La batalla por el presupuesto será el primer testeo, el combate inicial del próximo gobierno si Lula lo encabeza, para evaluar con qué poder comenzará andar y qué estará dispuesto a negociar. El Congreso es una colina a conquistar, pero solo para el ex sindicalista metalúrgico. Bolsonaro no tiene ahí dificultades comparables. Un dato del extremo desafiante del Legislativo lo indica que no tuvo empacho en impulsar más de dos docenas de enmiendas constitucionales apenas meses antes de las elecciones. Lo hizo aprovechando la rendija que le deja la pelea interminable del presidente con la Corte Suprema que limita en gran medida el movimiento de los jueces.

En uno de estos excesos, los legisladores intentaron, incluso, otorgarse el derecho a una licencia para ocupar cargos de embajadores. "Eso lo prohíbe la Constitución y las reglas de equilibrio entre los poderes desde inicios del siglo pasado", cuenta escandalizado a este cronista un diplomático sobreviviente de la otrora prestigiosa Cancillería de Itamarati. Se necesitará una estructura institucional muy fuerte para recuperar la normalidad del sistema de controles y equilibrios.

El otro examen es el manejo del gasto público, que tiene un techo legal en Brasil violado con persistencia por el Legislativo y el Poder Ejecutivo y que el líder del PT pretende reformar aunque no quitar totalmente. Esa operación la reclama atento a lo que sin duda ocurrirá, que será la demanda inmediata de alivio

El avance legislativo de Bolsonaro condiciona el futuro. Si Lula gana, el riesgo es que encabece un tercer gobierno débil e inestable. de los sectores más golpeados por la crisis. Aquí, como en el resto de la región, no habrá paciencia con un nuevo gobierno, solo exigencias de despacho urgente.

No es claro cómo Bolsonaro cuadraría ese círculo si le toca enfrentarlo. Según los números finales de la elección la única certeza hacia adelante es que el Partido Liberal del presidente rebasará al PT como la principal fuerza política en el Senado y también en la Cámara Baja con 112 bancos, 23 más que su principal rival. Ese volumen no alcanza para imponer leyes sin apoyos independientes, pero es suficiente para trabar la rueda del Ejecutivo y forzar todo tipo de negociaciones.

Es por todo esto que no es claro, y quizá improbable, que Bolsonaro juegue la baraja de denunciar y rechazar el resultado si las urnas no lo benefician. No habría, sin embargo, que descartarlo, dicen quienes mejor conocen de estas intrigas palaciegas. "Aquí el tema del cuestionamiento a las urnas electrónicas no ha acabado, solo está en suspenso", comentan en la Corte Suprema. Bolsonaro retomaría esos ataques como arma propagandística para acicatear a Lula. Pero si aceptó dócil presentarse a la segunda vuelta es porque cuenta con una porción de poder que podría expandirse y quizá porque cree que puede ser reelecto. Calcula que aún si no pasa el examen del balotaje, podría limitar los movimientos del ganador, en particular los intentos del PT por encerrarlo en sus propios problemas judiciales. Entre otras opacidades, los escándalos por la compra al contado de medio centenar de viviendas que también involucran a sus hijos. Esas denuncias pasarán a la historia.

La Justicia es un capítulo complejo. El año próximo el Senado decide dos incorporaciones a la Corte Suprema (Superior Tribunal Federal) por la jubilación de otros tantos jueces. El avance en esa Cámara le permitirá al bolsonarismo incidir en esas selecciones. Ya antes el presidente nombró a otros dos magistrados. Y siempre acarició la idea, como en Argentina, de ampliar la Corte de sus actuales 11 miembros a 15, con el Partido Liberal del líder ultraderechista moviendo su poder relativo para intentar designar a los cuatro nuevos.

El Tribunal perdería toda independencia. Nada de qué asombrarse. No olvidemos que Bolsonaro es un populista y los populistas se parecen, no importa si vienen por la derecha o les conviene percibirse de izquierda. No son republicanos, son iliberales según un correcto término de moda que caracteriza adecuadamente al mandatario brasileño.

Todos estos manejos y con la nueva composición parlamentaria, encendieron el alerta entre los máximos jueces sobre la posibilidad, ahora más que antes, de una escalada de juicios políticos contra los cortesanos. Aquí los analistas están divididos entre si Bolsonaro podrá o no llevar adelante esa ofensiva.

Aunque no todas las nuevas bancadas tienen el perfil para embarcarse en este tipo de agenda confrontativa, el resultado de este domingo muestra que el presidente tendría, en un posible segundo mandato, una salida más fácil para estas maniobras. Pero tampoco cedería desde la oposición. Eso empezaría con buscar la elección de un presidente del Senado más dócil que Rodrigo Pacheco, que nunca dejó avanzar este tipo de agendas. Entre ellas una solicitud de juicio político que Bolsonaro ha reclamado insistente contra Alexandre de Moraes, justo el juez supremo que vigila la transparencia de las elecciones.

© Copyright Clarin 2022

## Nueva York y la crisis de migrantes

Una insólita situación se está produciendo en la populosa ciudad de Nueva York. La llegada de miles de inmigrantes enviados como venganza política por los Estados de la frontera sur de Estados Unidos está haciendo colapsar los albergues y el presupuesto de esta enorme urbe sobre el río Hudson.

Una singular paradoja de la modernidad si se tiene en cuenta que Nueva York se fundó y desarrolló de la mano de la inmigración. Y también producto de esa crueldad de la política actual, estimulada por la polarización, a la que no le importa el medio, sino el fin.

Desde hace aproximadamente seis meses los gobernadores republicanos de Texas y Arizona fletan micros con los migrantes centroamericanos que van llegando y los envían a Nueva York con el fin de presionar al gobierno demócrata del presidente Joe Biden para que cambie sus políticas fronterizas. Reclaman menos tolerancia y más muros.

"Esta ciudad que se recupera de una pandemia global se está viendo abrumada por una crisis humanitaria creada por manos humanas. Estamos al borde del precipicio", afirmó el alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams.

Todos los días llegan a la ciudad entre cinco y seis micros con inmigrantes. La municipalidad abrió 42 nuevos refugios, la mayoría en hoteles, pero no alcanzan. Una de cada cinco camas en el sistema para desamparados en Nueva York está ocupada ahora por un migrante. Este flujo repentino aumentó la población de estos albergues a niveles récord.

Adams recordó el origen inmigrante de gran parte de la comunidad neoyorquina, y afirmó que los recién llegados son bienvenidos. "Los neoyorquinos siempre hemos atendido a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Nos vemos en ellos, vemos a nuestros antepasados en ellos".

Sin embargo, el gobernante reconoció que la actual situación es diferente, y por eso este viernes declaró el estado de emergencia. "Aunque nuestra compasión es ilimitada, nuestros recursos no lo son", dijo. Y reclamó la reacción del gobierno de Biden. "Necesitamos ayuda y la necesitamos ya. Es insostenible", lanzó Adams.

Los holandeses fueron los primeros en colonizar Nueva York. En 1626 fundaron una colonia en la isla de Manhattan, luego de comprar el territorio a los indios por sólo 25 dólares, y la llamaron Nueva Ámsterdam. Los ingleses conquistaron la ciudad en 1664 y la rebautizaron con el nombre actual. A partir de allí creció gracias a la inmigración. Una inmigración que hoy llega desde Centro y Sudamérica.

Daniel Vittar

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

## DISFRUTÁ LOS MEJORES ESPECTÁCULOS CON 365





-20%

## **EN ENTRADAS**

PARA LAS FUNCIONES DE LOS MIÉRCOLES. Stock: 20 butacas por función. Entradas: Plateanet.com

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y DISFRUTÁ AHORRANDO



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | @ @ &







DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

## SOCIEDAD

Tragedia en el Caribe • El ómnibus turístico en el que iban 14 argentinos

LOS SOBREVIVIENTES HABLAN DE LA IMPRUDENCIA DEL CHOFER

# Más dolor: murió otra argentina tras el vuelco del micro en Punta Cana

Paola Medina tenía dos hijas y había viajado con su pareja. Se suma a Valeria Brovelli, que había fallecido anteayer junto a una mujer peruana. Dos argentinos siguen muy graves.

## Mara Resio

mresio@clarin.com

Otra turista argentina, Valeria Paola Medina, de 44 años, murió como consecuencia del trágico vuelco de un micro en Punta Cana, República Dominicana. La mujer viajaba con su pareja y había recibido asistencia médica en el hospital IMG. Ella falleció ayer, en tanto su marido recibió el alta médica.

Así, son dos turistas argentinas y una peruana las tres víctimas fatales del accidente ocurrido este jueves a la mañana en el Boulevard Turístico del Este, en la provincia La Altagracia de Republica Dominicana.

La otra argentina que murió por el vuelco fue Valeria Victoria Brovelli, una licenciada en Ciencias Ambientales de 33 años que trabajaba en IBM Argentina como asesora en temas de Seguridad e Higiene. Había viajado a Punta Cana con su pareja, quien sobrevivió.

La tercera víctima es la peruana Karla Rodríguez Dionisio, de 40 años, que viajaba con su marido y su hijo menor de edad. Ambos seguían ayer hospitalizados. "Como escuché hace unos días debemos estar contentos por el simple hecho de estar vivos, y así lo creo". Con esas palabras, la argentina Valeria Paola Medina, quien murió ayer, describía la importancia de la felicidad tres semanas antes del accidente fatal que sufriría en Dominicana.

La mujer y su pareja, Diego Martín Donaley (48), hacían este jueves una excursión en el ómnibus blanco que terminó volcado hasta la Isla Saona.

Medina y su pareja viajaron al Caribe el martes 3 de octubre y tenía previsto volver el jueves 13. La mujer vivía en la provincia de Buenos Aires y era mamá de dos nenas, Camila y Malena.

Minutos después del accidente, Diego habló sobre la difícil situación que atravesaba Paola porque había perdido un brazo. "Desde que llegamos está en el quirófano, me dicen que está estable y nada más", expresó a medios locales. Hacía unos años estaban en pareja.

Y aclaró que estuvieron "como media hora esperando una ambulancia. Yo subí a mi mujer con un bombero particular y partimos para acá (NdR: el Hospital IMG). Ella perdió un bra-



Después de la tragedia. El ómnibus de la empresa "Suero Bus" llevaba turistas de distintas nacionalidades hacia la Isla Saona. La mayoría de ellos eran argentinos. EFE



Paola Medina. Había viajado con su pareja al Caribe. Tenía 44 años y dos hijas.

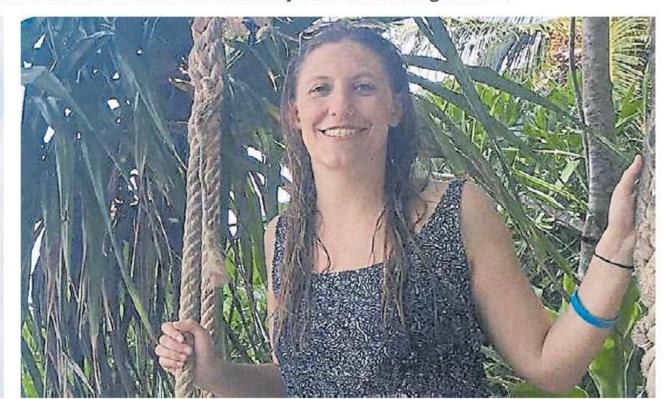

Valeria Victoria Brovelli. Había ido a Punta Cana con su pareja. Tenía 33 años.

zo, le dije al bombero que no esperemos más". Sin embargo, su estado de salud empeoró y ayer falleció.

Paola trabajaba como supervisora de siniestros en La Caja de Ahorro y Seguro desde hacía seis años, aunque en la empresa tenía una antigüedad de casi 24 años. Allí había trabajado también en el área de atención al cliente. Su pareja es jefe en la misma compañía desde 2011.

Además, la mujer se desempeñaba hacía poco más de un año como psicóloga independiente. Se había recibido en 2018 en la Universidad del Museo Social Argentino. Brindaba atención online a adolescentes v adultos. A través de una cuenta de Instagram, compartía posteos motivacionales.

Además de Paola y su pareja, en el ómnibus de la empresa "Suero Bus" viajaban 12 argentinos más. Siete seguían anoche hospitalizados, tres de ellos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Dos se encuentran en estado delicado y uno estable estable. Los cinco restantes, entre ellos el esposo de Paola, recibieron el alta.

También había siete turistas colombianos, cinco peruanos, once chilenos, dos mexicanos y siete brasile-

## La pareja de Paola Medina aseguró que tras el vuelco esperaron a la ambulancia media hora.

ños. Todos hacían una excursión a la Isla Saona, pero el trayecto no terminó en el destino previsto sino de la peor manera.

Al mismo tiempo, se difundió un video tomado por una cámara de seguridad que muestra el momento exacto del accidente. En él se ve que el micro dobló a alta velocidad y no intentó esquivar ningún otro vehículo u obstáculo en el camino, como habría dicho el conductor.

El micro terminó tumbado de costado en la entrada de una estación de servicio. Las imágenes parecen dejar atrás las informaciones preliminares que indicaban que el accidente sucedió luego que el autobús sufrió un deslizamiento.

A su vez, varios pasajeros declararon que el accidente fue provocado por imprudencia del chofer.

"No es como lo relatan, que él para esquivar un camión chocó con un muro: eso no fue así. El conductor iba en exceso de velocidad y tomó una curva con ese exceso de velocidad, lo cual resultó en volcamiento", aseguró Dominique Dreckmann, una turista chilena que viajaba en el micro.

La joven nunca imaginó que presenciaría junto a tres amigos una tragedia. Según contó, el micro era "antiguo" y "no apto para trasladar gente", aunque viajaban 46 personas. Dreckmann, que se identificó como enfermera de profesión, dijo que llamó al 911 y que la ayuda no fue inmediata puesto que "en la ciudad solo existen tres ambulancias, y dos de ellas están ocupadas".■

Fin de semana XXL. Ayer la jornada fue cálida, pero para hoy se espera que baje la temperatura y que lleguen vientos muy fuertes. La ocupación ya está en el 85%.

## Mar del Plata, entre los números optimistas y el alerta meteorológico

MAR DEL PLATA. CORRESPONSAL

Guillemo Villarreal

mardel plata@clarin.com

Todo el alojamiento disponible, que obviamente no alcanza la cantidad del que se ofrece en temporada alta, pero aun así no es poco, tiende a ocuparse en su totalidad este fin de semana largo de feriado doble. Las reservas ya estaban ayer en Mar del Plata en un 85%; el año pasado, el mismo fin de semana, la ocupación total fue del 80,4%.

La ciudad recibió ayer a miles de visitantes en un día cálido, en el que se recomendó aprovechar el sol para acercarse a la costa, bajar a la playa y al que se anime, porque el agua del mar todavía está lejos de alcanzar las temperaturas del verano, darse una zambullida. Ocurre que rige un alerta meteorológico para hoy y mañana.

"Alerta Naranja", anunció el Servicio Meteorológico Nacional, por vientos fuertes que se mantendrán constantes entre 40 y 60 kilómetros por hora y que en la noche de hoy podrían alcanzar ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. La temperatura máxima no superaría los 13°.

Pero esta vez el pronóstico no parece haber desalentado a quienes tenía planeado aprovechar los feriados, el de ayer decretado por fines turísticos, y el del lunes por el Día de la Diversidad Cultural. La muestra son los reservas y el movimiento que viene dándose en las rutas desde el jueves.

A media tarde del jueves, las autoridades de Seguridad Vial informaron que eran unos 750 autos por hora los que viajaban hacia la Costa Atlántica. El flujo de tránsito comenzó a incrementarse con las primeras luces

A las 5.30 de la mañana eran 1.800 los autos viajando al sudoeste bonaerense, y un par de horas después, por hora, atravesaban el peaje de Hudson 2.100 autos.

Celebran por un lado los operadores turísticos, porque saben va que obtendrán buenos resultados el fin de semana, pero es inevitable que el clima pronosticado inquiete por las diversas actividades programadas para las que se espera masiva afluencia.

Uno es el Festival Marea, gratuito y al aire libre, con el que se celebra el

centenario del puerto de Mar del Plata. Abría ayer con un show de mapping, imágenes proyectadas sobre la hilera de los silos, y continuará hoy y mañana con una amplia propuesta gastronómica, clases de reconocidos chefs y entre múltiples acti-

Muchos van ahora por su alquiler de verano: un 2 ambientes, 15 días de enero, está \$71 mil.

vidades, la presentación de más de 50 bandas y artistas en vivo en distintos escenarios portuarios.

La ciudad será también anfitriona de La Noche del Turismo simultáneamente con otros 25 destinos del país, y comprende recorridos guiados a edificios históricos, visitas a fábricas de cerveza y shows al aire libre.

Además, anuncian beneficios gastronómicos que incluyen descuentos, happy hour y menúes en promoción. Es gratis y los cupos son limitados por lo que hay que reservar (0223-689-2835 o 0223-535-3548).

El presidente del Colegio de Martilleros, Guillermo Rossi, confirmó el jueves que las reservas llegaban a un 80%, los mismos números que maneja el sector hotelero.

Los martilleros esperan que los turistas, como lo vienen haciendo por redes o otras vías de contacto, se acerquen a las oficinas inmobiliarias para consultar por alquileres de temporada. Los precios sugeridos: dos semanas en un dos ambientes, en enero, costará desde \$71.000.

Por su parte, el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica, Jesús Osorno, confirmó que las reservas están "entre un 80% y un 85%, va a ser muy bueno", sostuvo.

"Vamos a cerrar con muy buenos números", aseguran los operadores turísticos que vienen trabajando, como les gusta decir, a ritmo de "cama caliente" después del paso de 30.000 participantes de los Juegos Bonaerenses, alojados aquí la última semana, y que aspiran sostener durante la próxima temporada tras las señales que deja este finde XXL. De momento, muy buenas.■



Como en verano. Turistas ayer, en las playas de Mar del Plata. BULACIO

CASI TODOS LOS HOTELES DE LA ZONA ESTÁN LLENOS

## A pesar del conflicto mapuche, Bariloche está repleta de turistas

Bajo la sombra del conflicto mapuche, Bariloche recibe a unas 40 mil personas durante este fin de semana XL. En verdad, toda la Cordillera está a tope. En la región, algunos de los operadores se habían mostrado preocupados por cómo podía afectar a las reservas las alternativas que se viven en Mascardi, a unos 35 kilómetros de la localidad.

Sin embargo, los números siguen

exhibiendo un fuerte crecimiento del turismo en la Cordillera. Este invierno, por ejemplo, la ciudad marcó un récord histórico con más de 600 mil visitantes que llegaron para disfrutar de la nieve.

Este feriado muestra una ocupación que oscila entre el 93% y el 95%, indican a Clarín fuentes de la indus-

En La Angostura y en El Bolsón es-

peran reservas hoteleras superiores al 80%, mientras que Esquel, alcanza el 100%, según voces del sector.

Por su lado, San Martín de los Andes, con 6.000 camas habilitadas, superaría el 70%. "Puede aumentar porque mucha gente viaja a último momento", indicó Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera de la localidad a la agencia Télam.

La provincia de Río Negro subrayó

al ministerio de Seguridad conducido por Aníbal Fernández la importancia de sostener al Comando Conjunto, que componen 250 efectivos destinados a Mascardi, durante el fin de semana largo de cara a la multitud que llegó ayer a la Cordillera y se quedará en la zona hasta el martes.

Entre el martes y el jueves pasados se sucedieron distintos incidentes en la región, entre los que se incluyeron cortes de ruta camino a El Bolsón, de la vía de la Trochita en Esquel y un intento de incendio a una capilla en La Angostura.

Sin embargo, las avenidas de Bariloche, Pioneros y Bustillo, que unen el centro con los kilómetros, se observaban ya mismo desde el jueves repletas de tránsito de vehículos.

Claudio Andrade, Bariloche

pressreader Printed and distributed by pressreader PressReader.com +1 604 278 4604 COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

44 | SOCIEDAD SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022



Obesidad. Muchos llegan para realizarse un tratamiento quirúrgico.



Dejar los anteojos. Cirugía refractiva, una de las que más se hacen.



Tratamientos cardiovasculares. Donde hay más diferencia de precio.

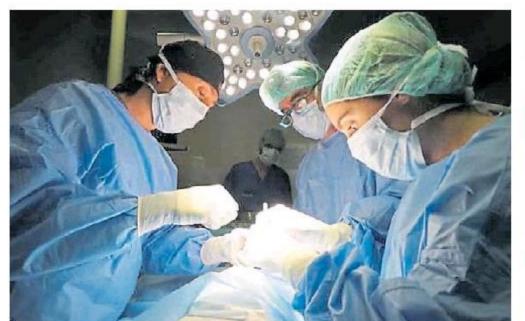

Cirugía traumatológica. Entre las diez más requeridas por extranjeros.

Turísmo médico. Pacientes de otros países vienen a la Argentina por los precios "regalados" en cirugías y terapias de calidad. También por la excelencia profesional.

## Salud a dólar blue: los tratamientos que son furor entre los extranjeros

## Penélope Canónico

pcanonico@clarin.com

La combinación de turismo y salud es una fórmula muy tentadora para muchos extranjeros que visitan Argentina. La calidad profesional, los altos estándares de tecnología e infraestructura, la cotización del dólar blue y los bajos costos de la medicina para los extranjeros, son algunas de las claves del fenómeno. El ahorro para los turistas que vienen de afuera puede ir del 40 al 80%.

Según datos de la Cámara Argentina de Turismo Médico (CATM), antes de la pandemia el país recibía un promedio mensual de 1.000 extranjeros en busca de cirugías o tratamientos. "En el primer semestre de 2022, se recuperó el 60% y en la segunda etapa del año esperamos alcanzar el 100%. El 40% viene a atenderse de regiones de Latinoamérica como Uruguay, Bolivia, Perú, Paraguay y Chile. También llegan desde Estados Unidos, Canadá y Europa", señala Miguel Cané, presidente de la CATM, en diálogo con Clarín.

El segmento puede llegar a facturar un promedio anual de 250 millones de dólares y permite desarrollar numerosos puestos de trabajo calificados. "El turista médico suele gastar siete veces más que el tradicional. gunda consulta presencial, la práctitados que en los grandes centros de Es que, en promedio, los costos de las prácticas médicas en Argentina representan el 25% de lo que se paga en Estados Unidos", ilustra Cané.

Y explica: "La salud es un problema en el mundo. Hay cuestiones de precios en Estados Unidos, donde carecen de seguro médico; de falta de tecnología e infraestructura en países de Latinoamérica; y de plazos de atención como sucede en Canadá y Europa donde hay extensas listas pa-

## En este segundo semestre del año se esperan 1.000 pacientes extranjeros por mes.

ra atender tratamientos no urgentes que pueden demorar entre 8 o 9 meses de espera".

Iris Rodriguez es médica del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Italiano. Atiende a pacientes de Honduras, Inglaterra, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y Chile que.

"Primero, la teleconsulta. Según la dificultad, le pido estudios que se hacen en su lugar de origen o viaja a la Argentina para aprovechar una seca de un eventual tratamiento médico o quirúrgico y hacer turismo. Incluso, algunas teleconsultas son de argentinos que viven en el exterior y necesitan una segunda opinión del diagnóstico que les propusieron en el país donde están viviendo", descri-

"Nos suelen elegir por el costo ya que una consulta virtual puede valer entre 40 y 50 dólares cuando en el exterior sale el doble. Los pacientes de Chile, Paraguay y Uruguay vienen a comprar audifonos porque están a mitad de precio. Además, los profesionales argentinos somos afamados, buscados y valorados por nuestra formación clínica", añade Susana Dominguez, fonoaudióloga, dedicada a tratamiento de hiperacusia.

Otras variables que posicionan al país como un centro de promoción del turismo médico internacional son la diversidad y la riqueza de los paisajes, la capacidad hotelera, la oferta gastronómica, la multiplicidad de eventos culturales y la nocturnidad de los centros turísticos del país.

"En general, los pacientes eligen someterse a un procedimiento cardiovascular en Argentina por el tipo de cambio y porque hay datos científicos publicados con los mismos resulEstados Unidos. Por ejemplo, una cirugía de mediana complejidad cuesta US\$ 15.000 mientras que en Nueva York se cobra US\$ 150.000", distingue Gustavo Cerezo, jefe de medicina ambulatoria del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.

Dentro de la medicina curativa, estética y preventiva o para el bienestar, que son los tres grandes rubros del turismo médico, las prácticas más requeridas por los extranjeros son:

## El costo de una cirugía cardiovascular acá es de US\$ 15.000, y en Nueva York de US\$ 150.000.

- Tratamientos invasivos cardiovas-
- Procedimientos de cirugía estética y reparadora.
- Cirugía traumatológica.
- Tratamientos quirúrgicos oftalmo-
- Neurocirugía y tratamientos de rehabilitación neurológica.
- Trasplante hepático y médula ósea, oncoginecología.
- Programas médicos personalizados

de bienestar.

- Tratamiento quirúrgico de la obesi-
- Oncología: tratamientos personalizados, estudios, diagnóstico y tratamiento de medicina nuclear.
- Intervenciones fetales intrauteri-

Rogelio Ribes Escudero, Jefe de trasplante de córnea del Hospital Alemán, le dice a Clarín: "En promedio, veo un paciente extranjero por semana, sobre todo de Paraguay, Uruguay y Bolivia. Viajan para operarse de cataratas o para hacerse una cirugía refractiva (dejar de usar anteojos). Acá pagan entre US\$ 200 y 400".

Lucas Otaño, experto en Medicina Materno-Fetal, a cargo del Programa de Cirugía Fetal del Italiano, dice que los pacientes que recibe del exterior buscan, especialmente, cirugías más complejas que no se hacen en su lugar de origen. Por ejemplo, la cirugía fetal del mielomeningocele (espina bífida) y el intervencionismo cardíaco fetal (valvuloplastias y colocación de stents en el corazón fetal).

Hay algo novedoso: los tratamientos de medicina proactiva que plantean un nuevo paradigma, llevar la salud al máximo nivel posible, sin esperar a enfermarse para mejorarla. Se trata de programas integrales y personalizados que están orientados a mejorar la calidad de vida en entornos de plena naturaleza. Diseñados por un equipo interdisciplinario y multidisciplinario, incluyen un seguimiento médico que busca recuperar el bienestar y mejorar la condición física, psíquica y emocional.

"Abordan cinco ejes clave: alimentación adecuada, actividad física, disminución del consumo de fármacos, descanso y control del estrés. El objetivo es generar un clic en la persona para que implemente hábitos saludables en su vida cotidiana", le explica a Clarín Miguel Cané, gerente general de La Posada del Qenti, ubicada en las Sierras de Córdoba.

Christophe Krywonis es un reconocido chef francés por su participación en la versión argentina de Masterchef. Se hospedó en La Posada de Qenti durante 18 días y logró un descenso de 9 kilos.

¿Cómo fue la experiencia de bajar de peso? "Al llegar, tomé conciencia de la importancia del descanso, de comer con tiempo y de la necesidad de cuidar mi salud. La magia del lugar te hace sentir el relax porque siempre estás ocupado de forma recreativa y saludable. Durante el tratamiento aprendí a disfrutar del silencio y de la paz", describe y confiesa que ahora el gran desafío es mantener los nuevos hábitos de vida en su día a día.

Hay planes de 7, 10, 14, 21 y 30 días. "La mayoría de los programas son 'combinados', porque buscan bajar de peso y disminuir el estrés, los factores más solicitados. Para nosotros. es una escuela porque se hace mucho hincapié en la educación en el paciente que también es huésped", señala Christian Leiva, cirujano, director médico de La Posada del Qenti.

Reciben pacientes de países limítrofes y de Estados Unidos. "Estos programas tienen un costo de entre un 70 y 80% menor de lo que valdría en Estados Unidos sin contar el alojamiento y la gastronomía, es decir, el precio de la estadía completa que pagan en Argentina equivale solo a las consultas clínicas y aparatología

en su país de origen", explica. PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYNIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW



# Amá la set Tupperware

La línea de recipientes ideal por la calidad de su material, su cierre hermético, su variedad de tamaños y formas para diferentes usos.

LANZAMIENTO YA ESTÁ EN EL KIOSCO A SÓLO

S1299

Recargo de envío al Interior \$150,10 (precio exclusivo para kloscos)

**ENTREGA N'1:** 

+ BOX 750 ml RECTANGULAR Tupperware







En cada fascículo, recetas clásicas y otras originales para resolver tus viandas.

1. BOX RECTANGULAR 750 ML - 2. BOWL 1 LT - 3. BOTELLA ECO TWIST 1 LT - 4. CONTENEDOR 1,4 LT - 5. BOX CUADRADO CON ASAS 850 ML 6. CONTENEDOR 900ML - 7. BOX SANDWICH 400 ML - 8. CONTENEDOR FREEZER 500 ML - 9. MINI CONTENEDOR 200 ML x 2 U. - 10. BOWL 400 ML

✓ PARA LLEVAR TU VIANDA

✓ PROTEGER Y ALMACENAR LOS ALIMENTOS

✓ OPTIMIZAR EL ESPACIO DE GUARDADO

✓ PROTEGER Y ALMACENAR LOS ALIMENTOS

→ PRÓXIMA ENTREGA 21 DE OCTUBRE. ¡COLECCIONALOS!





Colecciones Clarinx

OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 07/10/22 AL 16/12/22 O HASTA AGOTAR STOCK DE 53.400 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (\*) SET DE PRODUCTOS TUPPERWARE: ORIGEN NACIONAL. IMAGEN ILUSTRATIVA. EL NÚMERO Y ORDEN DE ENTREGAS DE ESTA COLECCIÓN PUEDE SUFRIR VARIACIONES POR INCIDENCIAS AJENAS A AGEA S.A., ASÍ COMO LA PERIORICIDAD Y EL PRECIO DE LA MISMA. DISPONIBLE EN TODO EL PAÍS.

46 | SOCIEDAD SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022



Así está hoy. Los boxes para prácticar los tiros se convertirán en una pérgola. FERNANDO DE LA ORDEN

TRANSFORMACIÓN EN LA COSTANERA NORTE

## Cierra el Driving de golf y empiezan los cambios urbanos en Costa Salguero

Tras casi 30 años de concesión, el sábado 15 dejará de funcionar. Harán un parque con acceso directo al río.

## Pablo Novillo

pnovillo@clarin.com

Después de casi 30 años de concesión, el próximo sábado 15 el Driving de golf de Costanera Norte cerrará para siempre. En ese predio, la Ciudad instalará un parque con acceso directo al Río de la Plata. Será el primer paso en la reconversión de Costa Salguero, que incluye una cuestionada venta de tierras públicas hoy frenada por la Justicia.

En la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad la confirmaron a Clarín que "el sábado 15" tomarán posesión del sector donde hasta ahora funciona el Driving.

Según explicaron, el complejo deportivo era una subconcesión que realizó Telemetrix SA, la empresa que desde 1993 explota este terreno ganado al río. En el Gobierno porteño informaron que para fin de año ya tendrán el control completo de Costa Salguero.

De hecho, el Estado ya retomó el manejo de la parte donde hasta hace poco funcionaba una estación de servicio, que hoy están desmantelando. Allí construirán canchas de básquet y otras instalaciones deportivas.

Clarín intentó comunicarse con

autoridades del Driving, pero no obtuvo respuesta.

Por lo pronto, la idea de la Ciudad es iniciar en noviembre la construcción del parque en ese terreno, de 8,8 hectáreas. Será la primera etapa de obra y la idea es inaugurarla en mayo. El presupuesto para este primer tramo es de \$ 465 millones.

¿Qué harán? La parte donde hoy están los boxes desde los cuales los golfistas practican sus tiros será reconvertida en un paseo con una pérgola, en forma curva.

El resto será una superficie verde surcada por senderos, con un patio de juegos infantiles y tres lagunas artificiales que servirán como paisaje y para el riego. En tanto, el actual estacionamiento se mantendrá, aunque mejorado.

Otro cambio significativo es que el camino de sirga, la franja de tierra libre junto al río, no tendrá ninguna baranda, sólo habrá una barranca de hormigón para contener las crecidas del río. Así, se podrá llegar caminando desde el parque hasta el río sin obstáculos.

En total, Costa Salguero tiene 16 hectáreas, en las cuales habrá que destinar un 72% de superficie a espacio público.

La segunda etapa de obra, que también será de espacio verde, involucra la franja que queda entre la costa y el centro de exposiciones. Es el sector de la histórica discoteca Caix, por

Por último, está el sector donde desde hace 30 años funciona el Centro de Exposiciones.

Ese sector es donde está la principal traba para el desarrollo completo del predio. A fin de 2019, con los votos de la bancada oficialista, el Ejecutivo logró que la Legislatura aprobara un permiso para vender hasta un 35% del terreno de Costa Salguero a inversores inmobiliarios privados.

Tras ello, convocó a un concurs organizado por la Sociedad Central de Arquitectos, que ganó el estudio Franck-Menichetti. En ese proyecto se planteó construir edificios en el sector pegado a la avenida Rafael Obligado, dejando el resto de la superficie para un parque público costero.

El Gobierno porteño tomó esa iniciativa, con algunas modificaciones, y logró aprobar otra ley autorizando ese proyecto, a fin del año pasado.

Pero entre tanto, representantes de ONG ambientalistas y de la oposición (entre ellos Gabriela Cerruti, ex diputada y actual vocera presidencial) fueron a la Justicia contra la primera ley, la que autorizó la venta de tierras.

Denunciaron que no se habían cumplido algunas cuestiones legales, por ejemplo una doble votación, método que se suele emplear cuando se busca enajenar tierras públicas.

Además, la oposición logró juntar 50.000 firmas de vecinos contra la venta del espacio público.

Lo cierto es que la Justicia les dio dos veces la razón, en primera y segunda instancia, y declaró que la ley es inconstitucional.

El Ejecutivo porteño apeló, y hoy la decisión está pendiente en el Tribunal Superior de Justicia, el equivalente a la Corte Suprema pero de la CiuCómo quedará





Verde. Una simulación de cómo quedará el futuro parque del golf.

dad. En ese tribunal le aseguraron a Clarin que no tienen una fecha para resolver la causa.

Una venta parcial frenada pero un proyecto de espacio público aprobado: así se puede resumir la situación judicial en torno a Costa Salguero. Y por eso que que la Ciudad iniciará la transformación con el Driving.

"Este proyecto pretende llevar ciudad allí donde no la hay. El equilibrio en la mixtura de usos es el camino para asegurar que la mayor cantidad de vecinos y vecinas disfruten un espacio público que hoy es inaccesible", afirmó Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano porteño.

Junto al proyecto de Costa Salguero, la Ciudad también tiene previsto recuperar Punta Carrasco, cruzando el canal. Allí también se terminarán las concesiones y se continuarán el parque y el paseo costero.

Los cambios en Costa Salguero, además, son parte de un proyecto más amplio que busca mejorar la Costanera Norte, con la construcción de un memorial para las víctimas del atentado a la AMIA, la instalación de una playa pública y la creación de otro parque junto a la desembocadu-

ra del arroyo Vega.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPPRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW



OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 30/09/22 AL 17/10/22 O HASTA AGOTAR STOCK DE 19.000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. GIGANTE PREHISTÓRICO: PRODUCTO NACIONAL - ORIGEN ARGENTINA.

48 SOCIEDAD

SÁBA DO 8 DE OCTUBRE DE 2022



Chau manija. Los vecinos de este edificio optaron por no sustituirla. Otros la cambian por una de plástico.



Antirrobo. Así protegen algunos vecinos los porteros eléctricos.



Sin piedad. Ladrones arrancaron el frente del buzón. RODRÍGUEZ ADAMI

UN DELITO QUE AFECTA MÁS A INMUEBLES DE ALTO VALOR PATRIMONIAL

# Fiebre del bronce: aumentan los robos de porteros eléctricos en Congreso

También desaparecen detalles ornamentales de las fachadas y manijas. A veces optan por no reemplazarlas.

Como si la zona de Congreso no tuviera suficiente con ser el epicentro de marchas y protestas casi a diario, los vecinos se enfrentan a un problema que sufren también otros barrios: el robo de metales. En especial del bronce que se encuentra en porteros eléctricos, picaportes y otros detalles de las fachadas.

Este delito afecta no solo al frente de los inmuebles, muchos de ellos de valor patrimonial, sino a la dinámica de los consorcios. Porque más allá de los trastornos que causa la desaparición de manijas, barandas y buzones, el robo de los porteros eléctricos deja incomunicados a los vecinos que, por ejemplo, esperan un envío a domicilio. Esto obliga a los propietarios a asumir un gasto extra.

El robo de objetos de bronce se trata de una problemática que no es nueva y que afecta a muchas zonas de la Ciudad, sobre toda aquellas en donde se encuentran construcciones de las primeras décadas del 1900. Recoleta es una de ellas. También se pueden ver faltantes de bronces por diferentes zonas del Área Central y en los barrios que conforman el entorno de Congreso: Monserrat, Balvanera y San Nicolás.

En las construcciones de principios del siglo XX, estos detalles formaban parte esencial de la fachada: el bronce se usaba en el marco de los buzones, en timbres, en picaportes en forma de pomo. También en la base de las puertas, habitualmente de dos hojas, y en otros detalles, como flores de lis, puntas de lanza o aldabas (llamadores).

En Congreso, así como en otros barrios, solo hay que salir a caminar y mirar con atención este tipo de frentes para darse cuenta de que, en muchos casos ya no quedan rastros de este tipo de detalles. En algunos frentes fueron reemplazados por otros materiales metálicos de menor valor o simplemente no fueron repuestos.

"El robo del bronce es de todos los días. Es una cuestión de mala suerte, hoy quizá toca acá, mañana allá-cuenta a Clarín el encargado de un edificio sobre avenida Entre Ríos, a pasos del Palacio del Congreso-. En nuestro caso, se decidió quitar todo lo que había porque una vez arrancaron el portero eléctrico, que además era muy grande, y rompieron también una parte del mármol del frente", detalló el hombre.

"Se cambiaron los picaportes, el buzón, portero y unas flores de bronce por un metal plateado sin ningún valor de reventa y que no necesita nada de mantenimiento", agrega.

Los vecinos de un edificio de casi cien años de la calle Solís, casi esquina Adolfo Alsina, amanecieron el miércoles sin portero eléctrico. Durante la madrugada fue arrancado de raíz el tablero del timbre, que obviamente era de bronce. Quedaron los cables al aire.

No es la primera vez que roban objetos del frente de este inmueble: también se llevaron picaportes y la placa ubicada en la base de una de las hojas de hierro de la puerta.

"La mayoría de los vecinos decidió no reponer estas partes, así que ahora no hay nada. Vamos a ver qué se decide con el portero eléctrico", lamenta una vecina en charla con este diario. Como ocurre en otros edificios, es muy probable que sea reemplazado por un portero de otro metal o de plástico, que no tenga interés de reventa.

Justo enfrente, hay otro edificio del mismo estilo, también vandalizado, al que le faltan partes de bronce del diseño original. Advertidos de esta situación, aquí los vecinos colocaron dos barras de acero sobre el portero eléctrico; es evidente, a simple vista, que ya intentaron arrancarlo.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad aseguran que detrás del robo del bronce ho hay bandas organizadas, sino personas en situación de calle o que roban por mera subsistencia. "Tenemos constantemente detenidos por este delito, considerado como 'tentativa de robo'. En 48 horas, o menos, quedan en libertad y reinciden", explican.

Desde el Ministerio aseguran: "Las comunas destinan personal al patrullaje nocturno. Y es muy común que los vecinos llamen también al 911 cuando observan movimientos extraños".

Por otra parte, informan que "en los últimos dos años se han realizado distintos procedimientos en depósitos o comercios que compran metales logrando dar con muchas piezas y cables robados".

En general, los detenidos llevan entre sus ropas o en mochilas lo que roban "y los elementos rudimentarios que usan para extraerlos como palancas de hierro y destornilladores", cuentan desde el Gobierno porteño. En lo que va del año hubo 68 personas detenidas.

## **NO TE DUERMAS**

SUSCRIBITE | 365.COM.AR



DISFRUTÁ AHORRANDO Vicente López. El presunto parricida Martín Del Río fue procesado ayer con prisión preventiva. Para los fiscales, es él quien camina encapuchado al lugar del crimen.

# Una bolsa blanca complica al acusado de matar a sus padres

Gastón Leturia

gleturia@clarin.com

"Resulta en un todo idéntica al que se visualiza en los videos en cuestión". La afirmación cierra el informe de uno de los tantos peritos que analizaron todo tipo de pruebas en el caso del doble crimen en Vicente López, ocurrido el 24 de agosto y que tuvo como víctimas a José Enrique Del Rio (75) y María Mercedes Alonso (72).

Por el hecho, el único acusado y detenido es el hijo menor del matrimonio, Martín Santiago Del Río (47), quien ayer sufrió un nuevo revés judiciales: lo procesaron con prisión preventiva. Además, ordenaron trasladarlo a una cárcel común. Ahora está en la DDI de San isidro.

El análisis fue solicitado por el equipo de fiscales que investiga el casoy tuvo como objeto principal la bolsa que llevaba el "caminante encapuchado", cuyo recorrido de iday de vuelta entre una esquina de Núñez (Libertador y Ricchieri) y la casona donde ocurrió el doble homicidio (Melo al 1100, Vicente López) quedó totalmente registrado por cámaras municipales y vecinales, en la ventana horaria donde ocurrió el hecho.

"Tincho", como le dicen los cercanos al menor de los Del Río, dice que esa persona no es él. Los investigadores dicen que sí y se basan en el testimonio de tres testigos (hermano, suegro y amante del sospechoso), quienes no dudaron en señalarlo por su forma de caminar y otros detalles particulares. Uno de ellos, la bolsa blanca con vivos rojos y azules, de la empresa Remax.

Se trata de otra de las pruebas que los fiscales consideran determinante, porque la misma bolsa fue hallada dentro de un morral entre los elementos que se secuestraron dentro de la camioneta de Martín Del Río.

El peritaje determinó que es la bolsa que se ve en el video, es la que lleva el "caminante", en la que se cree llevaba dos piezas claves: el arma homi-



La prueba. Los investigadores sostienen que es Martín del Río quien se ve en un video con una bolsa blanca.

cida y el disco rígido con todas las imágenes de las cámaras instaladas en la casa de calle Melo, entre ellas las escenas del doble crimen.

"Tincho" tenía una relación extramatrimonial con Paola, la primera persona que lo reconoció en los videos al verlo caminar con su particular "renguera". Ella le regaló esa bolsa, porque trabaja para esa empresa. La bolsa tiene un diseño particular y no se la consigue en cualquier local de la firma, es especial de eventos.

"La misma tiene idéntico diseño, tratándose de una bolsa blanca con manijas rojas, la cual posee un borde rojo en la parte superior, uno color azul francia en su parte inferior, y un globo terráqueo de la firma Remax, repitiéndose estos patrones en ambos lados de la bolsa, conforme se puede observar en el siguiente video", detalla la pericia, antes de linkear con unas de las imágenes que muestran al "caminante encapuchado".

La bolsa vuelve a aparecer en esce-

## **RÍO GALLEGOS**

## Le dan 16 años a un ex concejal por abusar de 2 nenas

El ex concejal de Río Gallegos Emilio Maldonado (Frente de Todos) fue condenado a 16 años de prisión por el abuso sexual contra dos nenas de 9 y 11 años, en un fallo por mayoría de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la capital de Santa Cruz.

Según el fallo, Maldonado fue considerado "autor penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda en concurso real con abuso sexual con acceso carnal por actos análogos reiterados".

na cuando la cámara del hall del edificio de Virrey Arredondo 2465, donde su suegro alquila un departamento, lo toma a Del Río entrando a las 20.02.

Instantes más tarde sale y se lo pierde de vista por un lapso de 16 minutos (aún se revisan cámaras para determinar su recorrido). Cuando vuelve a ingresar, la bolsa se percibe vacía. Del Río declaró que sacó sobras de comida, que a veces les da a personas en situación de calle, pero como no las encontró, tiró todo en unos tachos de basura de la Ciudad.

Por su parte, los investigadores creen que en ese período descartó el arma y el disco rígido con las imágenes. Dos elementos que aún no fueron hallados. El suegro de Del Río agregó un dato: contó que cuando fue al departamento notó que en el baño había toallas mojadas, como si "alguien se hubiese bañado". El imputado también se habría cambiado de ropas.

En el pedido de prisión preventiva redactado por los fiscales Martín Gómez, Marcela Semería y Alejandro Musso, y que espera respuestapor parte del juez de Garantías Ricardo Costa, los funcionarios judiciales incluyeron el tema de la bolsa en las 101 páginas del expediente.

La última semana, el acusado de "doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa (matar para lograr la impunidad) y por el uso de arma de fuego", delito que prevé como única pena la prisión perpetua, fue sometido a pericias psicológicas.

Tras un par de entrevistas presenciales con las psicólogas, se trazará un perfil de su personalidad, aunque sin un perito de parte porque, según su defensa, no tiene plata para pagarlo. Del Rio fue escoltado desde la DDI de San Isidro hasta la Asesoría Pericial Departamental de esa localidad.

Esposado por la espalda, con la misma campera negra que viste desde el día de su detención-hace ya casi un mes-, pantalón beige y zapatos de gamuza, Del Rio bajó del vehículo policialy entró al edificio pericial custodiado por dos agentes de la DDI.

Ya en su última indagatoria, Del Rio dijo que su familia lo dejó "tirado" económicamente cuando declaró: "Estando detenido, fui abandonado por mi familia, no tengo para pagar peritos. Mi hermano se niega a pagarlos, no tengo para pagar abogados".

Respecto a las pericias psiquiátricas que también deberá afrontar, ya tenían fecha confirmada para el 11 y 18 de este mes, a las 12.30. Los encuentros se harán en la misma Asesoría Pericial y estarán a cargo de las especialistas Roxana Lugarini y Liliana Varela.

Entre los puntos de pericias la fiscalía pidió que se disponga "un exhaustivo peritaje psicológico-psiquiátrico", si Del Rio "es capaz para ser sometido a proceso y eventual juicio" y "si se percibe en su relato algún tipo de rasgo psicopático o rasgos de mendacidad o fabulación".

"Quique" y "Mecha" aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno-, el 25 de agosto en el interior de su auto en el garaje de su casona de Melo 1101. Para los fiscales, el comerciante que manejaba los negocios de su padre fue quien el 24 de agosto por la tarde llegó a la casa y, con alguna excusa, convenció a sus padres para subirse al auto Mercedes Benz E350 estacionado en la cochera y los ejecutó con una pistola .9mm desde el asiento trasero, para luego simular un robo en la propiedad y huir.

Los fiscales del caso creen que el móvil fue económico y solicitaron la preventiva del acusado, la cual fue avalada por el juez Costa, quien notificó en persona al acusado.■



# 8 de Octubre - Día del Trabajador/a del STIHMPRA

Este **8 de octubre** celebramos el Día de los Trabajadores/as de la Industria del Hielo, Cámaras de Congelamiento/Conservación/Climatización y de los Mercados Mayoristas Frutihorticolas de la República Argentina como siempre nos caracterizó, con unidad, compromiso y compañerismo.

La fecha en que se conmemora nuestro día, el 8 de octubre, coincide con el natalicio de Juan Domingo Perón, quien fue el hombre que le dio dignidad a los trabajadores/as, mediante las medidas que llevaron al país hacia la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.

La pandemia covid 19 visibilizo la esencialidad de nuestra actividad. La responsabilidad, el esfuerzo puesto de manifiesto por todos nosotros/as en cada puesto de labor hicieron posible asegurar día tras día el alimento en la mesa de todos los argentinos/as en todos los momentos dramáticos que nos toco vivir. "Porque antes y hoy, fuimos y somos esenciales"

Como cada día recordamos a los compañeros/as que nos ha llevado la pandemia en cada puesto de trabajo y en cumplimiento de sus tareas. Abrazamos a sus familias con un "Presente" eterno.

Esta jornada de celebración, también nos permite reflexionar sobre la importancia de la unidad para sostener con mayor fuerza las conquistas logradas, así como retemplar nuestras fuerzas para seguir la lucha en defensa de los derechos de cada uno de nosotros y por nuestras familias, continuemos unidos ante el embate de quienes quieren volver a épocas de trabajo esclavo para someternos a tal esclavitud resignando la dignidad, quitándonos la calidad de vida que nos merecemos.

"Sin empresas no hay trabajadores, pero sin el esfuerzo incansable de los trabajadores/as no existirían las empresas"

"Les deseamos a todos y todas un Feliz Día"

Por la Comisión Directiva del STIHMPRA Claudio Fabián Burgos - Secretario General 50 | SOCIEDAD SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

## **MUNDOS ÍNTIMOS**

Podés escribirnos para compartir tu historia a mundosintimos@clarin.com

## **DESPEDIDAS**

# Una amiga y mi abuela murieron hace poco. No están, pero siguen presentes: es como vivir entre fantasmas.

Paradoja. Los afectos profundos siguen con nosotros. Cuando alguien fallece, aún imaginamos su risa, extrañamos su palabra, sus gestos. De ese "diálogo" extraño con la ausencia habla esta nota.

#### Martín A. Ortiz Quintero

#### La casa que se transforma

Exterior. Noche. Toda la familia está reunida en el fondo de la casa de mi abuela, al lado de su planta favorita, una "coronita de novia". Mi hermana dice unas palabras, mi papá hace un pozo, mi mamá me abraza y llora. Yo miro a mis tías, agarradas del brazo, suspiran entre

Mi hermana se quiebra mientras mi papá entierra la cajita con cenizas. Mi mamá me aprieta. Yo no quiero ver. Entonces, miro la casa. Desde el fondo, veo la pared blanca, la puerta verde, las ventanas con rejas del mismo color a cada lado. Mi tía empieza a rezar, miro de nuevo. La casa está apagada. El viento agita las cortinas; la puerta del pasillo se cierra. Mi hermana se agacha y toca la caja antes que mi papá le tire la primera palada de tierra sobre la cajita. Mis tías lloran en voz alta. Mi mamá me suelta y va con ellas. Yo doy unos pasos hacia atrás. Me seco las lágrimas, miro una vez más. La casa de mi abuela ya no está. En su lugar hay una máscara de cemento, con ojos cuadrados y la boca abierta. Corte a negro.

Esa escena tuvo lugar un mes atrás, cuando nos entregaron las cenizas de mi abuela. En ese momento, pensé que el dolor me hacía alucinar. Que la casa era nada más que una casa, que la máscara estaba en mi cabeza. Tardé un tiempo en darme cuenta que no era una alucinación, sino que quería decirme algo. Algo que comprendí segundos antes de sentarme a escribir esta crónica: la muerte transforma.

## Arar en el mar

Siempre imaginé a la muerte como una entidad kafkiana, burocratizada; infinitos cubículos, con infinitas muertes, concentradas en planillas de cálculos con nombres, fechas. Llegan notificaciones y las muertes tienen que salir de su cubículo y hacer el trámite. Volver y marcar. Un trabajo que les lleva toda la eternidad, que les demanda cada segundo de su existencia. Por eso, a veces, la muerte parece desprolija, atolondrada. Mi mamá encontró a mi abuela muerta un lunes. La fue a visitar a la mañana, como todas las mañanas. Y, desde la ventana del patio, la vio sentada a la mesa, con

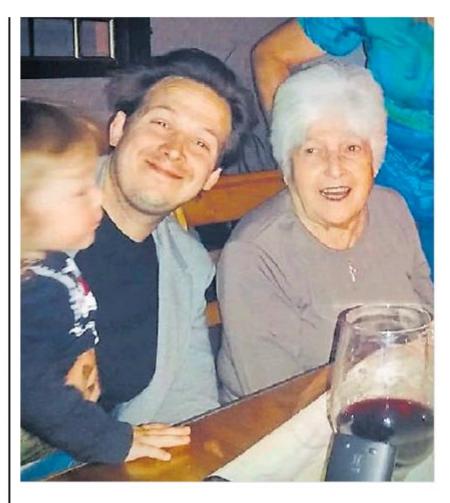



Imágenes que perduran. En la primera foto, el autor junto a su abuela y a su hijo más chico, Romeo. Arriba, una reunión de amigos antes de la muerte de Jesse (primera, izquierda). Martín, de lentes.

En la puerta saludé a Jesse, le di un abrazo y le dije "nos vemos la próxima". Ella no me contestó. Me dio otro abrazo. Y no la vi más.

el plato de fideos servido y el vaso de soda lleno. Cuando se dio cuenta, rompió el vidrio y metió la mano, para abrir la puerta desde adentro. Mi abuela no cenaba, así que asumimos que estaba por almorzar; que murió el domingo al mediodía. Y que estuvo así un día entero; dura, con la cabeza tirada hacia atrás, con el perro histérico a su alrededor. Todo porque la muerte se apuró. Vaya uno a saber a quién tenía que pasar a buscar después de a mi abuela. ¿Habría cambiado algo si la muerte esperaba un día más?

¿Cómo se cuándo se va a llevar a alguien? ¿Cómo funciona?

Preguntas que me hice, pero que no podemos hacernos. Creer que una mente racional puede comprender algo tan complejo como una entidad omnipresente y omnipotente como la muerte, puede llevar a uno a lugares difíciles de salir. Y más importante, nuestro deber no está con el más allá, está en el aquí y en el ahora, en la vida. Somos mortales, nos define que nuestro tiempo es limitado, que tenemos fecha de vencimiento. Por eso lo único que podemos hacer es intentar de comprender lo que está aquí y ahora; intentar comprender y aprender a vivir con lo que deja la muerte al pasar.

## Una silla

Nueve meses atrás, falleció una amiga. Tenía 33 años, una hija y un esposo al cual me enorgullezco de llamar amigo. También tenía cáncer (forma sádica de igualar la ecuación). La última vez que nos vimos fue en una reunión, en su casa. Nuestro grupo de amigos consiste en tres parejas. Esa noche jugamos

al truco. Jesse le enseñó a mi esposa a jugar, le escribió en un papel los valores de cada carta. Mi esposa todavía tiene el papel guardado entre el celular y la funda. Después Jesse sacó un frasco de cannabis. Me pidió que arme yo. Y obedecí. Había muchas tucas, entonces primero las desarmé y armé dos porros bastante grandes sin picar una sola flor. "Así te van a durar más" le dije, orgulloso de mi eficiencia. Ella no me contestó. Me miró y sonrió. Pero no dijo nada. Salimos al balcón, fumamos esos dos y armé otro más. La noche siguió. Tomamos café. Jugamos otro partido de truco. Puse música y bailamos. Yo no. Pero ellos sí. Bailaron hasta que llegó la hora de irse. En la puerta saludé a Jesse, le di un abrazo y le dije "nos vemos la próxima". Ella no me contestó. Me dio otro abrazo. Y no la vi más.

Hace dos semanas nos juntamos a comer. Reservamos una mesa para cinco en un restaurante que está en un piso 32; nos dieron una de seis. La vista era inmejorable. El Teatro Colón, el Obelisco, la ciudad encendida en flashes rojos y verdes y azules. Pedimos tragos de autor; el mío tenía bourbon, coñac y absenta. Salimos a fumar sobre Capital Federal. Nos volvi-

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

SOCIEDAD 51 SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

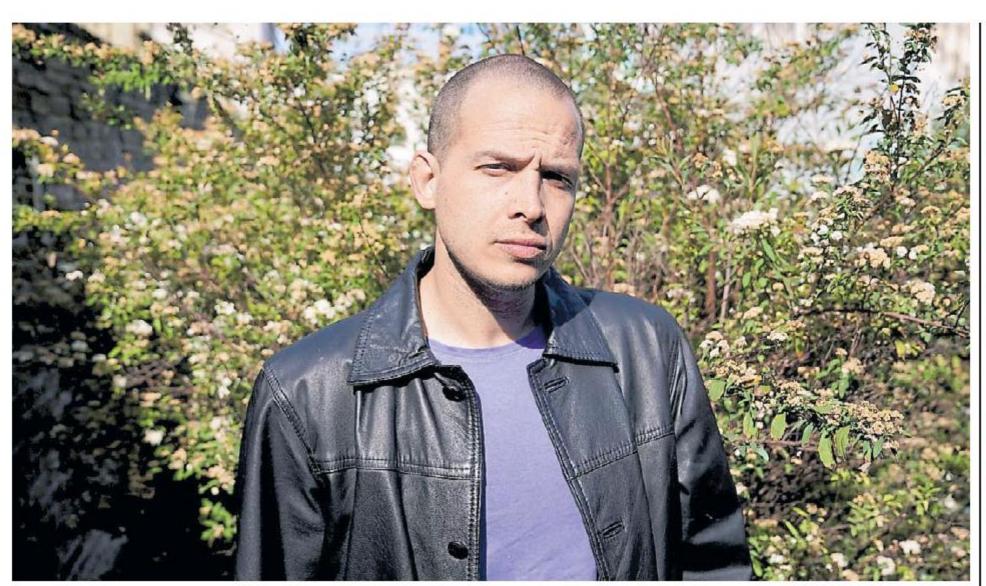

Sensación. El autor cuenta cómo una silla vacía nos interpela y nos hace pensar en quién la habría ocupado, guillermo rodríguez adami

mos a sentar y pedimos una picada. Miré a mi esposa; tenía la vista clavada en la silla vacía. Se dio cuenta y me sonrió. A partir de ese momento, de manera intermitente, miraba a los demás. Miguel tenía la silla vacía al lado; un par de veces puso la mano y la sacó, como alguien que toca algo caliente. Para Mariela, cuando no participaba de la conversación, esa silla era lo único que había en el restaurante. Y, entonces, miré yo. No vi a Jesse. Vi algo más grande. Algo que no entra en una silla.

## El auto del fumigador

La primera vez que entré a casa de mi abuela después de aquella transformación en una máscara vacía de cemento fue para abrirle al fumigador

Abrí la puerta del fondo, que antes siempre estaba abierta, y entré a un lugar vacío. No había platos en las alacenas, ni cubiertos en los cajones. Sobre la mesa había unos bultos cubiertos con un mantel verde. Miré por la ventanay vi la camioneta del fumigador. Fui a abrir la puerta del frente y me di cuenta que nunca había abierto esa puerta con llave, siempre era mi abuela la que abría. El fumigador y su ayudante habían bajado, tenían el equipo en la ve-

## Elautor

Martín Alejandro Ortiz Quintero es sociólogo y escritor. Es cofundador del instituto de inglés The Password Institute donde se desempeña como profesor de literatura inglesa y norteamericana. También es profesor en la Universidad de Belgrano, donde tiene a cargo las materias Medios y Opinión Pública, y Partidos Políticos. Nacido y criado en Bernal, es amante de las motos y el básquet. Entre sus producciones periodísticas y literarias hay artículos informativos sobre tecnología, sociedad, y cultura para el noticiero digital Voces Digitales; "La Fuerza", un libro de cuentos policiales; y se encuentra en proceso de edición de "Zona Liberada", su primera novela negra.

reda y, en mi mano, temblaba un llavero con nueve llaves. Entre ellos y yo había tres puertas: una de madera maciza con una reja adelante y después la reja del jardín. No tenía idea que llave iba en qué puerta. "Nunca me dijiste cual era, abu", dije en voz alta. Respiré profundo y probé una por una. Cuando daba con la correcta, me la separaba entre los dedos porque, claro, también tenía que cerrar. Apenas entró, el

Al regresar, me dijo que había conocido a mi abuela la semana anterior, cuando le hizo el presupuesto; la describió como una persona muy habladora y entretenida. Y, sin esperar a go raro, que mientras abrían las alacenas, un lo atajó antes que caiga al piso. Me mostró como estaba puesto y, a decir verdad, no era una

Mi abuela, una semana antes de morir, le había prometido a mi mamá el fondo de su casa

para que ponga una pileta. Mis tías, por su parte, querían venderla y repartirse la plata. Es entendible, ellas viven en el exterior. ¿De qué te sirve una casa en Bernal si vivís en Colombia o en USA? Pero yo vivo en Bernal, yo paso por esa casa día tras día para llegar a lo de mis papás. Yo todavía espero cruzarme a mi abuela con su changuito de compras; todavía espero que me grite desde adentro de su casa al pasar y me pregunte por sus bisnietos. Si hacemos como el fumigador y la vendemos, me pregunté, qué historias heredarían los compradores. Entonces, salí a la calle. Y miré la casa desde afuera. Nada de máscaras. Vi una casa, con un lindo jardín y un garage. Miré alrededor y estaba parado en la calle donde nací, donde crecí, frente a la casa donde iba a merendar para ver Dragon Ball Z porque mi mamá no me dejaba verlo en mi casa; frente a la casa a la que volvía después del colegio y me esperaba una tortilla de papas o zapallitos. La casa donde mis papás se casaron. Donde nació y creció mi mamá. Y esas historias, a medida que aparecían en flashes detrás de mis ojos, me hicieron sentir algo que ya había sentido una vez, cuando en un piso 32, lo único que podía mirar era la silla vacía entre nosotros.

Lloré cataratas. Y reí a carcajadas.

#### La muerte transforma

Esa noche, en el piso 32, todos sentimos la ausencia. La vimos en tres dimensiones, manifestada en esa silla vacía. Historias, imágenes, momentos compartidos que todos, en grupo, pusimos (juntos) en esa sexta silla. Una silla que no está vacía del todo, pero en la que nadie se va a sentar jamás. Porque esa silla la llevamos a cada reunión, a cada asado, a cada bar.

La muerte no nos lleva; nos transforma. Las flores que le ahorré a Jesse por armar porro con tucas, todavía están, le duraron y cuando nos juntamos, las fumamos entre todos; cuando nos vemos, ella está con nosotros, transformada en eso que nos falta. Tan intenso como el sabor de los tragos; tan real como el Obelisco, real para que cinco personas puedan verlo y sentirlo al mismo tiempo; tan profundo que duele.

La transformación de casa en máscara es lo mismo. El tema es que todas las personas reunidas alrededor de la coronita de novia, estaban lastimadas, dolidas. Yo también. Mi dolor era (es) gris, eléctrico; flotaba sobre cada uno de mis pensamientos, tironeaba cada músculo de mi cuerpo; como una mantarraya etérea que me envenenaba de dolor. Con esos ojos vi la ausencia, la transformación; no me dio tiempo de pensar en Jesse, en la sensación de su eterna compañía.

Pero cuando se fue el fumigador y volví a entrar, de día y solo, sentí las historias, vi las imágenes, recordé momentos compartidos que todos, en familia, pusimos en esa casa. Los almuerzos después del colegio con el Zorro de fondo; los partidos de River con mi abuelo estresado; en ese comedor vimos, con mi abuela y mi mamá, como los terroristas derribaban las torres gemelas. Todas esas historias, aparecían frente a mí como pop ups en una página web.

En ese momento, empecé a escribir esta crónica. Le pedí permiso a mi amigo para escribir sobre Jesse y respiré hondo, como alguien que debe zambullirse por un largo rato.

Interior. Día. Todavía estoy sentado solo en el comedor de lo que era la casa de mi abuela. En el mismo lugar donde me sentaba a merendar y ver Dragon Ball Z, en el mismo lugar que se sentaba mi abuelo a comer y ver el noticiero, en el mismo lugar donde vi a mi abuela por última vez, con los fideos en el plato, muerta.

Lloro.

Sonrio.

Lloro de nuevo.

Y pienso en que este es el final de la crónica. Ya no tengo nada más que contar.

fumigador me dijo que iba a tardar quince minutos, así que me fui y dejé que haga su trabajo.

que conteste, me contó que le había pasado alfrasco verde que estaba en la mesa se movió y posición estable para un frasco. Después de descartar la actividad paranor-

mal, lo acompañe a la puerta y me contó como había muerto su papá. Salió de bañarse, se sentó en la cama y le agarró un infarto; con ayuda de su hermano, lo subieron al auto. El fumigador me agarro la muñeca y me la apretó. Esto sentía, me dijo. Me soltó. Y de repente, eso. Luego de unos segundos de silencio, resoplóy dijo que tuvo que vender el auto. Me dio la mano y se fue. Al verlo alejarse en su camioneta, pensé en quien sea haya comprado ese auto; en quien sea que haya heredado esa historia.

## El recuerdo que mantiene la identidad

## Sensaciones

Daniel Ulanovsky Sack dulanovsky@clarin.com

¿Cuántas han sido las veces que, luego de la muerte de mi mamá o de mi papá, levanté el teléfono para llamarlos? No era un problema de memoria, quizás tampoco de nostalgia que es algo más consciente. Reflejaba una necesidad vital que olvidaba los tiempos: contarles, escuchar sus comentarios aunque nos uniera el desacuerdo, sentir en la piel que uno tenía una red que no iba a erosionarse por ningún interés que no fuera el amor. Por eso, la palabra certeza tomó otra dimensión cuando partieron: toda duda entraba en el nivel de arenas movedizas, no había con quien conquistar los

pilares, la solidez. O sí había -y hay- pero en una lógica más atravesada por lo racional, ya no por un lazo con la profundidad del tuétano.

Los judíos dejamos piedras en las tumbas en vez de flores. O la mayoría, como yo, dejamos ambas. Las piedras, aunque hay diferentes interpretaciones, son colocadas para que el legado y la memoria marquen un recuerdo que permanece, a diferencia de las flores que se esfuman en poco tiempo. Es como decir: mientras haya una piedra acá, habrá testimonio de tu vida, de nuestro vínculo.

A mí me gusta profundizar las líneas históricas de una familia. De la mía, en verdad. Y me angustia pensar que cuando yo muera mis hijos ya no van a saber ni a cuidar de algunas de las lápidas de sus bisabuelos o abuelos. Es como que esas generaciones entrarán-y un poco más tar-

de yo, y así- en un territorio de anonimato en que el texto de la tumba pasar a ser un último vestigio. Cuando digo "cuidar" parece algo un tanto obsesivo. Nada más lejos. Si puedo, voy a llevar flores y alguna piedrita una vez por año. Pero la realidad atraviesa la muerte: en los últimos años el precio del bronce ha hecho que se vandalicen incesantemente los cementerios. En el Israelita de Rosario, las de mis abuelos y mis padres fueran robadas dos veces, alguna -incluso- sin dejar ningún indicio de esa persona cuyos restos estaban allí. Algunas noches hubo demasiada destrucción: había luego que ir a reconocer los restos de fotos y placas a ver si alguna era la del ser querido. Y si no, reconstruirlas Una sensación rara: no te pueden despojar de la identidad cuando ya sos sólo recuerdo, creía. Quizás me equivocaba.

Solo fantasmas. PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYNIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

## **DEPORTES**

Rumbo a Qatar 2022 • Una charla con un símbolo del fútbol

Cafú, el histórico ex lateral brasileño, es embajador de la FIFA de cara al Mundial. Asegura que Argentina es uno de los candidatos a obtener el título de la mano del crack rosarino, a quien define como "uno de los mejores de la historia".

# "Sería ideal para Messi cerrar su carrera en su selección ganando la Copa del Mundo"



Sonrisa. Cafú está muy convencido que en el Mundial "no habrá grandes sorpresas", según afirmó.

## **S**Entrevista

Nahuel Lanzillotta nlanzillotta@clarin.com

i alguien puede hablar con conocimiento de causa sobre lo que significa un Mundial ese es Cafú. Marcos Evangelista de Moraes, el lateral derecho más recordado de todos los tiempos, muestra su sonrisa de dientes blancos cada vez que responde en una extensa charla futbolera, a solas con Clarín. Con Brasil jugó cuatro Copas del Mundo, llegó a tres finales consecutivas y ganó dos (Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002). Hoy, con 52 años, sigue ligado a la pelota como embajador de la FIFA con vistas a Qatar 2022, pero también se embarcó en otros emprendimientos.

"Tengo funciones en UEFA y FIFA. Trabajo con siete empresas de publicidad en Brasil. Y tengo acciones humanitarias en Italia, en Mozambique y en Brasil", cuenta relajado el ex defensor que en sus casi 20 años de carrera pasó por San Pablo, Zaragoza, Palmeiras, Roma y Milan. Y se mete de lleno en el fútbol.

"Hay una expectativa muy grande; estoy seguro de que será una Copa del Mundo muy diferente. Muy bien organizada. Será la primera vez que haya cuatro partidos en un día en una misma sede y eso será fantástico para los fanáticos del fútbol. Vamos a inaugurar el último estadio el mes que viene", se entusiasma Cafú, que aborda sin filtro todos los temas.

## ¿Te gusta mirar fútbol o no sos de sentarte a ver partidos enteros?

-Miro mucho fútbol, soy un apasionado. Me gusta mirar los partidos con atención y en silencio para entender cómo se está jugando. Miro fútbol italiano, inglés, argentino, brasileño, portugués... El partido que están pasando, si es bueno, lo miro.

#### -¿Qué te llama la atención del fútbol de hoy?

-El fútbol inglés es el fútbol que hoy más llama la atención, sin duda. Por las inversiones que hicieron, por los jugadores importantes que están en esa liga. Los mejores de las selecciones están en el fútbol inglés. Es competitivo. Es lo que era hace unos años el fútbol italiano.

# -¿Qué tipo de Mundial esperás? -Estoy absolutamente seguro de que no habrá grandes sorpresas. Será el Mundial de las grandes selecciones: Argentina, Brasil, Inglaterra, España, Holanda (N.de la R.: Países Bajos), Francia... Bélgica es una selección que hace rato está jugando bien. Dinamarca también está jugando muy bien. Y Serbia, que está en la llave de Brasil. Espero un Mundial competitivo y ojalá sea así por-

## que todos lo estamos esperando. -¿Podrá influir en el juego que el Mundial se juegue en el medio de la temporada?

-No creo que perjudique, al contrario. Los jugadores llegarán en plena forma física. Noviembre y diciem-



el mundo va a llegar en su mejor forma.

-¿Hoy la Argentina es más equipo que Brasil?

-Hoy veo una Selección argentina... Es una selección óptima que está en plenas condiciones para llegar a la final del Mundial. Al igual que Brasil. El único problema que tiene la Argentina, que en Brasil lo comentamos siempre, es que no juega con sus mejores cracks, además de Lionel Messi. Eso es lo que no puedo entender. Tienen a los mejores jugadores del mundo, a los mejores de los últimos años en la historia después de Maradona. Pero la Argentina no juega con los mejores. ¿Por qué no juegan como nosotros hicimos con Bebeto y Romario en el 94, con Ronaldo y Rivaldo en el 98 y también en 2002? Si la Argentina jugara con todos sus mejores jugadores sería un verdadero problema para los demás y para Brasil. Veo a la Selección argentina con buenos ojos, tiene condiciones para llegar a la final y ganar el Mundial. Brasil también.

-¿Te sorprendió el triunfo de Argentina en el Maracaná en la Copa América?



Soy feliz con lo que tengo y lo que gané. La derrota es inherente a los grandes campeones también y a mí las derrotas me fortalecieron".

-Son dos grandes selecciones. Entre Brasil y Argentina puede pasar cualquier cosa en cualquier parte del mundo, tanto en la Bombonera como en el Maracaná, tanto en Qatar como en Alemania, tanto en Italia como en Dubai.... Cada vez que se encuentren van a protagonizar grandes encuentros.

-Vos fuiste campeón dos veces, ¿qué se necesita para ganar un Mundial?

-Primero tenés que tener grandes jugadores, ja. Eso es fundamental. Cuando se habla de un Mundial es muy relativo. Existen selecciones que uno no cree que llegarán a la final y llegan; otras favoritas que quedan eliminadas en primera fase. No hay una fórmula exacta para ganar. No la tengo. Estuve en cuatro y tuve la oportunidad de jugar tres finales consecutivas. Pero todas fueron muy difíciles y hubo mucho trabajo en el medio.

-¿Messi se merece ganar un Mundial?

-Es una pregunta que también se le puede hacer a Neymar. Él también la merece. Sí, para todo gran atleta y profesional ganar el Mundial es lo máximo y sería ideal para él cerrar su carrera en la Selección ganando la Copa del Mundo.

#### El hombre de las tres finales del mundo



Estados Unidos 1994. Romario besa la copa y Cafú lo acompaña tras los penales frente a Italia. AP

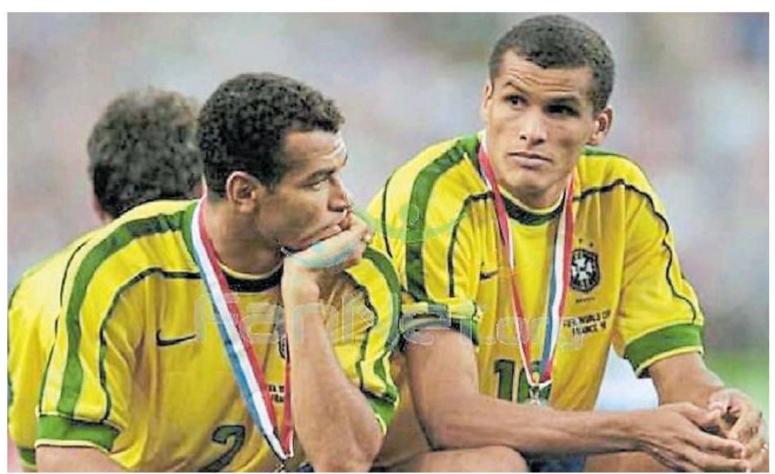

Francia 1998. Cafú y Rivaldo son la imagen de la más cruda decepción después del 3-0 de Francia. AFP



Corea-Japón 2002. Cafú se dio el gusto de mostrarle al planeta la copa tras el 2-0 contra Alemania. AFP

#### **EL USO DE LA TECNOLOGÍA**

Cafú levanta la bandera del fút-

## Una postura en contra del VAR

bol clásico. Se asume del lado de la grieta de los que creen que el error arbitral es parte del juego, de su esencia, y que no está mal convivir con eso. Al contrario, el brasileño piensa que es natural. Por eso, cuando se le consulta sobre la implementación de las herramientas tecnológicas contesta sin dudar. -Se atraviesa la era de la tecnología en el fútbol. ¿Te gusta cuando se revisan las jugadas? -Ja, ja. No me gusta, sinceramente. Yo soy más del fútbol antiguo, que deja seguir el juego. Ahora todas las jugadas se revisan. Se revisan jugadas para saber si hace cinco minutos hubo una falta en la otra área y se anula un gol para cobrar algo que pasó hace media hora. Creo que eso está acabando con el fútbol. El fútbol tiene que ser más dinámico, más abierto, más rápido. Las discusiones en el fútbol por si la pelota entró o no, si hubo o no penal, estaban bien. Hoy eso, que era parte del fútbol, no existe más porque se revisa todo. El fútbol actual tiene menos goles porque el VAR los está anulando a todos. -¿El VAR mata al fútbol? -Es exagerado, pero la tecnolo-

## LA DISTANCIA A NIVEL CLUBES

gía debe ser más dinámica porque el fútbol es dinámico.

## Lejos de ver un dominio brasileño

Las inversiones en el fútbol brasileño aumentaron en los últimos años. Y los clubes de ese país realizan contrataciones por millones de dólares e incluso buscan jugadores en Argentina. Eso generó que los equipos brasileños marquen la diferencia sobre el campo en las copas internacionales. De hecho, en la final de la Libertadores habrá dos brasileños: Atlético Paranaense y Flamengo.

Sin embargo, Cafú da un punto de vista distinto sobre ese aspecto. "No creo que exista una supremacía de los brasileños sobre los argentinos, por ejemplo. Tuvimos problemas como tuvo Argentina y como tiene Italia y otras grandes selecciones. Brasil y Argentina siempre están a la par cuando se habla de la Copa del Mundo. Y tienen grandes jugadores también a nivel clubes. No veo supremacía; sí dificultades como tienen todos los países", analiza.



## Una historia que cumple 92 años

Nota 1 de 8. Gritos de gol y proezas deportivas en medio de guerras, paz, cambios sociales y políticos.

## La vida es eso que pasa mientras se juegan los Mundiales de fútbol

## Memoria

Osvaldo Pepe pepeosvaldo53@gmail.com

acidos en 1930 en Montevideo, Uruguay, los Mundiales de fútbol se han transformado en menos de un siglo en un mega show para las multitudes y en un negocio de inigualable dimensión planetaria. Según datos oficiales del Comité Organizador, el último torneo (Rusia 2018) le aportó a la economía local US\$ 14.468 millones y fue visto, según la FIFA, por 3.572 millones de personas, más de la mitad de la población mundial mayor de 4 años. Los Mundiales no son sólo esa caravana de magos y buhoneros que nos cautivan cada cuatro años, dentro y fuera de las canchas. No son sólo fútbol. Podría decirse que cada campeonato es, además, un testigo de las vidas de las personas, una adaptación de la conocida frase de John Lennon: la vida es eso que pasa mientras se juegan los Mundiales. El fútbol hecho tiempo en la gente y en el desarrollo de las sociedades. En cinco Mundiales (20 años) una persona podría pasar de la infancia o la adolescencia a la juventud o la madurez. Alguien de 70 años podría haber visto, o recordar como contemporáneo, 16 o 17 mundiales, lo que significaría haber recorrido con ellos los cambios políticos, sociales y culturales de una sociedad analógica a una digital; de un mundo sin televisión a la explosión de los teléfonos celulares; de imaginar la Luna literaria de Julio Verne a contemplar por televisión la Luna con la huella de Neil Armstrong, el primer astronauta en poner su pie en ella, nacido el 5 de agosto de 1930, unas pocas semanas después de que Uruguay se coronara primer campeón mundial.

En la década del 30, la pionera, se jugaron tres campeonatos. El de 1930 (sede Uruguay, campeón Uruguay); el de 1934 (sede Italia, campeón Italia) y el de 1938 (sede Francia, campeón Italia). Los Mundiales llegaron en un tiempo oscuro de la Humanidad. En los años 30 crecían el nazismo y el fascismo, los totalitarismos más tormentosos que haya conocido



Centenario 1930. Los jugadores de Uruguay celebran el 4-2 de la final ante Argentina. La Celeste era el primer campeón mundial.

Los '30: auge de la prensa gráfica y la radio, desarrollo del cine y la TV en experimentación.

la historia moderna, mientras el franquismo se cocía a fuego lento en las hostilidades entre republicanos ("rojos") y la "España negra" de la cruz y la espada. No casualmente, esos "ismos" vendrían de la mano de la más catastrófica

caída del mercado de valores de Nueva York, el 29 de octubre de 1929 que pasaría a la historia como "el jueves negro". El mundo se vino abajo y no por el fuego de las armas sino por las leyes del mercado.

Poco a poco, el fútbol viraba al profesionalismo. De hecho, 1930 sería en la Argentina la sepultura formal del amateurismo. Al año siguiente nacería el primer certamen profesional, decisión que acompañarían Uruguay en 1932 y Brasil en 1934. Pese a que se habían postulado países europeos como Hungría, Italia, Holanda, España y Suecia, la FIFA se pronunció por Uruguay como sede originaria, bajo el paraguas olímpico y también como adhesión al centenario de la nación rioplatense, que se

celebraría el 18 de julio, en pleno certamen. Hubo boicot europeo, encabezado por los países que se habían postulado, a los que se sumaron Inglaterra, Alemania, Checoslovaquia y Austria. Jules Rimet, el jefe de la FIFA, mantuvo la sede de Uruguay, que levantó un estadio imponente, bautizado como Centenario, con capacidad para 80 mil personas, inaugurado el 18 de julio, efeméride nacional de los orientales.

Más allá del fútbol, Argentina y Uruguay crujían ante los remezones de la crisis mundial. Los años 30 serían los de la gran "mishiadura", retratada por tangos memorables, en particular los de Discépolo, juglar del desencanto ciudadano, que giraba en busca de "ese

## ALGUNOS DE LOS EPISODIOS QUE MARCARON LA DÉCADA

## Comienzo con caos

- Los años '30 empezaron con las consecuencias del quiebre de la Bolsa de Nueva York el jueves 29 de octubre de 1929. Dio comienzo a la Gran Depresión que dura casi toda la década.
- El 6 de setiembre de 1930, el general José Félix Uriburu encabeza el golpe militar contra Hipólito Yrigoyen. Primera interrupción de la vida democrática en Argentina.
- El Mundial. Lo organiza y lo gana Uruguay al vencer 4-2 a Argentina en la final.

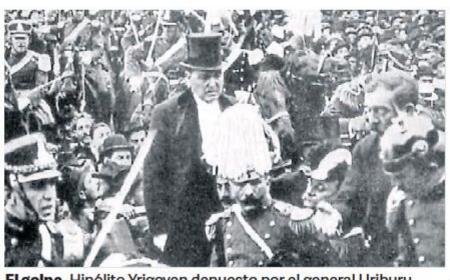

El golpe. Hipólito Yrigoyen depuesto por el general Uriburu.

## Pasiones argentinas

- Empieza el profesionalismo en 1931. Boca es el primer campeón, repite en 1934-35. River en 1932, en 1936 (Copa Campeonato) y 1937. San Lorenzo en 1933 y Copa de Honor en 1936 e Independiente en 1938 y 1939.
- El tango es la otra pasión de los argentinos. Carlos Gardel es el cantante más popular. Muere el 24 de junio de 1935 en un accidente áereo en Medellín. Nace un mito.

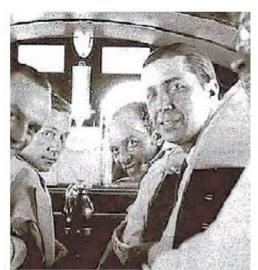

Gardel. En el avión de la tragedia.

DEPORTES | 55

mango que te haga morfar". Todo un lamento existencial. Al igual que las postergadas mayorías populares, una ranchera de Canaro y Pelay se preguntaba "¿dónde hay un mango viejo Gómez?". Los conventillos eran hormigueros de pobreza y desesperanza: proliferaban en una ciudad que se expandía, desigual y prepotente. En la gran urbe la marginalidad ya convivía con el progreso. Se inauguraba el tramo del subterráneo Lacroze, entre Chacarita y Callao; se entubaba el arroyo Maldonado y Buenos Aires crecía a un ritmo vertiginoso. La pasión por el fútbol empezaba a ser parte de la identidad nacional de los pueblos. ¿Cómo expresarla mejor que con una final entre argentinosy uruguayos en la primera final del Mundial?

Superados los rivales iniciales, ambos velaban sus armas. ¿Fútbol y "guerra" de la mano? A medida que se acercaba el choque, de este lado del Plata crecía la demanda de pasajes en el vapor a Montevideo. El viaje, ida y vuelta, cotizaba a 12, 28 o 36 pesos, según la categoría de los asientos. El dólar cotizaba a \$ 2,70. La gran final estaba prevista para miércoles 30 de julio. El lunes 28, la Compañía Argentina de Navegación, de la empresa Mihanovich, fletaría tres buques adicionales a Montevideo. El martes 29 serían cinco los viajes.

La delegación argentina se alojaba en el Hotel "Santa Lucía" de la capital oriental. Carlos Gardel, el mítico Zorzal criollo, muy querido en Uruguay, donde se consideraba que había nacido en esas tierras, sintió el corazón partido y visitaría a ambas delegaciones para dejar sus buenos augurios. El clima se caldeaba hora a hora. Los morenos uruguayos retumbaban fuerte sus tamboriles en las puertas del "Santa Lucía" para dificultar el descanso de los jugadores visitantes.

Luis Monti, el gran caudillo argentino, imponente "centrojás", como se le decía entonces a los antiguos número 5, apodado "doble ancho" por su robustez y por la aspereza de su juego, recibiría en las veredas del hotel serenatas con mensajes violentos. El mismo confesaría que le habían llegado varias amenazas de muerte, que mellarían su ánimo. Según comentarios de la época, los dirigentes y sus propios compañeros quisieron levantarle el ánimo, sin suerte: a la cancha saldría el fantasma del legendario capitán. En la gran final, los players, como identificaban las crónicas de la época a los jugadores, serían, por Argentina, Botasso, Della Torrey Paternoster; Juan Evaristo, Monti y Arico Suárez; Peucelle, Varallo, Stábile, Manuel Ferreyra y Mario Evaristo. Por Uruguay, Ballesteros, Mascheroni y Nasazzi; Gestido, Lorenzo Fernández y Andrade; Iriarte, Cea, Anselmo, Scarone y Dorado.

En el arranque, el caudillo local, Lorenzo Fernández, sacudiría con violencia a Varallo, de sólo 19 años, llamado "El Cañoncito" por la potencia de su remate. El pibe ensayaría una queja. "¿Y qué querés, que te abrace, botija?", recordaría Varallo la áspera respuesta para El Li-



Italia 1934. Hasta los árbitros hicieron el saludo fascista. La Azzurra campeona.

Jules Rimet presidió la FIFA desde 1921 y fue quien propuso disputar una Copa del Mundo.

bro de los Mundiales, una recopilación de 1977. Al finalizar el primer tiempo, Argentina arañaba el título: ganaba 2-1, pero la pierna fuerte de los locales había hecho lo suyo. En el entretiempo, algún dirigente propuso retirar el equipo. Cabizbajos, los argentinos parecían presentir lo peor. Según su propio testimonio, el pibe Varallo preguntaría: "¿Qué pasa?" Monti le diría con crudeza: "Pibe, si ganamos hoy no salimos vivos".

La leyenda cuenta que el Caudillo se largaría a llorar delante de sus compañeros. Era su última danza, la estación final de su liderazgo. Así saldría Argentina a la cancha para jugar los segundos 45 minutos. Con Varallo en una pierna y Monti sin alma. El propio Monti contaría tiempo después: "Al volver a la cancha vi que nos rodeaban unos 300 milicos con bayonetas, a nosotros no nos iban a defender...Me di cuenta de que si tocaba a alguien se prendía la pólvora. Entonces les dije a mis compañeros: "Estoy marcado, pongan ustedes, que yo no puedo". Uruguay puso todo lo que tenía y los argentinos guardaron sus virtudes, según miradas de entonces. El final fue 4-2 y el local levantaría la primera copa Mundial, en un estadio enardecido. Argentina decepcionó. Le faltó fútbol, pero, sobre todo, temple.

Al país no le iría mejor. Un mes y pocos días después, el presidente Hipólito Yrigoyen sería depuesto por una asonada militar a cargo de del general Uriburu. Un golpe de Estado, que sería legitimado por la Corte Suprema, iniciaba un tiempo que algunos historiadores bautizarían como "la década infame", ante la agonía constitucional, las elecciones dudosas y los grandes negociados, por sobre los valores cívicos de la República.

En 1934, en el segundo Mundial, Benito Mussolini, un ex periodista socialista que se había transformado en un dictador fascista con sed de poder y gloria, barajaba por primera vez las cartas del fútbol y la política como si fuesen parte de un mismo mazo. Al frente de sus "camisas negras", una brigada que sembraba un vandálico terror en las calles de Roma y en toda la península, "Il Duce" jugaba su propio juego. Lo pondría en claro con un imponente desfile militar en medio del certamen, acompañado de una retórica guerrera: "Italia debe ganar este torneo sí o sí". Y hasta con una amenaza a Vittorio Pozzo, el técnico de la selección "azzurra", luego de un desencuentro de palabras: "Está bien, señor Pozzo, usted es el único responsable del éxito... pero que Dios lo ayude si llega a fracasar".

Argentina acudiría con un equipo amateur debido a un cisma institucional entre la Asociación Argentina de Fútbol (amateur) y la Liga Profesional en plena expansión desde 1931. Los mejores jugadores, ídolos de clubes en pleno crecimiento, se quedarían en el país. Mala decisión: el 27 de mayo, en el estadio Li-

ttorale de Bolonia, Suecia le ganaría 3-2 al débil equipo nacional y lo dejaría fuera del certamen. Uruguay no participaba por propia decisión, como respuesta al boicot que había sufrido en el primer Mundial.

El técnico Pozzo nutriría su equipo con cuatro astros argentinos, de ancestros italianos: Luis Monti, aquel gran capitán que flaqueó en la final con Uruguay de cuatro años atrás; Enrique Guaita, Raymundo Orsi y Atilio Demaría. Orsi haría goles decisivos (el 1-0 ante Austria en la semifinal y el empate en la final ante Checoslovaquia, luego victoria por 2-1 en el alargue) que llevaría al a la "squadra nazionale" de Mussolini a celebrar la victoria con el saludo fascista de los jugadores en la cancha. "Il Duce" le avisaba al mundo: con Adolfo Hitler canciller de Alemania desde el año anterior, las autocracias trascenderían los estadios.Tal cual ocurriría en 1938, en el tercer torneo, celebrado en Francia, ya con el rugir de los cañones a la vuelta de la esquina. Hitler lanzaría "las anexiones territoriales pacíficas" y España se desangraba en una guerra civil feroz. ¿Importaba el fútbol? El francés Jules Rimet, jerarca de la FIFA, decidiría que sí. Argentina se había postulado dos años antes, en un Congreso de la FIFA celebrado en Berlín. Rimet inclinaría la decisión del organismo a favor de Francia. Y allí estaba la luminosa París como anzuelo indisputado, lista para disfrazar la tragedia en ciernes con el rodar de la pelota. En protesta, Argentina decidiría no parti-

En su libro "Historia secreta de los Mundiales", un detallado repaso a estos torneos y su contexto, el periodista Alejandro Fabbri recuerda el repudio del público francés a las selecciones de Alemania (en París) y de Italia (en Marsella) cuando los jugadores de esos equipos saludaron con el brazo derecho en alto. El expansionismo nazi fascista amenazaba a Europa e impregnaba los territorios del fútbol. En 1938, como en 1934, la Italia de Vittorio Pozzo, al margen de cualquier especulación política, demostraría la superioridad rotunda de su fútbol y en la final derrotaría 4-2 a Hungría. El primer bicampeón.

El brazo en alto y el "¡Forza Italia!" marcarían así la primera década de los Mundiales y darían señales sobre el futuro de la Humanidad, decadente y arrasada por los bárbaros: como en los orígenes, Roma y su Imperio se desmoronaban ante la prepotencia del más fuerte. Como siempre, Discépolo tendría razón. "¿Qué sapa señor?" un tango de 1931, sería una pintura de la década del 30, de principio a fin: "La tierra está maldita/Y el amor con gripe, en cama/La gente en guerra grita, / bulle, mata, rompe y brama..." Su quejumbre se permitiría incluso una visión surrealista: "Los chicos ya nacen/por correspondencia/y asoman del sobre sabiendo afanar". El fútbol pediría tregua. No era juego. Al año siguiente hablarían los cañones y las bombas. La barbarie de la guerra.

## España bajo sangre

- La Decada Infame continúa con Agustin P. Justo (1932-38), Roberto M. Ortiz (1938-40) y se extiende con Ramón Castillo hasta 1943.
- Italia organiza y gana el Mundial de 1934 bajo el fascismo de Il Duce.
- En 1936 se inicia la Guerra Civil española. Triunfa Francisco Franco y empieza su dictadura hasta 1975.
   Fusilan a García Lorca. Miguel Hernández muere en la cárcel.

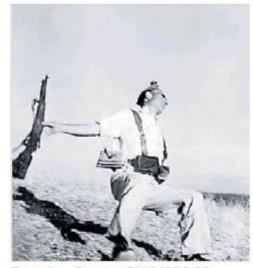

España. Guerra Civil 1936-39.

## Segunda Guerra Mundial

- En 1936, Eugene O'Neill gana el Nobel de Literatura. El 12 de mayo de 1937 es coronado Jorge VI. A fin de la década Oscar Gálvez y Juan Manuel Fangio empiezan el mayor duelo del automovilismo argentino.
- Italia gana su segundo Mundial, en Francia 1938. La final fue 4-2 a Hungría.
- Hitler anexa Austria a Alemania en 1938 y el 1 de setiembre de 1939 invade Polonia. Reaccionan el Reino Unido y Francia. Inicio de la Segunda Guerra Mundial.



Hitler. Fuhrer de la Alemania nazi, provocó la Segunda Guerra.

EL NUEVO GASÓMETRO RECIBIRÁ UN PARTIDO INTERESANTE EN EL INICIO DE LA 24ª FECHA

## Arranca la recta final de la Liga y lo más destacado es San Lorenzo-Vélez

El local sueña con llegar a la Copa Sudamericana pero no depende de sí mismo. Habrá otros tres partidos.

Con cuatro partidos se iniciará una nueva jornada, la 24ª, por lo que faltarán otras tres, en la Liga Profesional. El destacado será San Lorenzo-Vélez en el Nuevo Gasómetro a las 16.

No son buenos los presentes de San Lorenzo y Vélez y lo que podría ser un juego vital en el final de un campeonato será tan sólo un partido de compromiso. Acaso el local puede soñar con meterse en la Copa Sudamericana aunque necesita ganar muchos puntos y que varios equipos dejen unidades en el camino.

A Ruben Darío Insua le costó afianzar un equipo titular en los últimos juegos. Las buenas noticias son que recuperó a Federico Gattoni, el capitán, y Jalil Elías, uno de los más regulares del torneo. En principio el entrenador seguiría con un 5-2-3 aunque no se descarta el ingreso de Andrés Vombergar por alguno de los volantes centrales.

El campeonato de Vélez es muy malo y por eso se duda de la continuidad de Alexander Medina. Un triunfo significaría un buen espaldarazo para el ciclo. El equipo, penúltimo con 19 unidades, ganó su tercer partido en el campeonato el martes ante Banfield (1-0) pero todavía no lo hizo como visitante. En el escenario del encuentro perdió en sus últimas cuatro visitas y se impuso por última vez en el Torneo Final 2014 (3-2) con un doblete de Mauro Zárate y un tanto de Lucas Pratto.

El historial en Primera arroja 70 victorias para San Lorenzo, 47 para



Gallego. Insua no pudo afianzar un equipo titular en los últimos encuentros de San Lorenzo. MARCELO CARROLL

| Sarmiento          |
|--------------------|
| Sebastián Meza     |
| Jean Pierre Rosso  |
| Manuel Guanini     |
| Federico Andueza   |
| Federico Rasmussen |
| Sergio Quiroga     |
| Emiliano Méndez    |
| Lucas Castro       |
| Yair Arismendi     |
| Jonathan Torres    |
| Javier Toledo      |
| DT: Israel Damonte |
|                    |

Cancha: Barracas Central. Arbitro: Pablo Dóvalo.



| San Lorenzo     | velez        |
|-----------------|--------------|
| lugusto Batalla | Leonardo B   |
| lgustín Giay    | Leonardo J   |
| ederico Gattoni | Matías de lo |
| Pristian Zapata | Valentín Gó  |

os Santos Gastón Hemández Francisco Ortega Malcom Braida Mateo Seoane Juan Ignacio Méndez Nicolás Garayalde Jalil Elias Femández o Orellano Ezequiel Cerutti Walter Bou Adam Bareiro Lucas Janson Nahuel Barrios Lucas Pratto DT: Ruben Dario Insua DT: Alexander Medina

Cancha: San Lorenzo. Arbitro: Andrés Merlos.



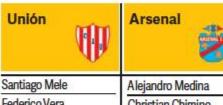

Federico Vera Christian Chimino Franco Calderón Joaquín Pombo Diego Polenta Gastón Goñi Claudio Corvalán Damián Pérez Imanol Machuca Julián Navas Enzo Roldán Mauro Pittón Juan Carlos Portillo Braian Rivero Kevin Zenón Joaquín Ibáñez Cañete o Luna Diale Sebastián Lomónaco Junior Marabel Francisco Apaolaza DT: Gustavo Munúa DT: Leonardo Madelón

Cancha: Unión. Arbitro: Sebastián Zunino.



Vélez y 54 empates en 171 partidos.

La fecha se iniciará a las 13 con el duelo entre el local Barracas Centraly Sarmiento. El equipo juninense necesita vencer para mantener viva la esperanza de la clasificación a la Copa Sudamericana.

A las 18.15, Unión recibirá a Arsenaly se producirá el regreso de Leonardo Madelón a Santa Fe. Será un duelo especial también para el entrenador uruguayo Gustavo Munúa, quien concluirá su vínculo con Unión al finalizar el campeonato. No hay certezas respecto de su continuidad. "Desmentimos rotundamente las versiones que circulan respecto a la comunicación con algún técnico. Aclaramos que no hablamos ni hablaremos con ningún entrenador mientras Gustavo Munúa sea el DT", aclararon en la semana los dirigentes del equipo santafesino.

A la jornada la cerrarán Platense y Colón a las 20:30. El equipo de Vicente López, que viene de perder de visitante ante el líder Atlético Tucumán por 2-1, necesita sumar un punto más en su cancha para cumplir con el objetivo del semestre: salvarse del descenso. El conjunto santafesino viene de ganarle como local a Patronato por 1-0 en el segundo triunfo en fila desde que Marcelo Saralegui se hizo cargo de un equipo que venía en caída libre y con amenazas de la barra a su plantel.



Colón

Ramón Abila

DT: Marcelo Saralegui

Cancha: Platense. Arbitro: Ariel Penel.

Rodrigo Contreras

DT: Omar de Felippe

**Platense** 



EL ARGENTINO NO JUGARÁ HOY EN LA VISITA ANTE REIMS

## PSG reserva a Messi de cara al partido ante Benfica del martes

PARÍS, FRANCIA. ESPECIAL

Finalmente Lionel Messi será baja hoy cuando Paris Saint-Germain visite a Reims por la Liga francesa. Con una "molestia en la pantorrilla", el argentino "está en cuidados después de unas pruebas alentadoras" y "se actualizará la información el domingo", según precisó el club en un comuni-

Según pudo averiguar Clarín, Messi se hizo estudios y no presenta lesión alguna pero el consejo es que se cuide, permanezca en su casa y evite un desgaste físico innecesario teniendo en cuenta el calendario que se le

viene al equipo parisino. Y ni hablar si se agrega lo que llegará a partir del 20 de noviembre con el inicio del Mundial de Oatar.

Messi abandonó el terreno de juego el miércoles durante el empate entre PSGy Benfica (1-1) en la Liga de Campeones "cansado", según las palabras de su entrenador Christophe Galtier. "Descansará, retomará el domingo y se entrenará el lunes en la víspera del partido de vuelta contra el Benfica", precisó Galtier.

Otra de las estrellas del equipo, el goleador Kylian Mbappé, "mejoró" después de sufrir anginas y "se entrenó en el gimnasio", aunque es una du-

## **POR EL MUNDO**

 España. Valencia ganó su primer partido como visitante -2 a 1 a Osasuna-, y se afirmó en la zona alta; los goles del ganador fueron de Justin Kluivert y Mouctar Diakhaby y descontó Darko Brasanac. Alemania. Werder Bremen (goles de Marvin Ducksch y Niklas Fullkrug) quedó a dos unidades de la punta tras el 2 a 1 como visitante ante Hoffenheim (Munas Dabbur).



Preocupación. Cansado, Messi dejó el campo el miércoles. REUTERS

da para el partido de la 10ª jornada de la Liga 1.

Tras el partido ante Reims, en posición de descenso del torneo, PSG tendrá una semana de alta exigencia: el martes recibirá a Benfica y luego volverá a ser local, el domingo, contra Marsella, su escolta en la tabla de posiciones del torneo local.

## **EL 1-1 DEL LYON DE TAGLIAFICO**

Lyon, con Nicolás Tagliafico como titular, empató de local 1 a 1 con Toulouse en la Liga francesa. Anotaron Tete para Lyon y Rafael Ratao para su rival.



pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

DEPORTES 57 SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022



Puma. Tras superar por puntos con comodidad a Ancajas en febrero, Fernando Martínez está ante la chance de lanzar definitivamente su carrera a los grandes cuadriláteros del mundo.

EL ARGENTINO LE DA LA REVANCHA AL FILIPINO ANCAJAS, ANTE QUIEN LANZÓ NADA MENOS QUE 1.046 TROMPADAS

## Martinez, el boxeador de los 1.000 golpes, defiende la corona

Expone el título supermosca por primera vez. Es el único campeón mundial de nuestro país.

## CARSON, ESTADOS UNIDOS. ESPECIAL

Sobre los 52 kilos de Fernando Martínez descansan las expectativas del boxeo argentino en días en que no abundan las celebraciones fronteras afuera. El único hombre nacido en estas tierras que luce una corona mundial (las mujeres campeonas son siete) expondrá por primera vez su título supermosca de la Federación Internacional de Boxeo hoy en Carson ante el filipino Jerwin Ancajas en la revancha del duelo que protagonizaron en febrero. La velada se verá por ESPN 2 a las 23.

Mucho se reconfiguró en esos siete meses el horizonte del Puma Martínez, nacido hace 31 años en la Boca y radicado en Avellaneda. No sólo porque la victoria frente a Ancajas le dio una faja y una retribución económica mayúscula sino porque además lo ubicó en un sitio de una gran visibilidad en una categoría en la que sobran figuras: el texano Jesse Bam mán Chocolatito González y el japonés Kazuto Ioka. Doscientos veinticuatro días después de aquella noche en la que fue de punto y sorprendió en Las Vegas, le llega el momento de la ratificación y el salto definiti-

Ese inolvidable 26 de febrero en el hotel Cosmopolitan, el representante olímpico en Río de Janeiro 2016, con una preparación física impecable y un plan de pelea muy bien trazado y ejecutado, sometió a su rival a una presión insoportable con un inusual volumen de golpes: lanzó 1.046 y conectó 427 en los 12 asaltos de acción, un record para la categoría desde que la plataforma Compubox lleva ese registro. Así neutralizó a un adversario más alto y con un mayor alcance y terminó imponiéndose por puntos con comodidad (dos tarjetas lo favorecieron por 118-110 y la tercera, por 117-111). Tenía que hacer una pelea casi perfecta y lo consiguió.

Ahora, ya sin el factor sorpresa como aliado y partiendo como el favorito, deberá repetir una actuación estelar en su cuarta presentación fuera del país; será en el cuadrilátero montado en el estadio de tenis del Parque de Deportes Dignity Health,

Rodríguez, el mexicano Juan Fran- donde más tarde se pondrán en jue- el lunes llegó a Los Angeles junto a cisco Estrada, el nicaragüense Rogo otros dos títulos mundiales: el in- Calabrese, el doctor Walter Quintero victo estadounidense Sebastian Fundora expondrá el interino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el mexicano Carlos Ocampo mientras el dominicano Carlos Adames y el mexicano Juan Macías Montiel chocarán por el interino mediano del mismo organismo, que está vacante.

> Para ese intento de extender su invicto profesional (ganó sus 14 com-

## "Vamos a dar una verdadera guerra otra vez. Estoy muy bien preparado".

bates, ocho antes del límite), Martínez hizo toda su preparación cerca de sus afectos: dividió sus sesiones de entrenamiento entre el club Renunciamiento de Dock Sud y el histórico cuartel de los Bomberos Voluntarios de la Boca; donde hizo guantes con el venezolano Michell Banquez y el puertorriqueño Carlos Caraballo bajo la batuta de su entrenador Rodrigo Calabrese y con el aporte constante de su compañero de gimnasio Agustín Gauto. Recién y Gustavo Gómez Maidana, matchmaker de Chino Maidana Promociones, la empresa que maneja su carrera desde abril de 2021.

"Vamos a dar una verdadera guerra otra vez. Estoy muy bien preparado y al 100 por ciento para demostrar todo lo que sé. Tomo esta pelea con mucha más responsabilidad porque además quedé como el único campeón de Argentina. Tengo los pies sobre la tierra y sé que tengo que dar lo mejor de mí para llevar a Argentina a lo más alto. Va a costar, pero lo voy a hacer con éxito", sostuvo Martínez, abrazado a su cinturón, el

Si la contienda se presenta para Martínez como la oportunidad de la ratificación, para Ancajas será la posibilidad de la redención después de un opaco rendimiento y una derrota que le puso el fin a su reinado de cinco años y medio en los que hizo nueve defensas exitosas, y a un invicto de una década (sólo había perdido ante el filipino Mark Anthony Geraldo en marzo de 2012). También será la chance de que el pugilismo de su país, con Manny Pacquiao ya alejado de los cuadriláteros, vuelva a tener un campeón mundial: por primera vez en 15 años su dotación se

redujo a cero en julio cuando Mark Magsayo perdió el cetro pluma del CMB con el mexicano Rey Vargas.

El primer reto para Niño bonito Ancajas, de 30 años, será llegar en mejores condiciones físicas: antes del primer duelo debió exigirse al máximo para superar el desafío de la balanza al punto que tuvo que bajar un kilo y medio el mismo día del pesaje. Incapaz de recuperarse y rehidratarse adecuadamente, pagó la factura sobre el ensogado. "Mi cuerpo me traicionó. Podía ver sus golpes, sabía que venían, pero no podía reaccionar", argumentó entonces.

Ese paso en falso hizo pensar que treparía a la división gallo. Sin embargo, él, su entrenador Joven Jiménez y el equipo de Manny Pacquiao Promotions decidieron permanecer en las 115 libras y hacer valer la cláusula de la revancha que se había establecido en el contrato de la primera pelea. En su preparación el zurdo nacido en Ciudad Panabo estuvo durante dos meses junto a una nutricionista, Bianca Estrella, y un consultor de la Comisión de Deportes de Filipinas que apoyaron sus entrenamientos.

"Aquella vez mi condición física no era buena. No podía moverme bien en el ring porque se me acalambraron las piernas y por eso tuve que ir mano a mano a fajarme con él. Esta vez trabajé muy duro en el entrenamiento y me puse en muy buena forma para poder recuperar el cinturón", argumentó quien llega a la pela con un record de 33 victorias (22 antes del límite), dos empates y dos derrotas. Y vaticinó: "Será una gran victoria para mí y para mi país. Quiero llevar este cinturón a casa y ser un orgulloso campeón para Filipinas. Sé que tengo lo que hace falta y voy a demostrarlo el sábado a la noche".

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYNIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

58 DEPORTES SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

EN EL CIRCUITO JAPONÉS EL NEERLANDES, QUE IRÁ POR EL TÍTULO MAÑANA, SE SUBIÓ POR PRIMERA VEZ A UN FÓRMULA 1

## Suzuka vio el debut de Verstappen y ahora puede ver su consagración

Libreta de polideportivo

Aquella presentación fue el 3 de octubre de 2014, con apenas 17 años. Hoy es candidato a repetir la coronación.

Sabrina Faija sfaija@clarin.com

El 3 de octubre de 2014, Max Verstappen tenía 17 años, una superlicencia y un auto de Fórmula 1. Ese día, en el circuito de Suzuka, el neerlandés debutó en la primera práctica del Gran Premio de Japón con el Toro Rosso que el francés Jean-Eric Vergne le dejaría al final de la temporada.

"Mi papá ya me anticipó que Suzuka es un circuito muy difícil y por eso no voy con la idea de romper records sino con la intención de experimentar nuevas sensaciones", había dicho antes de hacer un tiempo apenas dos segundos y 696 milési-

## En los últimos dos años, en tanto, Verstappen agregó 21 éxitos para acumular ya 31.

mas más lento que el de Nico Rosberg, el mejor de la sesión y subcampeón ese año.

Posiblemente Verstappen sabía las dificultades de Suzuka desde mucho antes. Cuando era un nene que apenas sabía caminar y usaba un enorme chupete que le cubría casi toda la cara estuvo junto a su papá, entonces piloto de Honda, en el prototipo RA099 construido en 1999 pero que nunca llegó a la F1. Conectado desde una tan corta edad con el automovilismo, no sorprendió lo que ocurrió

El 15 de marzo de 2015, con 17 años, cinco meses y 15 días, quebró la marca que desde 2009 atesoraba el español Jaime Alguersuari con 19 años, cuatro meses y tres días y se transformó en el debutante más joven de la F1.

En el siguiente GP consiguió ser el más chico en puntuar al quedar séptimo con 17 años, cinco meses y 27 días. Volvió a sumar en Austria, Hungría, Singapur, Japón, Rusia, Estados Unidos, México y Brasil para terminar con 49 unidades en el 12° lugar entre 21 pilotos.

Al año siguiente ya fue quinto en el Mundial (204 puntos) tras ser promovido en la mitad de la temporada a Red Bull. El 15 de mayo de 2016, en el GP de España, inscribió su nombre como el piloto más joven en ganar una carrera de F1 con 18 años, siete meses y 15 días, sólo 24 GP después del debut.

"¿Se dan cuenta de que corrí contra su padre?", bromeó Kimi Raikkonen, quien lo escoltó con su Ferrari. El podio lo completó Sebastian Vet-



Chapay pintura. La parte delantera del Haas de Mick Schumacher quedó destruida. REUTERS

EL HIJO DEL SÉPTUPLE CAMPEÓN DEL MUNDO CHOCO CUANDO ENSAYABA... LARGADAS

## Schumacher se equivocó y puede costarle caro

Max Verstappen tiene una misión en el GP de Japón: coronarse bicampeón de la Fórmula 1, algo que parece imposible de esquivar para el neerlandés aunque no sea en la húmeda Suzuka. Pero no es el único que tendrá algo en juego en el desenlace del campeonato.

Con asientos aún por confirmarse para la temporada 2023, algunos pilotos se juegan su permanencia por estos días y entre ellos están Mick Schumacher, que cometió un error que le costó la segunda práctica pero podría salirle aún más caro.

La lluvia, como se esperaba, fue

protagonista del inicio de la actividad de la 18ª fecha de un año que domina Verstappen sobre Charles Leclercy Red Bull sobre sus Ferrari.

Quizá por eso el neerlandés no arriesgó de más y apenas fue sexto en el ensayo inicial que tuvo un 1-2 español con Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari), y tercero en el segundo dominado por los Mercedes de George Russell y Lewis

A diferencia de lo que la experiencia le enseñó a Verstappen, que debutó en Suzuka como piloto de pruebas el 3 de octubre de 2014, Schumacher pecó de debutante en

el circuito japonés donde su padre fue rey. Ya había terminado la primera sesión, con él en un interesante séptimo lugar-a cuatro décimas del líder del Mundial-, cuando se puso a practicar salidas en una recta principal distinta al resto porque es en bajada.

El piloto de 23 años perdió el control del Haas a la salida de la curva 7, hizo un trompo y chocó con las barreras de contención provocándole un daño significativo a la parte delantera del VF-22. Se verá qué ocurrirá con el auto. Y con él mismo.

Suzuka, Japón. Especial

tel, quien había ganado el GP de Italia de 2008 con 21 años, dos meses y 11 días.

"Se siente increíble. No puedo creerlo, fue una súper carrera. Debo darles las gracias al equipo por darme un coche tan bueno y a mi padre, quien me ayudó desde muy chico para conseguir esto", dijo aquel joven Verstappen que rompió entonces con la hegemonía que Mercedes había impuesto con Rosberg.

Aunque en 2017, ya sin Rosberg, muchos especularon con que también sería el campeón más joven de la historia, la pelea a Hamilton se la dio Vettel con el Ferrari, y Verstappen terminó sexto dándose el gusto de ganar en Malasia y México.

Una temporada más tarde subió al

cuarto lugar del Mundial que se llevó Hamilton y volvió a subirse al podio en Japón, pero en el tercer lugar.

En 2019 quedó tercero en el campeonato y sumó un abandono en Japón, un GP que no volvió a correrse desde entonces por la pandemia.

Por más que el recuerdo sea dulce porque allí debutó en la Fórmula 1 como piloto de pruebas, Suzuka se mantiene como uno de los pocos circuitos en los que Verstappen no ga-

Sin embargo, ese no es un contratiempo para un piloto de su talla en su mejor año. En 2022 se impuso por primera vez en Arabia Saudita, en el primer GP de Miami, en el callejero de Azerbaiján; en Canadá, donde hizo la pole, en Budapest, donde nunca an-

tes había ganado y pese a largar décimo, y en Monza, la cuna de Ferrari y en la que Charles Leclerc partió desde el envidiable primer lugar.

El record es aún más impresionante si se tiene en cuenta que hasta 2020 apenas sumaba 10 triunfos en seis años en la Fl y había repetido victorias en México (dos) y Austria (dos). Este último es, además, su circuito predilecto: es el único piloto que sumó cuatro triunfos en el Red Bull de Spielberg donde Alain Prost triunfó tres veces entre 1983 y 1986.

En los últimos dos años, en tanto, Verstappen agregó 21 éxitos para acumular ya 31 en 158 Grandes Premios disputados.

Todo ello es el hombre que mañana irá por un nuevo título del mundo.

Voleibol

## Italia fue demasiado para Argentina

La Selección femenina sigue sin estrenar su casillero de victorias en la segunda fase del Mundial de Países Bajos y Polonia tras perder por 3 a 0 (25-19, 25-18 y 25-17) ante Italia en Rotterdam. El equipo de Hernán Ferraro sólo pudo oponerle alguna oposición a uno de los candidatos al título en un primer set en el que logró una paridad parcial de 13-13. A partir de ese momento fue todo de las italianas. La máxima anotadora argentina fue Erika Mercado con nueve puntos.

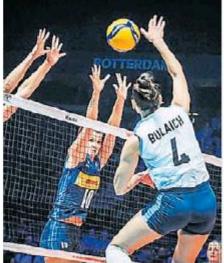

Chirichellay Bulaich

Atletismo

## Chepngetich irá por el récord del mundo

Campeona mundial de Doha 2019 y ganadora en Chicago en 2021, la keniata Ruth Chepngetich aseguró el maratón de Chicago de mañana será su "oportunidad para batir el récord del mundo", un objetivo que persiguió durante toda su carrera. Cuarta mujer más rápida de la historia en la distancia con una marca de 2h17m08 lograda en 2019, Chepngetich defenderá la corona de la tradicional prueba e irá por la marca de la keniata Brigid Kosgei, que tiene 2h14m04.

Ciclismo

## Richeze estiró el retiro un año más

Pese a que Maximiliano Richeze había delineado su retiro para fin de año, una oferta de un equipo aún desconocido cambió sus planes y lo mantendrá en actividad por un año más. Así cerrará su trayectoria compitiendo en el más alto nivel. "Estaba en buena forma y por eso acepté la oferta", explicó sobre lo que lo llevó a prolongar su etapa como profesional. "Puse mis condiciones y me las aceptaron y eso me llevó a seguir un año más", destacó el corredor de 39 años.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYNIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW



# MES DE LA MADRE!

























## ENCARGÁRSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE

\*HASTA AGOTAR STOCK - \*IMAGEN NO CONTRACTUAL - ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA.

ES PORTEÑO, TIENE 29 AÑOS Y SE LUCIÓ EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS

## El gimnasta Villafañe aportó el oro en anillas

El deporte sumó otras tres medallas con dos platas de Mayol y Carraro y un bronce de Agostinelli.

#### **ASUNCION, PARAGUAY. ESPECIAL**

El gimnasta Daniel Villafañe obtuvo ayer el primer puesto y consiguió la medalla de oro al imponerse en anillas en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022.

El porteño de 29 años acumuló 13,900 unidades para imponerse en la prueba disputada en el Pabellón de Gimnasia de la capital paraguaya y lograr el único título de una misión argentina que suma 76 podios con 13 oros, 28 platas y 35 bronces. Argentina ocupa apenas la quinta posición en la clasificación general y se ubica detrás de Brasil, Colombia, Chiley Venezuela.

El medallista en el all around en Cochabamba 2018 empleó 5,8 en di-

## **UNA PLATA Y DOS BRONCES**

## Taekwondo y esgrima, al podio

El taekwondo sumó otros dos podios para Argentina con la medalla de plata conseguida por Victoria Rivas en 67 kilos y la de bronce de Dylan Olmedo en 80 kilos.

El equipo de sable integrado por María Macarena Morán, María Belen Pérez Maurice y María Alicia Perroni se quedó con el tercer puesto y el bronce en esgrima.

Asunción. Especial

ficultad y 8,10 en ejecución para aventajar ligeramente al colombiano Kristopher Bohorquez, con 13,825. La tercera posición quedó en las manos del también colombiano Dilan Jiménez. con 13,450.

En la misma competencia Julián

Jato terminó sexto con una marca de 12,750.

En caballete con arzones, el concordiense Santiago Mayol finalizó segundo y obtuvo la medalla de plata, con 13,025 puntos. La primera colocación quedó para el colombiano Andrés Felipe Martínez, con 13,175. Y tercero fue el venezolano Adickxon Trejo con 12,800.

El citado Jato culminó séptimo con 12,225.

En piso, el rosarino Santiago Agostinelli ocupó el último escalón del podio y se llevó la medalla de bronce con 13,350 unidades. La medalla de oro le correspondió al brasileño Arthur Mariano con 13,975 y la de plata al colombiano Jossimar Calvo Moreno con 13,550.

Entre las mujeres, la porteña Brisa Carraro, de 16 años, logró la medalla de plata en barras asimétricas con una marca de 12.600. La ganadora resultó la brasileña Carolyne Winche Pedro, con 12,667. La colombiana Ginna Escobar fue tercera con 12,500.

Meline Mesropian, de Lomas de Zamora, finalizó quinta con 11,433.

## La TV

## 9.00 TYC SPORTS **POLIDEPORTIVO** JUEGOS SUDAMERICANOS

La octava jornada de Asunción 2022. Desde Asunción, Paraguay. En vivo.

#### 9.50 TNT SPORTS **FUTBOL**

TORNEO DE RESERVA

River-Patronato. La 24ª fecha. En vivo.

#### 11.30 TYC SPORTS BASQUETBOL

LIGA NACIONAL

San Lorenzo-Comunicaciones. La fase regular. En vivo.

#### 11.55 ESPN EXTRA **EQUITACION**

**GP GENERAL SAN MARTIN** 

Un tradicional concurso de 1,45 metros de altura que se realiza en un doble recorrido en el escenario de arena del Alemán de Equitación. La victoria de Ricardo Doldán, con Amiral de Roqueline. En vivo.

#### 13.30 TYC SPORTS **AUTOMOVILISMO** CARBURANDO

TCR sudamericano. La clasificación de la última carrera. Desde San Juan. En vivo.



Octavio Bianchi

#### 15.00 TYC SPORTS **FUTBOL**

PRIMERA NACIONAL

Estudiantes (Caseros)-All Boys. La 37ª fecha. En vivo.

#### **17.00** TYC SPORTS 2 MOTOCICLISMO

CARBURANDO

La quinta fecha de Superbike argentino. Desde San Juan. En vivo.

#### 21.00 TYC SPORTS **FUTBOL**

PRIMERA B

Ituzaingo-Fénix. Los octavos de final del Reducido. En vivo.

## 23.00 TYC SPORTS

BOXEO

**BOXEO DE PRIMERA** 

Matías Leiva-Facundo Arce. Por el título sudamericano pluma. Desde Carmen de Areco. En vivo.



# Clasificados



VIENE DE PAGINA 7



**EMPLEOS** 

**OFICIOS Y** 

**OCUPACIONES VARIAS** 

**PEDIDO** 

FIAMBRERA c/exper 1126186666

LUSTRADOR Muebles 1530977357

OPERARIO Metalúrgico, Guillotina y tareas multiples p/lmp Empr z/Flo-res CV a dartigasfabian@gmail.com

PILETERO con experiencia - zona Norte CV a: granpiletas@gmail.com

PLAYERO con o sin exp p/est GNC CABA cv a: gncrrhh6@gmail.com SEÑORITA 1140824028 Belgrano

SEÑORITA 1167551094 V.Parque



SERVICIOS

MUDANZAS, FLETES Y LOGISTICA

CAMIONETAS incorp Sprinter/Ducato/Fiorino/Kangoo similar con/sin frio p/distribuc en Caba y GBA con-tamos c/cargas todos los dias Jor-nada 4 y 8h pagos a: 7,15,30 dias Inf: 113818-2339 o 115717-7770

39 OFREC. MUDANZAS

CHASIS incorporamos de 8 y 10 pallet solo con frio, preferent modelos menores a 10 años, lugar de carga zona Mte Grande destinos directos y repartos a CABA y GBA todo el año Contactar al Sr Aguirre cel. 11-3249-4938 11-5717-7770

EMPRESA incorpora 15 unidades, jornada corta a partir del mediodia, tipo Partner, Fiorino, Kangoo. - Pa-gos a 7, 15, 30 dias Informes: 15-38182339 / 11-5782-3627

> **EMPRESA QX LOGISTICA Busca URGENTE:** PROVEEDORES

con Tractores (sin Furgón) p/realizar troncales a Santa Fe INTERESANTES CONDICIONES DE CONTRATACION Contacto: Federico Chiappa +54 9 11-4974-4449 federico.chiappa@qxlogistica.com

FLETE mudanzas 15-4939-8717

CONSTRUCCIÓN **Y MANTENIMIENTO** 

CONSTRUCCION Y REFACCIONES

**ENCONTRÁ** EL CRÉDITO PRESTAMO. O HIPOTECA QUE BUSCÁS!

**RUBRO 14** 

75 OFREC.

43 OFREC. SERV.AUTOM.

SERVICIOS **AUTOMOTORES Y CHOFERES** 

CHOFER Empresa de servicios se encuentra en la busqueda de choferes con auto propio (preferente-mente con GNC) para traslados de pacientes de ART en zona Oeste, Norte, Sur y CABA. Remitir CV a jonatanlobo@transportespm.com.ar o via tel al 1533536068.

**PROFESIONALESY EMPLEADOS VARIOS** 

**LEGALES** 

ABOGADO jubilacion 4502-3500

EDUCACIÓN CURSOS YCLASES

**ACADEMICOS** 

CURSOS Revit/Rhino1552608852

SALUDY BELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

**CUIDADO DE PERSONAS** 

MESOTERAPIA Recolet II68594818

MESOTERAPIA S.Martin 51979018 SEÑORA Andy 24añ 1161158466

SEÑORA Masoter 47180830 Olivos

55 OFREC. **ASTROLOGIA** 

ASTROLOGÍA Y TAROT, **TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

TAROT Videncia Laura II37822903

Clarin Clasificados

EL VALOR DE LA PALABRA.

**ESPIRITISTA** ABELARDO

Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto

Daños Sanaciones. Discreción ᠑011-6450-2473

**Amarres Fuertes** Para El Amor

La Más Grande Mentalista de América

Mariana de la Fe Amarres Poderosos para el Amor

Unión de Parejas en 72 horas Liberación de Energías Negativas de casas campos negocios empresas El antiguo arte de Tirar las Cartas Destruye daños maleficios ataduras Alto Poder Mental y Parapsicología

Realiza trabajos a corta/larga distancia Absoluta Reserva y total privacidad Av.Corrientes 2589 3°P of 12 4951-7608 / 011-3913-1716

Mariana De La Fe mariana de la fe

75 OFREC.

55 OFREC. ASTROLOGIA

TAROT Trabajos de Luz II59566008

CONTACTOS

MENSAJES SALUDOS AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

**AGRADECIMIENTOS** 

GRACIAS Espiritu Santo Gustavo L.

SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN

clasificados.clarin.com

69 сомрка JOYAS

MIX

ARTÍCULOS PERSONALES

RELOJES, JOYAS Y REGALOS

COMPRA

ALHAJAS Compramos monedas de oro. Chilenos Mexicanos Libras al mejor precio de Argentina. Callao 1739 Quintana 470 TE 4813-0719

INDUMENTARIA Y ACCESORIOS

VENTA

ACCESORIOS BMW y HARLEY DA-VIDSON originales Autos a escala Ropa en gral Belisario Roldán 102 Acassuso 112160-3632 116159-5717

Cómo publicar en Clarín Clasificados

RECEPTORIAS Para publicar acercate a cualquier

receptoría de nuestra red.

Consultá el listado en el interior del

www.clasificados. clarin.com /receptorias

Efectivo o tarjeta de crédito

CALL CENTER (Interior)

0810.222.8476

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Medios de pago: Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

RECEPTORÍA VIRTUAL

CONVOCATORIAS

75 OFREC.

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Pago sólo tarjetas de crédito www.receptoriaonline. clarin.com

75 OFREC



CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOSAL COMERCIO

CONVOCATORIAS

75 OFREC.

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS



## Casa Propia, sueño propio.

propia PROGRAMA PROCREAR. LLAMADO A CONCURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.

75 OFREC.

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero "PRO.CRE.AR" (en adelante el "Fiduciario"), a mérito del contrato de fideicomiso suscripto en fecha 18 de julio de 2012 con el Estado Nacional en calidad de Fiduciante, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, llama a concurso de Ofertas (en adelante el "Concurso"), para la construcción de viviendas conforme se detalla a continuación:

CONVOCATORIAS

ESCOBAR (AABE - DNV)

Dirección: Colectora Oeste Ramal Escobar, Leguizamo y Old Man; Partido de Escobar. Nomen datura Catastral: Circ.:XI; Parc.:2686A. Coordenadas geográficas: -34.32068864294365, -58.863981134164156. Cantidad de viviendas: 180. Valor del pliego: \$5.000 (pesos cinco mil).

Lugar de Presentación de los Sobres N°1 y N° 2 de las Ofertas: Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vencimiento del plazo para la presentación del Sobre Nº1 y Nº2: el día 24 de octubre de 2022 a las 12:00 hs.

CONVOCATORIAS

Las características y especificaciones de las Obras objeto del Concurso, así como los términos que rigen a este último, surgen del respectivo Pliego de Condiciones (en adelante el "Pliego"), debiendo los interesados adquirir dicho Pliego como condición indispensable para realizar consultas sobre el mismo y para la admisibilidad de su Oferta. A dicho fin, deberán abonar el arancel correspondiente, conforme se detalla en el Formulario para Adquisición de Pliego publicado en: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos/nuevosllamados.

Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las Ofertas se abrirán en presencia de representantes del Fiduciario y de los Oferentes que deseen participar del acto.

El acto de apertura del Sobre Nº1 y Nº2 se realizará el día 24 de octubre de 2022 a las 13:00 hs en calle Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones Ciudad Autónoma de Buenos Aires.







Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat





PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604



ARGENTINO DE BICENTENARIO

## Claringrilla № 19.519

En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Confucio (1ª parte).

|    |   |    |      |   | • |       |  |
|----|---|----|------|---|---|-------|--|
| 1  |   |    |      |   |   |       |  |
| 2  |   |    | ē 28 |   |   |       |  |
| 3  |   | 70 |      |   |   |       |  |
| 4  |   |    |      |   |   |       |  |
| 5  |   |    |      |   |   |       |  |
| 6  |   |    |      |   |   |       |  |
| 7  |   |    |      |   |   |       |  |
| 8  | 8 |    | 5 33 |   |   |       |  |
| 9  |   |    |      | 3 |   |       |  |
| 10 |   |    |      |   |   |       |  |
| 11 |   |    |      |   |   |       |  |
| 12 |   |    |      |   |   |       |  |
| 13 |   |    |      |   |   |       |  |
| 14 |   |    | 3 23 |   |   |       |  |
| 15 |   |    |      |   |   |       |  |
| 16 |   |    |      |   |   |       |  |
| 17 |   |    |      |   |   |       |  |
| 18 |   |    |      |   |   |       |  |
| 19 |   |    |      |   |   | 30 (1 |  |

#### **Definiciones**

1 Constelación sobre el ecuador terrestre, de la que forman parte las famosas Tres Marías. En un extremo está Betelgeuse, una súper gigante roja; 2 Inconstante, mudable, tornadizo, inestable; 3 ► Apto, competente, eficaz; 4 ► Iluminación, conjunto de luces que iluminan alguna población o lugar; 5 ► (Jacinto ~) Dramaturgo y crítico español galardonado con el Premio Nobel (1866-1954); 6 Afectuoso, que muestra con viveza sus sentimientos; 7 \times Que destruye o malgasta sus bienes y riquezas; 8 Persona que tiene por oficio cuidar y cultivar huertas; 9 ▶ Persona que tiene a su cargo un establecimiento, negocio, etc., en representación del dueño; 10 ▶ Penar, imponer pena a alguien o a un acto; 11 > Puesto en peligro o riesgo de caer o precipitarse; 12 Estrato o sector de un cuerpo social, definido por un común estilo de vida, una función social o actividad determinada; 13 Técnico en aguas de riego; 14 > Que no se puede decir o explicar con palabras; 15 > Hacer con la mano la señal de la cruz: 16 ▶ Bot. Parte exterior del pericarpio cuando éste consiste en dos o más capas de diferente textura; 17 ► Acción y efecto de cambiar de un tren a otro; 18 > Aumentar o disminuir la cuantía de precios, salarios, impuestos, etc.; 19 ► No apto para una cosa.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - be - ble - bor - bra - car - car - ci - ci - cien - cio - de - di - do - do - do - do - dr - dró - e - e - en - es ex - fi - ga - go - guar - hi - hor - i - in - jus - la - lei - lo - lum - men - na - nar - nep - no - o - pa - pi - pi - pi - pi pre - pre - re - rión - san - san - si - si - so - ta - tar te-te-te-te-ti-to-to-tras-ve-ven-vo.

## Sudoku Nº 6.212

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| ásico |   |   |   |   |    |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|----|---|---|---|
| 7     |   |   |   |   |    |   | 1 |   |
| ä     |   | 6 |   |   |    | 2 |   |   |
| 8     | 9 |   |   | 5 |    |   | 4 |   |
|       |   |   |   | 6 | 3  | 5 |   |   |
|       | 8 |   | 5 | 9 |    | 1 | 2 |   |
|       | 2 |   |   |   |    |   |   | 4 |
| 5     |   |   |   | 8 | 24 |   |   |   |
|       |   |   |   | 4 | 8  | 7 |   | 5 |
| 3     |   |   | 1 |   |    |   | 6 |   |

|   | 7 | 9 |   |   |   | 6 |   |                                         |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------|
|   |   |   | 7 |   | 3 | 1 |   |                                         |
|   |   |   |   | 6 |   |   |   | 4                                       |
|   | 8 |   |   |   | 7 |   | 2 |                                         |
| 9 | 5 |   |   | 2 |   |   | 4 |                                         |
|   | 2 | 3 |   |   | 5 |   | 9 |                                         |
|   |   |   | 1 | 9 |   | 5 |   | 3                                       |
|   |   | 8 |   | 3 |   |   |   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

## Trivialidades Nº 2870

| ¿Qué es un pangrama?                                                                                                                       | Si descartamos la letra e, | Y si en idioma inglés     | Fuera del chino, ¿cuál de          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| (No buscar en la Real                                                                                                                      | la más usada en español,   | también descartamos la e, | estos idiomas actuales             |
| Academia; no figura.)                                                                                                                      | ¿cuál de éstas la sigue?   | ¿cuál es la que la sigue? | es el más antiguo?                 |
| <ul> <li>Un sistema para el cine</li> <li>Una frase imperativa</li> <li>Una frase holoalfabética</li> <li>Un sistema para mapas</li> </ul> | □ s □ o □ r □ a            | □ o □ t □ a □ n           | ☐ Griego ☐ Mongol ☐ Ruso ☐ Egipcio |

## Autodefinido Nº 6.825

Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| PIEZA MÓVIL<br>SITUADA EN EL<br>BORDE TRASE-<br>RO DEL ALA<br>DEL AVIÓN | •                         | OBEDEZCO                                                    | EXTENDERÍAN,<br>ALARGARIAN,<br>HARÍAN MA-<br>YOR ALGO | RECUESTA LA<br>LLUVIA O EL<br>VIENTO LAS<br>MIESES EN<br>EL CAMPO | CIERTO<br>CUCHARÓN O<br>CUCHARA<br>GRANDE<br>DE PALO | *                                                      | SE DICE DE<br>CIERTOS ANI-<br>MALES, COMO<br>LOS POLIPOS Y<br>LAS MEDUSAS |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| JARA,<br>ARBUSTO<br>CISTÁCEO                                            | <b>•</b>                  | •                                                           | ▼ =                                                   |                                                                   | ANTES DE<br>CRISTO<br>PONER<br>TIRANTE               |                                                        |                                                                           |
| INCENTIVO                                                               | •                         |                                                             |                                                       |                                                                   |                                                      |                                                        |                                                                           |
| RELATIVO<br>AL<br>PALADAR                                               | •                         |                                                             |                                                       |                                                                   |                                                      |                                                        |                                                                           |
| PONDRÁN<br>COTAS<br>EN LOS<br>PLANOS                                    | PASE<br>ALGO<br>POR TAMIZ | <b>•</b>                                                    |                                                       |                                                                   |                                                      |                                                        |                                                                           |
| •                                                                       |                           |                                                             |                                                       |                                                                   |                                                      |                                                        |                                                                           |
| HACER<br>CACHOS O<br>PEDAZOS<br>ALGO                                    | *                         | BARQUERO MI-<br>TOLÓGICO QUE<br>TRANSPORTA-<br>BA LAS ALMAS |                                                       | DIEZ<br>Y<br>UNO                                                  |                                                      | PUSE TIRANTES<br>LOS CABOS,<br>CADENAS,<br>VELAS, ETC. |                                                                           |
| FACTOR<br>SANGUINEO                                                     |                           | *                                                           |                                                       | •                                                                 |                                                      | ľ                                                      |                                                                           |
| •                                                                       |                           | PREFLIO<br>"ENTRE" O<br>"EN MEDIO"                          | •                                                     |                                                                   |                                                      |                                                        |                                                                           |
| SACASE,<br>INVENTASE<br>FRANCIO                                         |                           |                                                             |                                                       |                                                                   |                                                      |                                                        |                                                                           |
| <b>&gt;</b>                                                             |                           | DIOS DEL<br>MAR EN LA<br>MITOLOGÍA<br>GRIEGA                | •                                                     |                                                                   |                                                      |                                                        |                                                                           |

## Soluciones

Sudoku Nº 6.211

#### Básico

| 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 6 |
| 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 |

| A۱ | anz | add | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 6  | 3   | 7   | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 8  | 5   | 9   | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 2  | 4   | 1   | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 |
| 4  | 9   | 3   | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 1  | 7   | 2   | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 5  | 8   | 6   | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 9  | 6   | 4   | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 |
| 3  | 2   | 8   | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 7  | 1   | 5   | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 |

## Claringrilla Nº 19.518

El hombre habituado a la adversidad, jamás se abate. George Colman. Dramaturgo inglés.

|    |   |   | Y |   | 106 | V |   |   |   |
|----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|
| 1  | G | U | E | J | 1   | D | 0 |   |   |
| 2  | G | U | L | L | 1   | V | E | R |   |
| 3  | A | L | Н | A | J   | E | R | 0 |   |
| 4  | Z | 0 | 0 | M | 0   | R | F | 0 |   |
| 5  | В | 0 | M | В | A   | S | 1 |   |   |
| 6  | C | 1 | В | E | L   | 1 | N | A | ı |
| 7  | В | 0 | R | R | A   | D | 0 | R |   |
| 8  | A | S | E | D | 1   | A | D | 0 |   |
| 9  | В | U | Н | A | R   | D | A |   |   |
| 10 | A | G | A | S | A   | J | A | R |   |
| 11 | L | 1 | В | E | R   | A | D | 0 |   |
| 12 | E | P | 1 | D | E   | M | 1 | A |   |
| 13 | S | A | T | A | N   | Á | S |   |   |
| 14 | В | A | U | T | 1   | S | M | 0 |   |
| 15 | Α | ٧ | A | L | 1   | S | Т | A |   |
| 16 | ٧ | 1 | D | R | 1   | E | R | A |   |
| 17 | A | G | 0 | L | P   | A | R |   |   |
| 18 | T | R | A | T | A   | В | L | E |   |
| 19 | M | A | L | E | ٧   | A | J | E |   |
| 20 | В | E | A | T | 1   | T | U | D |   |
| 21 | В | E | A | T | L   | E | S |   |   |

## Autodefinido Nº 6824

Horizontales. Ran, sud, creceré, catedral, Er, ele, orlan, roa, adn, asnería, Db, Nb, material, Neso, re. Verticales. Orca, oraban, arteros, té, neerlandés, Cd, Ebro, aserenar, Ural, dinar, deleznable.

## Trivialidades No 2870

 Esto es un pangrama: Sin tapujos, Fabio me exige que añada cerveza al whisky. Es decir una frase holoalfabética (otra palabra a la que la Real Academia se resiste) porque contiene todas las letras del alfabeto con la menor cantidad de palabras posibles. • Según la Wiki, estos son los porcentajes: la a, 12,53; la o, 8,68; la s 7,98, y la r, 6,87 (siguen la n y la i), todas muy lejos de la e, con el 13,68 por ciento. (La menos usada no es la w, sino la k.) • Es la t, con 9,05 por ciento. Luego, la a, 8,16; la o, 7,50 y la n, 6,74. Pero antes de la n está la i, con 6,96. La e tiene 12,70. (ETAOIN es una regla mnemotécnica para recordar esta frecuencia; la usaban las antiguas máquinas de imprenta.) • Es el griego, con más de 3.400 años documentados.



## Precio de los opcionales

Grandes recetas para hacer viandas \$1,299,90- Mundo café \$1,999,90- Intervenciones em el Patrimonio \$999,90- El gran libro del Crochet 2022 \$499,90 - Mis amigos del Zoo \$1499,90 (Caja contenedora \$2299,90) - Cocina Casera \$3.499,90 - Iuminá tu casa \$ 1,499,90- Peluches de Peppa Pig \$ 1999,90- Mundo dinos para colorear \$ 600- Horror y misterio \$ 599,90-Vida Sana \$499,90- El gran libro del tejido \$399,90- Recetas que nunca fallan \$799,90- My Pet Puppy \$1.299,90- Libros con sonido Peppa Pig \$1499,90 - Peppa Pig Preescolar \$400,00 - Audiocuentos de la Granja \$1,599,90 - Cocina rica y sana \$899,90 - Ed. Esp. Cocina rica y sana \$1.299,90- Relarz. Cocina Práctica \$1.299,90- Historias que enamoran \$749,90- PYMES Ed. Esp. \$ 600,00− Genios \$400,00− Jardín de Genios \$400,00− Ñ \$320,00− Arquitectura \$320,00− ELLE \$600,00− ELLE Cocina \$500.

## Edición del día

Edición de 92 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires. Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Lujány Zárate. Edición de 84 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redaccióny Administración: Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 43097200. Impresióny Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NOS.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.



CARTAS | 63 CLARIN SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022

CARTAS AL PAIS

## "El PAMI no consigue cama en un geriátrico para mi prima"

El motivo de mi carta es para poder llamar la atención de las autoridades del PAMI, de su directora Luana Volnovich, ya que he agotado todas las vías formales posibles para poder resolver mi problema.

Tengo a mi cuidado a mi prima de 90 años, que se llama Elsa Turón, número de DNI. 3.262.405, quien hace tres meses se fracturó la cadera. A pesar de vivir en la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, fue trasladada a Haedo para poder operarla y ponerle una prótesis.

Al cabo de un par de semanas le dieron el alta con Covid-19 y desde entonces estoy luchando para que le puedan hacer la rehabilitación e internarla en un geriátrico en donde le puedan dar la atención que yo, una jubilada de 76 años de edad, naturalmente no puedo ofrecerle.

El lunes 3 de octubre concurrí por última vez a la oficina del PAMI de la localidad de San Fernando, en donde una asistente social de

ese lugar me aseguró que no había vacantes y debía esperar de manera indeterminada para poder conseguir una cama en un geriátri-

No tengo más fuerzas, dinero ni energías para poder ayudar a mi prima en este duro trayecto de su vida.



Espero que estas líneas permitan que el Estado nacional nos cuide a todos los jubilados, como tanto le gusta decir a los funcionarios de este Gobierno.

María Rosa Baratta

DNI. N° 5.125.579

## Voces, reclamos y esperas de jubilados

Septiembre es histórico, pues en ese mes del año 1869, Domingo F. Sarmiento realiza el primer censo. Fue en su presidencia de 1868 a 1874. La población era de 1.877.490 habitantes. Lo sorprendió, que el 70% era analfabeto y un 75 % pobres. De unos 400.000 niños en edad escolar, los que estudiaban no llegaban a 100.000. Ante estos guarismos reunió a su gabinete y sólo pronunció, escuelas, escuelas, esc...

Hoy en 2022, tenemos 50 % de pobres con 45 millones de habitantes, pasaron 153 años y la pobreza es nuestro estigma. Si bien la alfabetización supera el 90%, hay altas deserciones educativas, y así y todo, algunos se arrogan aun el poder de tomar escuelas. Muchos jubilados y trabajadores en actividad, con esfuerzo incentivamos la educación, la promovemos y sustentamos, y repudiamos estos hechos. Un país de este siglo no puede permitir, se atente contra ella. Se toman colegios nada más que por política, de parte de seres viles y despreciables, sediciosos disfrazados de demócratas, que promueven estos hechos.

Hay colegios donde concurren alumnos de clase social acomodada que se han tomado. Vergüenza debería darles a ellos y sus padres hechos de esta índole. No sólo vejan la imagen de un prócer como Sarmiento, sino que derrochan fondos públicos. Condenable, sí. Deberían ver que hay lugares en este país muy carenciados, donde muchos niños y jovenes desearían tener las posibilidades que algunos privilegiados desperdician.

Imperdonable lo que hacen y que el Estado no accione. Dios le da pan al que no tiene dien-

Rodolfo C. Castello rccastello@hotmall.com  Todos los barrios tienen panaderías. Todos los barrios tienen jubilados y jubiladas, además de adultos mayores con subsidios. Casi ninguna panadería tiene delivery domiciliario temprano. Idem las modernas "dietéticas".

A casi ningún jubilado o jubilada le alcanza con la jubilación para vivir dignamente. Y caminar una o dos horas por día, haciendo reparto con un changuito, es muy saludable. Veinte entregas diarias de pan, facturas, sándwiches, etc. a \$ 50-. c/u son \$ 1.000-. por día y de 25 a 30 mil pesos mensuales. Un agregado de entre 70% y un 85% a la jubilación mínima. No será para todos ni una solución definitiva, pero sí un paliativo. La implementación de un servicio útil y necesario como este, es muy simple. Sólo basta que no se opongan los hipócritas que, en defensa de derechos laborales, también colaboran a que haya 50% de pobreza en el país de la comida.

Adrián A. Klas viyurklas@gmall.com

 La brecha es una palabra que esta en boca de toda la dirigencia política ,pero no llegar a trasmitir a la ciudadanía cuál es su alcance. Brecha entre salarios de personal activo-inflación. Brecha entre pobres, ricos, indigentes. Pero olvidan la brecha de salarios de activos vs. haberes previsionales. Este Gobierno modificó la formula de actualización previsional a los veinte días de asumir y tres días antes de aplicar el aumento correspondiente al periodo que vencía el 31/12. La nueva formula no contiene el rubro inflación. Las arcas de la ANSeS no son un barril sin fondo. Se otorgan beneficios monetarios, algunos justos, otros discutibles, pero, se toleran beneficios paritarios al personal en actividad que no contribuyen a mantener los fondos previsionales.

Se trata de bonos, suplementos, bonificaciones, etc., que al ser pagados en negro no aportan a la seguridad social, no incrementa el salario, por lo tanto no forma parte del básico para aplicar el próximo aumento. Tampoco se computa para el SAC.

En síntesis, el sistema perverso castiga a activos, pasivos y futuros jubilados.

Esta brecha atenta contra la paz social de la República.

#### José Mancera

josefmancera@hotmail.com

 Soy docente nacional jubilada, con 36 años de aporte real y sin licencias de ningún tipo, salvo las de maternidad. Me retiré con el cargo de directora de Secundaria y el máximo de horas permitido por la provincia de Santa Fe, en secundaria y terciario.

Tuve la desgracia de perder a mi esposo por Covid-19 mientras el Presidente estaba de fiesta, la vice acordaba con Rusia y no había vacunas. Por ello cobro su pensión: una vergüenza, ya que mi esposo aportó durante 50 años y cobro una miseria. Nos dieron un aumento cercano al 11% en marzo y alrededor del 40% en septiembre. Ese aumento nominal será el aplicado entre el 1 de abril de 2022 y 31 de marzo de 2023. Con el agravante que, por el "mamarracho impositivo" ideado por Massa y aceptado por todos los legisladores, al pasar el piso de \$ 280.000 brutos, se cae en la escala, primero parcial y luego total de Ganancias, con un mínimo imponible de la mitad.

En mi caso, el aumento de septiembre, lo pierdo casi en un tercio por el impuesto. Está a la vista que este año perderé el 50% de poder adquisitivo y los sindicatos miran para otro lado y acomodan sus situaciones personales. Los poderes del Estado, inclusive el Judicial, ya que al hacer un juicio se debe esperar años para que resuelvan, y los sindicatos, "tiran a la basura" a quienes han trabajado toda su vida.

Bonet Aurelia Carmen

estudiocont@aol.com

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.

# Empleos.clarin.com ENCONTRÁ ESE TRABAJO QUE ESTÁS BUSCANDO

pressreader PressReader.com +1 604 278 460-





18°

MÁX



MÁX 19°



MÁX 19° Correo Argentino Franquicia



## PASIONES ARGENTINAS

## Argentina, 1985 y la voz del sentido común



#### Diana Baccaro dbaccaro@clarin.com

Hijo, ¿me leés esto?. En la cocina de un periodista, el que está al lado suele convertirse en el primer lector de una nota que aún no se publicó. ¿Se entiende?, ¿Está claro? Frases cortas, pocos adjetivos y estructura lógica son las consignas que se tiran en las primeras clases de periodismo, porque está claro que una Redacción no es un lugar para malos poetas.

Al fiscal Julio César Strassera no le hizo falta

ojear un manual de periodismo para redactar de forma magistral un texto que se publicó en los medios de todo el mundo: su "Nunca más" en el juicio a las Juntas Militares. Y no le hizo falta tal vez porque tenía a su hijo al lado, esa voz tan necesaria del sentido común.

Según la película "Argentina, 1985", el hombre que llevó a juicio a los militares confiaba en el juicio de su hijo de 14 años. En la ficción, el chico le pregunta por el "gesto neroniano" al que hace referencia su texto. No lo entiende. Y el fiscal le explica que ese gesto significa un pulgar para abajo. ¿Y por qué no lo ponés así?, le propone. Al final, cuando Ricardo Darín-en el perso-

naje de Strassera-lee su acusación ante el Tribunal, dice: "Cuántas de las víctimas de la represión eran culpables de actividades ilegales? ¿Cuántas inocentes? Jamás lo sabremos (...) Al suprimirse el juicio, se produjo una verdadera subversión jurídica; se sustituyó la denuncia por la delación, el interrogatorio por la tortura y la sentencia razonada por el gesto neroniano del pulgar hacia abajo". El pequeño Strassera sonríe en su butaca. "Este no es un niño, es un tipo de 50 años disfrazado de niño", resumió Darín tras el estreno. Un fenómeno de sentido común, como los que suelen sentarse en una cocina común, haciendo preguntas comunes.

#### CRIST

Un optimista

HOY ME HE LEVANTADO DEMASIADO CONTENTO.

ALGUN NOTICIERO.

NO PUEDE SER-VOY A VER UN PATO













DIOGENES Y EL LINYERA Por Tabaré











ES LO QUE HAY (REALITY) Por Altuna\*







